# 



Se multiplican en España liderados por un ramillete de 'intelectuales globales' convertidos en celebridades

#### ¿EL FIN DE LOS GRUPOS?

Durante décadas, las bandas fueron el motor de la música popular, pero hoy casi han desaparecido ante el empuje de los solistas por **DARÍO PRIETO** 



# Ayuso sacude la educación al vetar la jornada continua en los colegios

Los nuevos centros tendrán horario partido, darán parte de Secundaria y se «promoverá» extenderlo al resto • Los expertos alertan del perjuicio para los alumnos de la continua

#### El BCE baja los tipos otra vez y sigue la senda del alivio en las hipotecas

POR CARMEN VALERO Página 28

El PSOE niega ahora a Junts la transferencia total de la inmigración

POR J. LAMET / I. ELLAKURÍA Pág. 8

#### P. R. ROCES / V. COLL MADRID

Aprovechando la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Región, Isabel Díaz Ayuso anunció que los nuevos centros educativos en Madrid estarán obligados a implantar la jornada partida en detrimento de la continua y a integrar los dos cursos del primer ciclo de Secundaria para «proteger» a los menores y retrasar su entrada en el instituto. Además, «se promoverá» extender al resto de los colegios la jornada partida al considerar que permite «mejorar el rendimiento de los alumnos». La opción que se había abierto en 2013 y que permitía la libertad de elección de jornada y la transformación de la partida en continua quedaba ayer cerrada por parte de la dirigente popular de cara al curso 2025/2026.

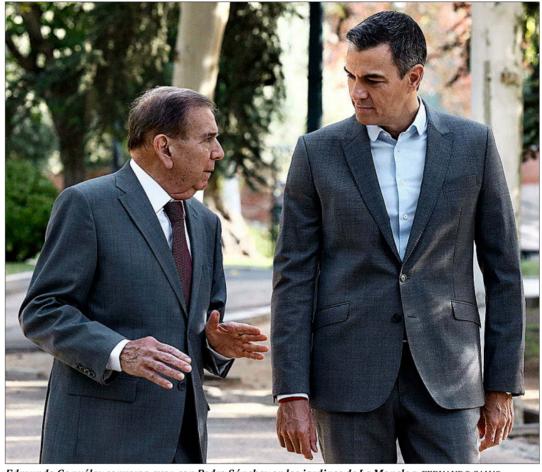

Edmundo González conversa, ayer, con Pedro Sánchez en los jardines de La Moncloa. FERNANDO CALVO

# Recepción en Moncloa con protocolo rebajado

Sánchez recibe a Edmundo González en los jardines, sin corbata y sin el ministro de Exteriores tras las amenazas del chavismo de romper relaciones

#### MARINA PINA MADRID

Moncloa optó ayer por mantener un perfil bajo en su encuentro con el ganador de las elecciones de Venezuela, Edmundo González. No se convocó a la prensa y las imágenes difundidas se limitaron a un paseo por los jardines donde Pedro Sánchez no llevaba corbata. A ello se sumó la ausencia de José

#### PRIMER PLANO / MATRIMONIOS FORZADOS

# «No quiero pensar dónde estaría si no me hubiera rebelado»

Los padres de María Islam, que residía en Badalona, intentaron casarla con solo 15 años

#### GERARD MELGAR BARCELONA

A María Islam sus padres bangladesíes intentaron casarla con 15 años, pero una maestra la ayudó a escapar de ese cruel destino. Tras dictaminar-

se su situción de desamparo, quedó bajo tutela de la Dirección General de la Infancia de la Generalitat. Doce millones de niñas son casadas anualmente antes de cumplir los 18. Pág. 2



María Islam. ARABA PRESS

## Nacho Cano entrega a la juez los WhatsApp de la becaria que lo denunció

«Si me dan una carta de recomendación y 6.000 euros no vuelve a saber de mí», le dijo

#### ESTEBAN URREIZTIETA MADRID

La becaria que denunció a Nacho Cano por la contratación ilegal de inmigrantes mexicanos para su musical Malinche ofreció un acuerdo económico al músico a cambio de no denunciarle. En sus mensajes de WhatsApp, a los que ha tenido acceso ELMUNDO, pide «una carta de recomendación» del artista y «6.000 euros» para no acudir a la Justicia. «No vuelven a saber de mí. Ni me acuerdo de que existen. Lo garantizo». Págir

## PRIMER PLANO

MATRIMONIOS FORZADOS

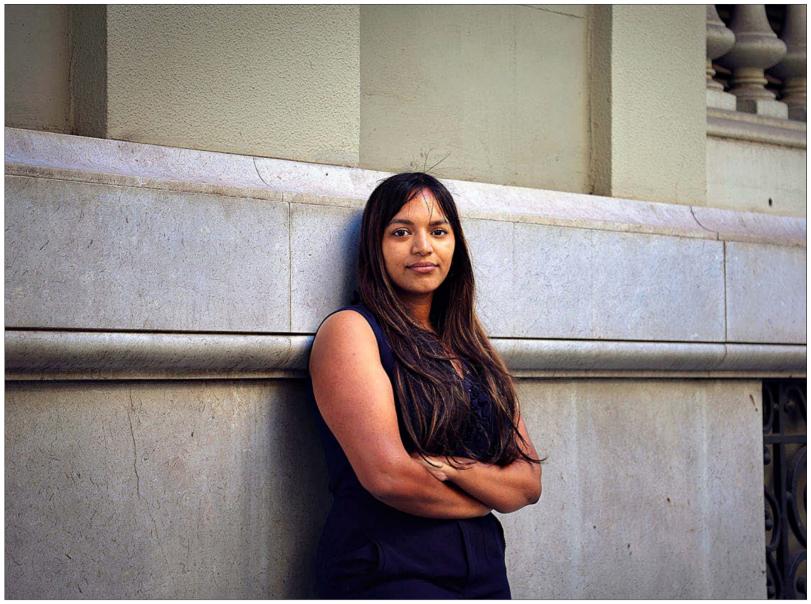

María Islam, una joven de 26 años que en 2013 fue víctima de un intento de matrimonio forzado por parte de sus padres. GORKA LOINAZ / ARABA PRESS

Los matrimonios forzados, una práctica contra los derechos humanos extendida sobre todo en países del sur de Asia, el África subsahariana o el Magreb, fueron incorporados de forma explícita al Código Penal español en la reforma de 2015, con penas de hasta tres años y medio de prisión

# «DESPUÉS DE HUIR DE LA BODA FORZOSA NO RENUNCIO A NADA»

«Crimen de honor» como eufemismo del doble feminicidio de Arooj y Aneesa Abbas, dos hermanas pakistaníes residentes en Terrassa (Barcelona) que fueron asesinadas en su país de origen, en mayo de 2022, por negarse a un matrimonio con dos primos impuesto por la familia.

Aquel trágico suceso dio la voz de alerta en España sobre un problema latente, el de los enlaces forzados, en los que al menos una de las dos partes no ha expresado su pleno y libre consentimiento a la unión. Esta práctica sigue formando parte aún hoy del acervo de algunos países, de unas tradiciones atávicas contrarias a los derechos y libertades



GERARD MELGAR BARCELONA

gran parte como víctimas a menores de edad. Según datos de Unicef, 12 millones de niñas y adolescentes se casan anualmente antes de cumplir los 18 años, con un alto porcentaje antes incluso de los 15. El acto que Huma Jamshed organizó en Barcelona como rechara al

esenciales de las personas,

mayoritariamente muje-

res [se calcula que más de

dos tercios]. Una práctica

a ojos de muchos invisi-

bilizada, ya que las cifras

oficiales fruto de las de-

nuncias son sólo una ín-

fima parte. Y una forma

de violencia que tiene en

El acto que Huma Jamshed organizó en Barcelona como rechazo al crimen de las jóvenes hermanas Abbas reunió a unas pocas mujeres a finales de aquel mayo de 2022.

«Existe mucho miedo», lamenta la fundadora de la Asociación Cultural Educativa y Social Operativa de Mujeres Pakistaníes (Acesop), creada en 2005. En el local que la entidad tiene en el barrio del Raval, el inequívoco epicentro de la comunidad en España, realizan cada viernes un encuentro con madres para mostrarles la conveniencia de que sus hijas tengan la oportunidad de estudiar y no vean su futuro acotado al rol doméstico que se les reserva como esposas. «En una sociedad profundamente patriarcal, las que nos atrevemos a hablar recibimos ofensas y rechazo», explica.

Doctora en Química y ex profesora universitaria, Jamshed ha ayudado a centenares de compatriotas tanto a esquivar las uniones forzosas como a formalizar la separación, un proceso que les puede suponer un coste de unos mil euros y un periplo burocrático de medio año, pero cuyo mayor obstáculo acostumbra a ser la oposición familiar a la ruptura.

Esta práctica extendida mayormente en países del sur de Asia, el África subsahariana o el Magreb fue incorporada de forma explícita al Código Penal español en la reforma de 2015, con condenas de hasta tres años y medio de prisión. Las penas pueden llegar a entre cinco y ocho años de cárcel si los jueces sentencian que existe un delito de trata de seres humanos. En julio de ese mismo año, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó su primera resolución sustantiva que reconoce el matrimonio infan-

til y forzado como una violación de los derechos humanos.

Que se ejerza desde el núcleo más próximo, el familiar, provoca la renuencia de muchas víctimas a denunciar los hechos o que reculen después de haber dado ese paso. «Saben que sus padres recibieron esa educación, que fueron casados de esa forma, y no quieren cortar los lazos con la familia de por vida». Son palabras de Carme Vinyoles, fundadora y directora de Valentes i Acompanyades, una organización que desde el año 2014 ha atendido a unas 320 mujeres, cifra que tan solo representa «la punta del iceberg de una violencia machista de primer nivel», en la que las víctimas se ven obligadas a mantener relaciones sexuales sin consentimiento o inclu-

## PRIMER PLANO

so a afrontar embarazos no deseados, con el consiguiente daño físico, psicológico y emocional.

La activista recuerda los recelos que percibían cuando hace una década puso en marcha esta entidad en Gerona junto a otras compañeras: «No decíamos cuál era nuestro propósito, ofrecíamos clases de refuerzo y talleres para atraer a las chicas y, de este modo, pudimos empezar a hablar sobre su situación personal». Por ello, en la atención psicológica y social que ofrece Valentes i Acompanyades, tienen gran peso las denominadas «referentes», mujeres que estuvieron casadas contra su voluntad o que fueron coaccionadas para hacerlo. Es el caso de la gerundense de familia gambiana

> LOS PADRES DE MARÍA ISLAM PLANEARON **UN ENLACE EN BANGLADESH CUANDO** SOLO TENÍA 15 AÑOS

**DOCE MILLONES DE** NIÑAS Y ADOLESCEN-**TES SON CASADAS ANUALMENTE ANTES DE CUMPLIR LOS 18** 

Aya Sima, quien de adolescente se resistió a los planes de sus padres para casarla con un primo musulmán que le doblaba la edad y al que ni siquiera conocía. Ella pudo esquivar un pacto familiar como el que años antes había obligado a su madre a casarse con su padre.

«Hay muchas mujeres valientes, pero necesitan que la sociedad las acompañe, falta mucha formación preventiva y espacios en los que puedan vivir cuando se ven obligadas a huir de casa», reclama a las Administraciones públicas Vinyoles, que explica que, salvo en aquellos casos que afectan a menores o en los que concurren otras formas de violencia, nunca presionan para que se presente una denuncia: «Puede ser útil para perseguir a los inductores, pero no es necesario ir a la comisaría para que la víctima tenga protección».

La legislación autonómica catalana reconoce, desde el año 2008, los enlaces forzados como una forma de violencia machista. De manera pionera en España, los Mossos d'Esquadra empezaron a trabajar en 2009 con el Procedimiento de prevención y atención policial de los matrimonios forzados diseñado por el Departamento de Interior de la Generalitat, un mecanismo con el que atendieron hasta el año pasado a 227 víctimas, de las que más de la mitad eran menores de edad.

La gran mayoría de las actuacio-

nes de la policía son preventivas, es decir, sin que se haya consumado aún el matrimonio. Fue el caso de María Islam, quien recuerda «como si fuese ayer» el 16 de julio de 2013, cuando con 15 años durmió por última vez en el hogar paterno en Badalona (Barcelona), ciudad a la que su familia llegó desde Bangladesh cuando ella era prácticamente una recién nacida.

Los sueños que entonces tenía como cualquier adolescente se truncaron abruptamente al descubrir que sus progenitores, de credo musulmán, planeaban un viaje a su país con el fin de comprometer un matrimonio tanto para ella como para sus dos hermanas, de 13 y 18 años. En el mismo instante en que decidió pedir ayuda a Anna, su pro-

fesora de Ciencias Sociales en el instituto, María fue consciente de que su vida iba a dar un vuelco: «Soy quien soy gracias a una decisión que me costó una barbaridad y que seguramente será siempre la más difícil que habré tomado».

Tras dictaminarse una situación de desamparo, ella y su hermana pequeña quedaron bajo tutela de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat, mientras que la mayor, al sobrepasar los 18 años, fue derivada a un piso de jóvenes ex tutelados. Cuenta que el

primer año apenas dormía por la noche y que no tuvo pareja hasta unos años después por los traumas emocionales que había acumulado. Tuvieron que pasar más de mil días hasta que fue capaz de poner un pie nuevamente sobre Badalona, por el miedo a toparse por la calle con algún familiar, y, hasta hace muy poco, escuchar la señal de llamada del móvil era sinónimo de angustia.

Pero María presume de su vida tal cual es hoy. Ha estudiado Relaciones Laborales y Derecho, trabaja en una compañía especializada en auditorías y asesoramiento para empresas y, tras un sinfín de cambios de domicilio, vive desde el año pasado en un piso de propiedad. «Prefiero no imaginar dónde estaría ahora mismo si no me hubiera rebelado aquel día», expresa aliviada al tiempo que habla de futuros retos, como las oposiciones de acceso a la carrera judicial: «¿Por qué no? En este tiempo he aprendido a no renunciar a nada por imposible que parezca».

La joven explica también con orgullo los preparativos de un viaje de vacaciones que la llevará a Estados Unidos. Era otro sueño de adolescencia, cuando escuchaba la canción Empire State of Mind, del rapero Jay-Z con Alicia Keys, como refugio a una vida que con 12 años la condenaba a faltar a clase para trabajar en las dos tiendas familiares y, a los 15, a unirse en matrimonio con un desconocido por voluntad parental.

#### UNICEF

#### **MATRIMONIO** INFANTIL

Un informe de Unicef publicado en el año 2023 calcula que actualmente hay 640 millones de niñas y mujeres que han sido casadas en la infancia. La región de Asia meridional concentra la mayor parte de los casos (45%), seguida del África subsahariana (20%), Asia oriental y Pacífico (15%) y América Latina y Caribe (9%). En el año 2022 fueron 12 millones de niñas las víctimas de matrimonios forzados y, de mantenerse el ritmo de decrecimiento, serían alrededor de nueve millones en el año 2030, con una proporción cada vez mayor en África.

**19%** EN DESCENSO. Un 19% de las mujeres que actualmente tienen entre 20 y 24 años se casaron siendo niñas, frente al 23% de aproximadamente

hace una década.

ASIA. El sur del continente asiático, con India a la cabeza, ha avanzado en la reducción del matrimonio infantil con un descenso del 20% en los últimos diez años. Bangladesh o Pakistán también registran menos casos.

ÁFRICA. Una de cada tres niñas nacidas en este continente se casa antes de la mayoría de edad, especialmente en la zona central y occidental. Con el ritmo actual se tardaría más de 200 años en erradicar el matrimonio infantil en la región subsahariana. Sin embargo, con datos como los de Gambia, la eliminación de esta práctica podría llegar en un siglo.

HANAN

#### HUYÓ DE UN **SERROUKH** | MATRIMONIO FORZADO

# «SON ESPAÑOLAS A LAS QUE ROBAN SUS DERECHOS»

#### IÑAKI ELLAKURÍA BARCELONA

Nacida en Barcelona en 1974, hija de inmigrantes marroquíes, Hanan Serroukh huyó a los quince años de su familia al negarse a casarse a la fuerza. Hoy es una experta en salafismo que sigue sufriendo presiones y señalamientos por sus críticas al islamismo y a «la ceguera» de las instituciones europeas sobre la realidad en muchos de sus barrios.

Pregunta. ¿Cuándo decidió que no iba a aceptar ese matrimonio concertado por su familia?

Respuesta. Lo más difícil es darte cuenta de que estás en una cárcel en vida, que están atentado contra tu libertad y que tienes que huir. Ese primer paso es el más duro. En mi caso, comparado con el contexto actual, no fue tan complicado. Nacer hoy en España no garantiza crecer en la sociedad española y europea, disfrutar de sus derechos, porque cada vez más el salafismo controla los barrios. En mi caso, nacida en 1974, sí crecí con los mismos valores democráticos que

el resto de mis coetáneos españoles, ya que todavía no había una presencia tan importante de actores islamistas. Eso hizo que tuviera unas referencias culturales más fuertes y que entendiera que yo tenía unos derechos y una libertad que debían ser respetados.

P.¿Cómo escapó? R. El momento más duro fue salir a la calle y saber que no vas a vol-

ver nunca más a sentir que tienes una madre, una familia. No tanto el concepto de repudio, aunque pasé a ser una persona totalmente repudiada por querer ser libre en mi país. Los primeros que me ayudaron cuando huí de Figueras y llegué exhausta a Gerona fueron dos Mossos, que me encontraron dormida en un banco. Eran dos agentes de paisano que, al verme tan desorientada, me dieron la mano. Yo tenía solo quince años, venía de un entorno muy violento y los vi a ellos tan tranquilos y amables que me hicieron sentir que ya no estaba sola.

P. ¿Están aumentado los matrimonios forzados en España?

R. Sí. Por desgracia, en algunos barrios españoles se han construido sociedades paralelas con gran presencia del salafismo y donde se imponen a los menores valores contrarios a los de la democracia. Por eso la percepción de estas niñas sobre lo que son y los derechos que tienen son muy diferentes al de otras niñas de España, porque les inculcan que su sociedad y leyes no son las europeas. Hay algunas niñas que consiguen denunciar su situación, pero la mayoría asume como normal la falta de derechos. Cada vez vemos a más niñas en España totalmente veladas y vestidas de negro.

P. Ante el silencio de las Administra-

R. No han tomado conciencia de esta realidad y no entienden aún la verdadera dimensión del problema y cuándo empieza el sometimiento de las niñas, que es cuando las obligan a ponerse el hiyab, cuando se las permite estudiar en la escuela solo si, como contrapartida, por las tardes van a una madrasa para contrarrestar la educación en los valores occidentales. Es una situación muy grave y habla muy mal de la gestión de la diver-

sidad que están haciendo las administraciones, porque la diversidad funciona cuando a pesar de las diferencias hay unas normas comunes para todos.

P. Entre los que relativizan el problema hay quienes lo comparan con los matrimonios de menores gitanas.

R. Con una diferencia: las chicas gitanas tienen la potestad de decir que no. En cambio,

las consecuencias en el entorno islámico de rechazar ese matrimonio son terribles para las niñas e incluso para sus familias. Lo que no entienden los gobiernos es que estas niñas son ciudadanas españolas, europeas, y por lo tanto tienen los mismos derechos que el resto y deben estar amparados y protegidos por las administraciones públicas.

P. Algunas de estas niñas viajan con sus familias a los países de origen y ahí se pierde su rastro.

R. Los líderes islamistas en los barrios buscan excusas para enviarlas a los países de origen y poder formalizar así los matrimonios. En el momento en el que algunas niñas intentan huir la acusan de estar haciendo un crimen de honor, una supuestos deshonra a la comunidad y sufren violentos castigos físicos.



# **OPINIÓN**

DESDE las abdicaciones de Bayona no protagonizaba el poder político español un espectáculo tan bochornoso como el de Sánchez bajo el chantaje del gorilato venezolano. La diferencia es que Fernando VII y su padre se sometieron a Napoleón, dueño de Europa, mientras que Sánchez se ha sometido a Delcy Rodríguez y las 40 maletas de Barajas. Y no es lo mismo tener en España a la Grande Armée, vencedora en cien batallas, que escuchar a Zapatero, *valet de chambre* de Delcy.

Pero Sánchez siempre va más allá de lo que cabe esperar, así que mientras ZP, al servicio del Cártel de los Soles, como Monedero y compañía, se negaba a condenar la represión contra los vencedores de las elecciones, él llamaba «héroe» a González Urrutia. No dijo «respetable anciano», «distinguido diplomático» o «triunfador electoral» sino «héroe», como Aquiles. Lógico, pensaron muchos: si hasta la ONU dice que el fraude de Caracas es el mayor de la historia de América y las



#### De las abdicaciones de Bayona a las de Sánchez

actas demuestran el triunfo incontestable de María Corina y su candidato, Sánchez vuelve a la política de defensa de la democracia en América que caracteriza a España desde Suárez, Calvo Sotelo, Felipe, Aznar, e incluso Rajoy. Además, se presentaba una ocasión para rectificar una postura que coloca a Madrid a la altura de Managua: una

votación en el Congreso para reconocer al legítimo presidente sólo días antes de que lo haga, con toda probabilidad, la Unión Europea. Y encima, la mayoría se inclinaba por respaldar a Venezuela contra la dictadura. Para qué, pues, dar una batalla previamente perdida.

Pues la dio. Cristina Narbona y Patxi López fueron los teloneros de toda la caterva comunista que apoya a los genocidas, y con un argumento asombroso: «No crear falsas expectativas». ¿Habrá expectativa más falsa que el socialismo? ¿Qué, la búsqueda de la paz? ¿Qué, el fin del mal en el mundo? No se votó si mañana atarán los perros con longaniza en Caracas, sino el derecho a la democracia de los venezolanos, que un voto allí tenga el mismo valor que aquí. Pues bien, el PSOE pidió consenso entre los que ganaron las elecciones y los que se niegan a tiros a reconocerlo. Como dijo Cayetana, el Gobierno no buscó para Hamas el consenso que se pide para Edmundo.

Pese a todo, ayer Sánchez lo recibió en Moncloa. La buena noticia es que no lo abofeteó. La mala, que hoy pueden detenerlo en Leganitos.



#### El salario insuficiente de María Jesús Montero

NO ME voy a molestar en mirar cuál es el sueldo que cobra María Jesús Montero. Es insuficiente, sentencio. Al fin y al cabo un sueldo es una compensación y no concibo una cifra lo suficientemente alta como para que ella considere bien empleado su esfuerzo.

Montero es diputada por Sevilla y seguro que posee la sensibilidad suficiente como para captar el desprecio que su origen le suscita a Míriam Nogueras. O, por hacerle el positivado a su supremacismo, el efecto erógeno que tienen sus súplicas. Si ya es ingrato tener que convencer a los socialistas del régimen vulgar de que se resignen a su condición subsidiaria, resulta del todo excesivo tener que rogarle a una nacionalista catalana que acepte el privilegio. Pero esto funciona así y Montero debería saberlo. Si todavía no lo ha asumido, sentirá un súbito abatimiento cuando al fin comprenda que está participando en una carrera

infinita, en la que la meta se desplaza varios kilómetros cada vez que se corona un puerto.

Esta es la mecánica básica del nacionalismo. La confluencia en una misma sociedad de dos partidos nacionalistas conduce sin remedio a la insatisfacción permanente, porque cada logro conseguido por uno de ellos actúa como estímulo del apetito del otro. Montero se convierte así en la flecha de Zenón de Elea, en permanente vuelo suspendido sin alcanzar jamás la diana.

Montero tiene una biografía que convierte el encargo en una crueldad. Por eso su sueldo es, sea cual sea, una bagatela. No sólo es diputada por Sevilla, fue consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía y ya siendo ministra hizo una promesa de una precisión maldita: «Nunca, en ningún momento, se ha planteado que el Partido Socialista comparta la cesión del 100% de tributos, ni a esta [Cataluña] ni a ninguna otra comunidad».

Ahora quiere convertir esto en una discusión terminológica, pero ella no negó que Cataluña fuera a tener algún día un concierto. Descendió al detalle. Y puede llamarlo como quiera, concierto o recital, que la única concreción del acuerdo con ERC es que impulsará «un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basada en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos».

En un acto de honestidad brutal, la infrapagada Montero leyó estas líneas, justo estas líneas, en el Congreso. Como si les quisiera facilitar la labor de contraste a los buceadores de la hemeroteca, en cuyos pecios descansan tesoros como una impagable – estrictamente impagable – carta dirigida a Cristóbal Montoro.

#### **IDÍGORAS Y PACHI**



DEL DEBATE entre Kamala Harris y Donald Trump para medirse como candidatos a la Presidencia de EEUU salió un mensaje grotesco, otro más. Un aviso de algo aún peor. Lo digo por Trump, como todo el mundo sabe. Este ser de inteligencia raída dejó dos nuevas muestras sensacionales de su ideario político, pobre y bestial. Lo hizo con un par de temas cruciales: la inmigración y el aborto. Sobre el primer

Los migrantes se comen tus mascotas

**CABO** 

**SUELTO** 

asunto extrajo del esternón un testimonio delirante: «Sé que los inmigrantes haitianos se comen a los perros, gatos y demás mascotas de la gente en algunas zonas de Ohio». Y del segundo, esto otro: «En algún Estado gobernado por los demócratas se permite a las mujeres abortar con siete, ocho y nueve meses de embarazo, incluso en ocasiones el bebé nacerá y entonces decidirán qué hacer con él. En otras palabras, lo ejecutarán». Los moderadores del debate desmintieron cada mentira con algo de risa y de rubor. Esto es Trump: un sujeto intelectualmente tan desmoronado que no le basta con mentir.

El triunfo de la frivolidad no es que Trump gane (eso sería la catástrofe). El triunfo de la frivolidad es que alguien técnicamente analfabeto, arrogante,

matonesco y con trazas delincuenciales tenga opción de manejar los mandos de una potencia mundial por segunda vez. Si sucede, mereceremos un destino malo. Claro que tendrá un buen puñado de votos. Incluso la opción de ganar; pero eso, más allá de vergüenza ajena, invita al pánico. Este avatar de Godzilla desconoce los resortes elementales de la política internacional, apela al miedo como herramienta de trabajo, tiene al ultra húngaro Viktor Orban como referente y a Elon Musk como aliado. La vida puede ser maravillosa.

Trump ha troquelado para sus seguidores (y contra el resto) un espacio de exuberancia apocalíptica. Su promedio de mentiras es formidable, pero hay quien necesita ese alpiste para arrancarse a votar sin el mínimo rigor, saciando un afán de venganza contra el orden natural de las cosas. Para los suyos no es sólo un candidato, sino un compinche. Su estrategia terraplanista se apodera del ánimo de los menos enterados y fermenta en cerebros muy diversos que se excitan con la amenaza como ideal colectivo.

La ética balística de Donald Trump se apoya en la confusión inducida, en la patraña más grasienta. Cualquier día cambiará el discurso falaz por un gesto más convincente: aporrearse el pecho cumpliendo así su definitiva metamorfosis.



DIRECTOR JOAQUÍN MANSO DIRECTOR ADJUNTO:

ADJUNTO AL DIRECTOR:

Francisco Pascual

Roberto Benito, Juan Fornieles, María Gonzále: Manteca, Jorge Bustos, eyre Iglesias, Silvia Román Carlos Segovia, Gonzalo Suárez, Esteban Urreiztieta

SUBDIRECTORES:



EDITORA: Unidad Editorial General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfono de co 91 443 50 00

ADMINISTRADORES: DIRECTOR DE NEGOCIO:

COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD:

# Sánchez recibe a González pero no como presidente electo

LOS EQUILIBRISMOS con los que el Gobierno de España afronta el futuro de Venezuela no concuerdan con la defensa férrea de la democracia en torno a la que debe conjurarse la comunidad internacional. Tras la negativa del PSOE a apoyar en el Congreso el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, ayer Pedro Sánchez lo recibió en La Moncloa, convirtiéndose en el primer líder democrático en hacerlo tras el inmenso fraude electoral de Nicolás Maduro. El gesto posee, por ello, valor y simbolismo, aunque parece difícil que no se produjera dado el asilo forzoso de González en nuestro país. Sin embargo, el Gobierno se esforzó por no tratar al presidente electo con el protocolo que habría merecido.

La reunión se publicitó omitiendo la recepción oficial en el interior de La Moncloa; bastó una fotografía de estética informal en los exteriores del complejo. Tampoco estuvo presente el ministro de Exteriores. Se trata de una escenografía consciente que rebaja la figura de González, y que no puede desli-

garse de la tibia respuesta con la que el Gobierno ha reaccionado a las agresivas palabras que la víspera pronunció el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, amenazando con cortar relaciones diplomáticas y comerciales con España a causa de la resolución del Congreso. Los vínculos de Rodríguez con José Luis Rodríguez Zapatero, que sigue maniobrando en la sombra del régimen, son un síntoma aciago del proceder del Gobierno español.

Ya son varios los movimientos del Ejecutivo

que van en contra de lo esperable en un país hermano y destino de tantos exiliados. Un lazo que obliga a España a un liderazgo decidido en la democratización de Venezuela. Es urgente deslegitimar, aislar y sancionar al régimen, no darle tiempo con eufemismos que avalan la dictadura ni culpar al PP de sus reacciones contra España, como hizo Patxi López de manera indigna.

Edmundo González no es un refugiado al que acoger por simple «compromiso humanitario» ni un asilado político más que huye de una dictadura. González es el presidente electo de Venezuela, al que el pueblo escogió de forma masiva en las urnas dando una lección de coraje al enfrentarse a un chavismo que prometió un baño de sangre. Del reconocimiento de su victoria y de su toma del poder depende el cambio imprescindible en

#### La reunión de ayer en La Moncloa posee valor político, pero con la escenografía el Gobierno buscó rebajar su figura

Venezuela. El comunicado que ayer difundió González resulta esperanzador, pues, frente a la propaganda de Maduro, acredita que continúa en la lucha junto a María Corina Machado: «Mi compromiso (...) es irrenunciable».

La labor de España hoy pasa por garantizar que González pueda regresar y ejercer sus derechos políticos como presidente electo en su país. Son también los derechos de los venezolanos que arriesgaron sus vidas votando por una Venezuela libre que, tarde o temprano, llegará.

#### LA MIRADA



#### Enlaces forzosos: un drama que exige ayuda y planes de integración

LOS MATRIMONIOS forzosos y otras formas de violencia sexual contra la población de origen inmigrante representan un verdadero drama para las mujeres que lo sufren en España. Es imperativo que tengan toda la atención y ayuda necesarias para poder escapar de lazos familiares y culturales que, en ocasiones, normalizan las

agresiones y los enlaces pactados, aún extendidos en zonas de África y Asia. Las asociaciones que asisten a mujeres en esta situación destacan hoy en nuestro Primer plano que las víctimas provenientes de sociedades muy patriarcales tienen muy difícil salir de esta pesadilla. Por eso precisan, además de información preventiva y asesoramiento, el apoyo de las instituciones y la creación de espacios en los que vivir si tienen que huir de sus hogares.

La tragedia de estas mujeres, como las centenares de víctimas a las que ya ha atendido la

fundación Valentes i Acompanyades en Girona, subraya la importancia de evitar los guetos y mantener una política activa de integración cultural. Es prioritario impedir los nichos donde sea casi imposible hacer respetar los derechos de las mujeres en nuestro país. Mirar hacia otro lado ante estas prácticas, aunque se haga bajo la excusa de respetar otras culturas, atenta contra las reglas de convivencia democrática de una sociedad europea, como es la española.

#### **VOX POPULI**



ISABEL DÍAZ AYUSO

#### Colegios con jornada partida obligatoria

♠ La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que los nuevos colegios públicos que se abran en la región tendrán jornada partida de manera obligatoria. Está comprobado que este horario mejora el rendimiento de los alumnos, su descanso, sus hábitos alimenticios y su integración social.



PACO CERDÀ

#### Viaje al mito fúnebre del franquismo

♠ El periodista y escritor reconstruye en su nuevo libro. Presentes (Alfaguara), el teatral cortejo mortuorio del fundador de la Falange, mito fúnebre sacralizado por el franquismo y que sirvió para unir a sus partidarios e intimidar a sus disidentes y adversarios.



YAIZA PERERA

#### Finalista del Premio Roche

▲ La periodista de EL MUNDO es finalista, junto a sus compañeros del diario Santiago Saiz, Rebeca Yanke y Rafael J. Álvarez, del Premio Roche otorgado por la Fundación Gabo. El jurado destaca la hondura, rigor y sensibilidad de la serie de reportajes Once vidas sobre la realidad del suicidio en España.



JOSEP BORRELL

#### Premio Josep Piqué a su trayectoria

♠ El Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad europea en funciones ha sido galardonado con el Premio Josep Piqué del Foro La Toja. Un reconocimiento a su trayectoria diplomática y en concreto al papel que ha desempeñado en los conflictos de Ucrania y Gaza.



**TAYLOR SWIFT** 

#### Arrasa en la gala de los Premios MTV

**▲** La cantante estadounidense arrasó en la 40<sup>a</sup> edición de los MTV Music Awards al lograr siete premios de los 12 a los que estaba nominada, entre ellos los de Artista del Año y Vídeo del Año. Se coronó así como la gran estrella de la gala que se celebró en el USB Ārena de Nueva York.



**HUGO MALLO** 

#### Culpable de un delito de abuso sexual

➡ El futbolista ha sido condenado por un delito de abuso sexual. En un partido disputado en 2019 entre el Espanyol y el Celta, equipo en el que militaba, el deportista tocó los pechos a una trabajadora del club catalán que estaba caracterizada como la mascota del equipo.

# «Apuesta total» por la jornada partida en los colegios de Madrid

 Ayuso anuncia que los nuevos centros estarán obligados a implantarla y «promoverá» que se revierta el horario continuo

#### PABLO R. ROCES VICENTE COLL MADRID

«Apuesta total por este modelo». Esa es la consigna que se traslada desde la Comunidad de Madrid sobre la implantación de la jornada partida en los colegios de la región en detrimento de la continua. Ayer, aprovechando la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Región, Isabel Díaz Ayuso lanzó el anuncio: los nuevos centros educativos en la capital estarán obligados a cumplir ese horario, no habrá otras opciones, y además deberán integrar los dos cursos del primer ciclo de Secundaria para «proteger» a los menores y retrasar su entrada en el instituto.

La opción que se había abierto en 2013 mediante la orden 502/2013 del Gobierno regional que permitía la libertad de elección de jornada y la transformación de la partida en continua quedaba ayer cerrada por parte de la dirigente popular de cara al curso 2025/2026. Desde la Consejería de Educación, donde han analizado diversos informes y priorizado la postura de la OCDE, que ya el pasado año pidió a España revertir esa posibilidad, argumentan que la nueva línea de la capital permite «combatir el abandono escolar», «mejorar el rendimiento de los alumnos, su descanso o sus hábitos de alimentación» y «luchar contra la soledad, las adicciones o la posible influencia de las bandas juveniles».

Porque este debate, al menos en la capital, ya no es solamente educativo sino que ha trascendido a lo político. Ni el rechazo de los sindicatos y los profesores, en plena batalla con la Consejería por la negociación sobre la reducción de sus horas, ni el hecho de ser la primera autonomía que plantea frenar la jornada continua ha hecho mella en la Puerta del Sol. «Es la decisión correcta, así lo avalan los expertos y los informes que hemos consultado», afirman fuentes del Gobierno regional, donde cifran en un 80% el número de centros con turno continuo por el 20% que apuestan por el partido a raíz de la pandemia. Antes de la llegada del coronavirus, según los datos de Educación, esos porcentajes estaban prácticamente parejos en el 50%

«La conciliación se resiente y somos el Gobierno de la familia», apunta un integrante del Gobierno regional consultado al respecto. Ese argumento es uno de los que sostiene la postura de Isabel Díaz Ayuso que ayer, en su discurso, ya remarcó que la intención de la Comunidad es «proteger» a los menores porque «estar en el colegio es vivir la infancia en plenitud». De ahí que los nuevos colegios no puedan implantar la jornada continua, los que tienen el horario partido no tengan capacidad de modificarlo y los cursos de 1º y 2º de ESO se integren en los colegios, saliendo de los institutos, en un sistema similar al de la EGB.

Incluso desde la Comunidad de Madrid se irá un paso más allá. Aunque las fuentes consultadas por EL MUNDO descartan obligar a los colegios que tengan la jornada continua a revertirla, sí que desde el entorno de la presidenta regional se apuesta por «convencer» a esos centros educativos de que lo hagan. Una acción que el Gobierno regional trasladará a los centros a través de las inspecciones educativas o de sus representantes en el Consejo Escolar. «Vamos a trasladar que esa es nuestra postura y tratar de promoverlo», indican desde Sol, donde se han erigido como el primer Ejecutivo autonómico, independientemente del color político, que pondrá esta medida en marcha.

La apuesta de Madrid pasa por convertir los nuevos colegios públicos que se construyan en Ceipsos, es decir, aquellos en los que también se incluye el primer ciclo de la ESO. De ese

#### El primer ciclo de Secundaria se sacará de los institutos

#### Los sindicatos y los profesores se posicionan en contra del cambio

modelo, en la región hay en estos momentos una decena a quien desde la Consejería de Educación se pedirá que se acojan a la jornada partida, revirtiendo así la continua actual. En el departamento que dirige Emilio Viciana se busca también fórmula para que otra treintena de centros en los que se imparte completo el ciclo de Secundaria ofrezcan actividades en horario de tarde para extender las horas de los alumnos en el centro.

Lo que también ha provocado el anuncio de Ayuso es una división en

el ámbito educativo con los sindicatos y los profesores en contra del mismo y las asociaciones de padres y madres a su favor. Ayer, la FAPA Francisco Giner de los Ríos, que engloba a un millar de asociaciones de padres y madres de alumnos de la región, en un comunicado llamaba a primar «el interés superior del menor». «Más

tiempo escolar y mejor distribuido contribuye positivamente al desarrollo integral de los estudiantes, tanto desde el punto de vista académico como en términos de bienestar físico y emocional», recoge el texto.

Ayuso, ayer, en el Debate del Estado de la Región. JAVIER BARBANCHO

En el extremo opuesto se sitúan los sindicatos y los profesores, que además se encuentran en mitad de la negociación para reducir las horas lectivas y que ya en el mes de mayo convocaron dos jornadas de huelga por la falta de consenso con la Consejería de Educación. Desde UGT afirman que esta medida «supone otro ataque a las condiciones laborales de los y las docentes madrileños». «Parece ser que, en la Comunidad Autónoma por excelencia de la libertad, resulta que, ahora, la presidenta prohíbe a la comunidad educativa la posibilidad de elegir, democráticamente, la jornada que considere más adecuada en su centro educativo», inciden en el sindicato.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), define el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid como «un ataque frontal» contra los docentes porque «propone cambiar su status quo» y «sus condiciones laborales sin contar con ellos». «La regulación de la jornada escolar de la Comunidad de Madrid demuestra claramente la concepción que la Administración tiene de los profesores, ya que permite que se les utilice para garantizar una conciliación familiar mal entendida, a costa de los docentes y cualquier planteamiento pedagógico», agregan desde AMPE

También en la sección educativa de Comisiones Obreras se muestran en contra de recuperar la jornada partida porque consideran que se trata de «un anuncio efectista» y «para llamar la atención» de la presidenta de la Comunidad de Madrid. «Es una propuesta en diferido que aleja la atención de los déficits de este principio de curso en profesorados y los recortes en atención a la diversidad», señala Isabel Galvín.





# Expertos desaconsejan las clases sólo por la mañana

Más del 80% de los colegios públicos tiene turno continuo, a pesar de que no parece mejorar la atención y el rendimiento

#### OLGA R. SANMARTÍN MADRID

Daniel Gabaldón, profesor de Sociología de la Universidad de Valencia, lidera un grupo que investiga los horarios escolares y su efecto en los alumnos. Han realizado un estudio a partir de las pruebas realizadas en la Comunidad Valenciana a los niños de 3º de Primaria y han visto que la jornada continua o intensiva, con clases sólo por las mañanas, afecta de forma negativa a los estudiantes, especialmente a los varones.

«El estudio no está publicado aún y sus resultados son preliminares, pero indican que el rendimiento académico en Matemáticas es un 26% inferior respecto a los que han estudiado en horario partido. En Lengua Extranjera, la caída es del 24% y en Lengua Valenciana, del 54% para los chicos y del 25% para las chicas», avanza Elena Casquel, profesora de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, que ha realizado este trabajo.

La jornada continua está implantada en más del 80% de los colegios públicos de España, a pesar de que cada vez hay más expertos que alertan de que perjudica a los estudiantes. Comenzando por la OCDE, que ha recomendado a nuestro país la jornada partida, con colegios abiertos por las mañanas y las tardes, para reducir el abandono escolar y ayudar, sobre todo, a los alumnos de entornos desfavorecidos. No se trata sólo de una cuestión de conciliación.

Un trabajo de EsadeEcPol ve que «pasar más tiempo en la escuela tiene un efecto positivo sobre el rendimiento y el bienestar del alumnado» y que «la jornada sólo matinal es una fuente de desigualdades educativas y sociales en el alumnado». Porque, cuando hay horarios intensivos, suele haber menor participación en las extraescolares y un menor uso del comedor. Las familias con recursos tienden a buscar clases de idiomas o de música fuera del colegio y, al no haber demanda suficiente, a la larga cierran estos servicios públicos.

José Antonio Caride demostró hace años que el horario intensivo producía entre un 10% y un 20% más de fracaso escolar. En Andalucía, un estudio de Isabel Ridao y Javier Gil encontró un 8% menos de aprobados con este turno.

Por otro lado, los franceses François Testu, Hubert Montagner o Nicole Devolvé han visto que la atención de los niños es máxima a mediodía, sufre una fuerte caída a final de la mañana -entre las 13.00 y las 15.00- y vuelve a remontar a primera hora de la tarde. El sociólogo Mariano Fernández Enguita, autor de La jornada escolar (Ariel), añade que a primera hora de la mañana los adolescentes están dormidos, por lo que no parece

#### LA JORNADA CONTINUA ESCOLAR EN ESPAÑA

Porcentaje de colegios públicos con jornada continua: clases sólo de mañana



FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de las CCAA

J.A./ EL MUNDO

buena idea comenzar las clases a las 8.00 horas. Una investigación realizada en EEUU comprobó que retrasar una hora el inicio del instituto aumenta los resultados.

«Hace tiempo que venimos predicando la opción por la jornada partida basándonos en las evidencias generadas por la cronobiología y las implicaciones de los ciclos circadianos en el aprendizaje, sobre todo, de los adolescentes», señala Francisco López Rupérez, director de la Cátedra de Políticas Educativas de

#### Sólo Cataluña y el País Vasco mantienen el turno de mañana y tarde

#### Un estudio ve una caída del 26% del nivel de los chicos en Matemáticas

la Universidad Camilo José Cela.

«El horario partido se ajusta mejor a los momentos de atención del alumnado y esquiva el momento desatención», insiste Gabaldón, que ha visto también, de forma indiciaria, que en las autonomías donde está más extendida la jornada continua hay más probabilidades de que los niños tengan sobrepeso infantil.

Sin embargo, según los datos recopilados por EL MUNDO, más del 80% de los colegios públicos de España tiene jornada continua. En Canarias, Extremadura, Baleares, La Rioja y Castilla-La Mancha está implantada en el 100% de los centros; en Andalucía y Cantabria, en el 98% y en Castilla y León y Murcia, en el 97%. En Asturias es del 96% y en Aragón, del 95%. Navarra quiso reducir el peso de la jornada intensiva el año pasado, pero los centros han votado y en el 81% de los casos han preferido este horario. Madrid y Galicia llegan al 80% de clases sólo por las mañanas, mientras que en la Comunidad Valenciana ronda el 70%.

Las únicas regiones que se mantienen con el tradicional turno de mañana y tarde, con recreo largo para comer, son el País Vasco y Cataluña, donde sólo hay 25 centros que hacen jornada continuada dentro de un programa piloto. ¿Por qué, si la evidencia pone en duda la jornada continua, las CCAA la han generalizado?

«Es un tema tabú. La jornada continua es la preferida por el profesorado y es muy costoso el conflicto con ellos. Nadie lo quiere, y menos que nadie la izquierda, porque ve más al profesorado como un aliado», responde Enguita, que recuerda que este horario nació en Canarias en los años 80 y se extendió después por Extremadura y Andalucía, donde la insistencia de los sindicatos y la menor participación de la mujer en el mercado laboral terminaron por consolidar algo que se implantó en principio de forma experimental.

En los últimos años, pocos son los colegios en los que, cada vez que se ha planteado un cambio de jornada partida a continua, no se ha producido un conflicto entre los profesores y las familias.



BERNARDO DÍAZ

LO QUE VA DEL 10 DE ENERO A HOY. El 10 de enero, Junts celebró su acuerdo con el Gobierno para transferir todas las competencias de inmigración como un triunfo para Cataluña y su soberanía: «Gana nuestro país», dijo la portavoz de Junts, Míriam Nogueras (en la imagen, pasando ante Bolaños y Montero).

# El PSOE enfada a Junts al negar la transferencia total de inmigración

En plena negociación de los Presupuestos, el Ejecutivo matiza su cesión y se planta

#### JUANMA LAMET madrid IÑAKI ELLAKURÍA barcelona

El Gobierno negocia ya con Junts la transferencia de las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña, y ambos preparan una proposición de ley conjunta, pero han encallado en un escollo fundamental: el PSOE se niega tajantemente a la transferencia completa de todas las competencias, por inconstitucional. En plenas negociaciones de los Presupuestos, esto ha soliviantado a Carles Puigdemont, que acusa a Pedro Sánchez de «pasarse de listo».

¿Por qué? Porque el 10 enero, para salvar in extremis la aprobación de dos decretos, el Ejecutivo se comprometió con los independentistas catalanes a una transferencia de las competencias de inmigración. Junts lo vendió como una cesión «integral». Es decir, incluyendo el control de las fronteras y la expulsión de inmigrantes que cometan delitos de con multirreincidencia. Fuentes gubernamentales aseguran que esas competencias ni son transferibles ni están sobre la mesa, e inciden en el estado embrionario de las negociaciones.

Lo cierto es que el acuerdo que firmaron los socialistas con Junts apuntaba hacia la transferencia total: «La delegación de las competencias sobre inmigración en la Generalitat». ¿Cómo? Mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución, que apunta que «el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación». Y a esta última frase se aferra el Gobierno.

Como adelantó *El Periódico* y ha confirmado este diario en fuentes socialistas y de Junts, ambas formaciones han retomado el contacto justo en un momento en el que la cuestión de la inmigración irregular se ha convertido en uno de los ejes de la política catalana, con la aparición del partido identitario Aliança Catalana y la polémica por el reparto entre localidades de los menores extranjeros no acompañados. Junts ha endurecido su discurso y mantiene la exigencia al Gobierno de que Cataluña reciba todas las competencias de gestión.

Sobre todo, el control del reparto de inmigrantes entre comunidades autónomas para que la Generalitat sea la que decida en última instancia cuántos acaban llegando a Cataluña y a qué municipios.

Fuentes de Junts admiten que las negociaciones sobre este traspaso «se han acelerado» en los últimos días pero que ahora mismo el acuerdo todavía está lejano, debido a que el Gobierno se niega a entregar el «traspaso integral». Según el partido nacionalista, incumpliendo «el acuerdo» al que se había comprometido el PSOE.

Ante estas diferencias, el líder de Junts, Carles Puigdemont, presionó ayer a Sánchez y le advirtió de que su partido no cederá ante las presiones. «Alguien se ha pasado de listo, sólo avanzaremos si Cataluña recibe la delegación integral de competencias, que es lo que acordamos», escribió en redes sociales. En este sentido, Puigdemont avisó de que la negociación de los Presupuestos no va a servir para pasar por alto otras discrepancias y exigencias: «Se equivoca quien piense que dejando pasar el tiempo aceptaremos a una solución a medias como la planteada con la financiación».

Fuentes del PSOE insisten en que no hay posibilidad alguna de que el Ejecutivo transfiera las competencias de fronteras y de expulsión de migrantes, y matizan que las negociaciones son todavía muy incipientes. Tanto, que los primeros documentos aún no han llegado al Grupo Parlamentario Socialista. Es el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el que está llevando la batuta, con la ministra Elma Saiz al frente.

Lo cierto es que el Gobierno ya se ha comprometido después de eso, y por escrito, a hacer lo contrario. A que las competencias generales de inmigración sigan siendo estatales. Así lo puso negro sobre blanco el Ejecutivo en el borrador del real decreto de reforma de la Ley de Extranjería, que sigue en la recámara después de que el Congreso tumbara la proposición de ley con un texto casi idéntico.

El documento recuerda que «el Tribunal Constitucional ha subrayado la competencia exclusiva del Estado en materia de inmigración y extranjería, indicando también que tiene dos vertientes fundamentales».

## El 'ministro' de Acción Exterior de Cataluña presenta la Generalitat de Illa en Bruselas

«El catalán tiene que ser una lengua de uso normal en las instituciones», dijo Duch

#### DANIEL VIAÑA BRUSELAS

CORRESPONSAL

La Generalitat de Cataluña de Salvador Illa se presentó ayer de manera oficial ante las instituciones europeas en Bruselas. El responsable de hacerlo fue Jaume Duch, que es el consejero de Unión Europea y Acción Exterior y que antes de asumir el cargo ocupaba la dirección general de Comunicación

del Parlamento Europeo. Llevaba décadas en la capital europea y es un histórico funcionario, con muy buenos contactos y que impulsará y proyectará la imagen de Cataluña y de la Generalitat en Europa.

Esto es, lo más parecido posible a un ministro de Exteriores que dejó claras sus prioridades en la celebración de la Diada versión europea en la embajada catalana de Bruselas, que está situada apenas a unos pasos de la Comisión y también del Consejo Europeo. «Haremos bandera de nuestra identidad. De nueva cultura, lengua y manera de ser. Debemos impulsar el uso de la lengua catalana en todos los foros internacionales posibles. El catalán tiene que ser una lengua de uso normal en las instituciones siguiendo el ejemplo de lo que hoy ya sucede

en el Consejo de la UE o el Comité de las Regiones», afirmó durante un discurso en el que habló en catalán, sí, pero también en inglés, francés y castellano.

Durante el acto, Jaume Duch reivindicó asimismo que esa red de embajadas o delegaciones de Cataluña debe reforzarse, que «Cataluña es Europa» y que Illa quiere que la comunidad catalana forta-

lezca «su liderazgo económico en España y en la Unión Europea, convirtiéndose en una referencia en la generación de prosperidad».

También se refirió a la situación de España, un país cada vez más «federal», según afirmó. Y manifestó la lealtad del Govern al Estatuto de Autonomía, que atribuye a Cataluña «una gran variedad de competencias, también en materia de Acción Exterior»; y a la Constitución Española, que define «el marco común». El tono, por lo tanto, estuvo muy alejado del que mantuvieron en el pasado los representantes más independentistas y beligerantes de la Generalitat, pero sin renunciar en absoluto a la lengua



Por un lado, «la determinación, en cuanto cuestión más primordial del régimen jurídico del extranjero en España, de los derechos que, correspondiendo, en principio, a los españoles, deben ser extendidos a los ciudadanos de otras nacionalidades radicados en nuestro país. Se configura así un "estatuto del extranjero" (...) que persigue el objetivo de fijar las condiciones de igualdad entre extranjeros y españoles en la titularidad de los derechos constitucionales».

Por otro, «se atribuye al Estado la capacidad de determinar aquellos derechos que corresponden a los extranjeros en su condición de tales. Es decir, aquellos derechos que les corresponderían como consecuencia de la específica y particular posición en la

#### FEIJÓO EN GRECIA

INMIGRACIÓN. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá este viernes en Atenas con el primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis, para «escuchar» sus recetas frente a inmigración irregular, dado que el país heleno ha reducido la llegada de personas irregulares.

UN 50% MÁS. El propio Feijóo se preguntó esta semana «por qué los griegos o los italianos han bajado el número de migrantes irregulares que entran en sus países y España hoy, en la ruta canaria, lo ha incrementado un 50%».

que se encuentra el ciudadano extranjero de cara a su integración en la sociedad española; pero no como perceptor de políticas públicas».

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue categórico, ayer, cuando le preguntaron: «No son susceptibles de ser transferidas» las competencias sobre el control de la frontera y los «flujos migratorios», porque son «competencias exclusivas» del Estado. Otra cuestión, dijo, es que pueda estudiarse el traspaso a la Generalitat catalana de cometidos como los «servicios sociales» o las «políticas de inclusión» de los migrantes.

# Tensión en Ceuta: posible intento de cruce masivo este domingo

Marruecos detecta mensajes en redes sociales y realiza macrorredadas en el norte

Las fuerzas de seguridad marroquíes están en alerta máxima ante la posibilidad de que se produzcan intentos coordinados de cruce irregular y masivo de su frontera con España en

ANTONIO SEMPERE CEUTA

tos coordinados de cruce irregular y masivo de su frontera con España en los próximos días, preparándose para prevenir cualquier incidente que pueda derivarse de esta situación, según ha podido saber este diario.

Fuentes de la seguridad marroquí han explicado a EL MUNDO que se ha detectado una «gran bolsa» de argelinos y tunecinos que han sido devueltos a Argelia por la frontera norte con Marruecos, y también que se está realizando una «macrorredada» para detectar subaharianos en trance de intentar el salto en todo el norte del país, especialmente en Tetuán, Rincón, Castillejos y Martil, entre otras localidades.

Además, se ha desplegado un contingente de 500 hombres en el paso de Bab Septa, en la puerta de Ceuta. La Dirección de Vigilancia del Territorio (DVT), el servicio de inteligencia interior de Marruecos, ha identificado la existencia de mensajes en redes sociales que llamaban abiertamente a un cruce masivo en la frontera entre Fnideq y Ceuta. Estos mensajes instaban a miles de jóvenes marroquíes a unirse a la operación, planeada para el próximo domingo 15 de septiembre, lo que ha generado una alerta máxima en ambos lados de la frontera

Esta advertencia surge en el marco de una operación llevada a cabo por las autoridades marroquíes entre el 9 y el 11 de septiembre, que resultó en la detención de 60 personas, incluidas menores de edad, bajo sospecha de fomentar la inmigración ilegal a través de las redes sociales. Marruecos está desplegando todos los medios a su disposición para evitar altercados en las fronteras terrestres con Europa, tomando la situación con un alto nivel de amenaza. Gracias a las investigaciones



Agentes de la Guardia Civil acompañan a cuatro migrantes en El Tarajal (Ceuta), en agosto. EFE/REDUAN

de los agentes de seguridad informática y las pesquisas de campo realizadas por la DVT y la policía judicial de Tetuán, se pudo identificar a 13 personas clave en la difusión de estos contenidos. Las detenciones se llevaron a cabo en varias ciudades, incluidas Casablanca, Rabat, Fez y Tánger. Además, en una operación paralela en Tánger, se arrestó a 47 sospechosos tras su llegada a estaciones de tren y autobús.

Las autoridades marroquíes continúan con las investigaciones para identificar a más instigadores y detener a aquellos involucrados en la organización de esta operación, mientras que la alerta en la frontera de Ceuta sigue siendo elevada. El operativo de seguridad se enmarca en los esfuerzos de Marruecos para fre-

nar los intentos de inmigración irregular, apoyados por la Dirección de Vigilancia del Territorio (DVT), que desempeña un papel fundamental en la neutralización de actividades que puedan amenazar la seguridad nacional además de mantener la estabilidad interna del país y proteger sus fronteras, especialmente en la prevención de actividades que pudieran comprometer la seguridad nacional o desencadenar disturbios en las zonas fronterizas clave, como Ceuta y Melilla.

Ante esta situación, las fuerzas de seguridad marroquíes han intensificado la vigilancia en los alrededores de Ceuta, especialmente en la zona fronteriza de Fnideq, para prevenir cualquier intento de burlar el operativo diseñado por los

servicios de seguridad. Las autoridades están particularmente preocupadas por la posible escalada de violencia tras las detenciones de los cabecillas, quienes habían estado incitando a los migrantes a marchar hacia Ceuta. Se teme que estos llamamientos puedan desencadenar nuevos intentos de entrada masiva a la ciudad autónoma, especialmente tras la frustración de más de 11.000 intentos de cruce en el pasado mes de agosto.

Las autoridades españolas, por su parte, han reforzado las medidas de seguridad en la frontera de Ceuta, colaborando estrechamente con Marruecos para evitar una posible entrada masiva que avive la situación de colapso que sufre la ciudad tras las entradas de agosto.



propia, al deseo de estar muy presentes en el exterior e incluso al autogobierno en ciertos ámbitos.

Al acto acudieron desde Pernando Barrena, diputado en el Parla-

mento Europeo de EH

Jaume Duch,
consejero
de Acción
Exterior, en el
Parlamento
Europeo. UE

mento Europeo de EH
Bildu, hasta representantes del Partido Popular europeo, además del embajador de España en Bélgica, Alberto Antón, el embajador adjunto de Espa-

ña ante la UE, Oriol Escalas, y el eurodiputado socialista y vicepresidente de la Eurocámara Javi López. Una muestra de la amplia agenda de la que goza Duch y que fue clave para que Illa lo fichase.

Hasta ese momento, como se ha apuntado, el actual consejero de Acción Exterior de la Generalitat estaba al frente de la dirección general de Comunicación del Parlamento. Ostentaba ese cargo desde 2017, después de casi una década como director de medios de comunicación también de la Eurocámara y tras formar parte de esa institución durante más de 30 años. Y con 62 años su jubilación en el Parlamento se antojaba cercana. Además, la dirección general que dirigía es una de las más importantes y con más presupuesto del organismo, por lo que había muchos posibles sucesores muy interesados en el puesto y en los pasillos de Bruselas ya

se comenzaba a dar por segura su salida a corto plazo.

En ese contexto, Duch decidió aceptar la oferta de Salvador Illa y probar así lo que supone estar en primera línea política. «Para no quedarse con las ganas de haberlo intentado», explican fuentes que lo conocen de primera mano. Él considera que un cambio político como el que se ha producido en Cataluña era fundamental, que después de 14 años de independentismo existía un nivel muy elevado de hastío en la sociedad catalana, y que el nuevo presidente de la Generalitat será capaz de reconducir esa situación. «Es una persona normal que hace cosas normales», resume.

# El PNV busca aliados en Madrid para frenar la 'okupación' vasca

Ortuzar y Esteban tranquilizan a Bolaños: «Mientras cumplan, ahí estaremos»

#### JOSEAN IZARRA VITORIA

El PNV busca aliados parlamentarios en Madrid para endurecer el incremento de la okupación en Euskadi. Un fenómeno al alza, que el actual lehendakari Imanol Pradales vinculó como el modelo de vivienda de la izquierda abertzale y al que ahora se enfrenta, con limitaciones jurídicas, la Policía vasca. El PNV quiere que los juzgados garanticen la expulsión de los okupas en 48 horas y castigar con hasta un año de cárcel a los delincuentes; dos propuestas que comparte el PP de Alberto Núñez Feijóo. Pero los nacionalistas vascos taponaron ayer la grieta abierta con el PSOE con un almuerzo en Madrid del ministro Bolaños con Andoni Ortuzar y Aitor Esteban. «Mientras el Gobierno cumpla, ahí estaremos», constató el portavoz en el Congreso, 24 horas después de apoyar la moción del PP para reconocer el triunfo de Edmundo González en Venezuela.

En la primavera del año pasado alumnos de un colegio público de Vitoria visitaron como actividad extraescolar el barrio *okupado* de Errekaleor. «La base del proyecto es un delito; les llevan a conocer el modelo de delincuentes», denunció entonces el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vitoria Miguel Garnica. Un año despues, y tras la ajustada victoria del PNV en las elecciones autonómicas vascas, el partido de Ortuzar registró en el Congreso iniciativas para que los juzgados dicten órdenes para desalojar a los *okupas* 

en 48 horas y castigarles con hasta un año de prisión.

La iniciativa legislativa del PNV fue registrada el pasado 29 de julio como enmienda al proyecto de ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de la Justicia. La propuesta encaja como un guante en el discurso político que mantiene el PP de Alberto Núñez Feijóo aunque los populares han incluido entre sus propuestas que el tiempo para desalojar a los okupas sea de solo 24 horas. El grupo parlamentario liderado por Aitor Esteban ya trabaja en aspectos de esta mejora de la eficiencia de la Justicia aunque, según fuentes del PNV, aún no se han abordado los cambios legasles que contrarresten el incremento de la okupación, también en Euskadi.

Porque los últimos datos de la Policía vasca sobre las denuncias de apropiaciones de viviendas y de las intervenciones policiales para atajarla dejan claro que la okupación en Euskadi dista mucho de ser una actividad ejemplar, como se les trasladó a un grupo de escolares vitorianos. En el primer semestre de 2024 ya constan 202 denuncias, casi las mismas (212) que todas las registradas en 2019. Y en 345 ocasiones los agentes de la policía vasca han intervenido ante «usurpación, acceso y ocupación de inmuebles». De mantenerse la misma progresión en lo que resta de 2024, las okupaciones de viviendas aumentarán un 40,7%. Datos preocupantes porque al cierre de 2023, Euskadi fue una de las siete co-



PAULINO ORIBE / ARABA PRESS

EL MAYOR BARRIO 'OKUPADO' DE ESPAÑA. Ni el PNV ni el PSOE vasco han logrado en una década poner fin a un barrio 'okupa' en Vitoria. Errekaleor acoge a centenares de jóvenes —en la imagen durante una protesta frente a la Policía vasca— que usan edificios donde se preveía construir viviendas sociales. Sólo el PP exige su demolición.

#### UN POLÉMICO PALACETE ENFRENTA A PNV Y PSOE

#### PISOS DE LUJO. El

derribo irregular de un palacete para hacer 12 pisos de lujo en Getxo ha provocado el enfrentamiento público entre el PNV y el PSOE vasco que gobiernan en coalición en este municipio vizcaíno.

PROTESTA. En la promotora que construirá las viviendas figuran dos ediles del PNV, y el PP pide a los vecinos que acudan a la comisión en la que deberán dar explicaciones. munidades autónomas de España en las que creció la *okupación* cuando la media nacional registró una bajada del 8,8%. El balance realizado por el Ministerio del Interior cuantificaba un incremento de estos delitos en el 11,8%.

El análisis del problema y las iniciativas a poner en marcha enfrentan al PNV con EH Bildu, dos de las formaciones que hasta ahora forman parte del denominado bloque de investidura que sustenta en el Congreso al Gobierno de Pedro Sánchez. «Es cuando menos preocupante que la política de vivienda de Sortu pase por la okupación», llegó a advertir el lehendakari Pradales en una dura campaña electoral en la que la izquierda abertzale aspiraba a dar el sorpasso al PNV. El sustituto de Urkullu en Ajuria Enea no sólo vinculó a EH Bildu con la okupación sino que activó a miles de votantes con la advertencia de que la coalición de Otegi eliminaría los incentivos fiscales que utilizan más de 300.000 vascos con un ahorro para los contribuyentes de 450 millones de euros en 2022, medida compartida por el PP vasco.

Pero el PNV ratificó ayer su compromiso para mantener su alianza con el PSOE de Pedro Sánchez 24 horas después de infringirle una dura derrota parlamentaria junto a PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. El ministro Bolaños almorzó en Madrid con el presidente del PNV Andoni Ortuzar y con el portavoz Aitor Esteban. Una cita cerrada según fuentes nacionalistas hace dos semanas, y que responde a la «normalidad» de las relaciones entre el PNV y el Gobierno de España. Antes del almuerzo, Esteban ya tranquilizó al PSOE en una entrevista en Antena 3: «Mientras el Gobierno cumpla lo acordado, nosotros ahí estaremos».



#### Viva el mal, viva el capital

Por algún motivo, el ministro de Transportes, **Óscar Puente**, decidió que era conveniente hacer declaraciones agresivas contra Ouigo por su política de precios bajos. El resultado fue que su posicionamiento en el mercado como la compañía ferroviaria más barata se vio reforzado sin que tuviese que invertir un sólo euro en publicidad. Ya se la daba el ministro.

Por algún motivo distinto, la derecha española decidió emprender una batalla

contra la contratación de **David Broncano** por parte de Televisión Española. El resultado ha sido que ver el programa de Broncano se ha convertido en un acto de militancia contra la derecha y su audiencia se ha disparado por encima del líder histórico. Éste, *El Hormiguero*, presentado por **Pablo Motos**, se había beneficiado anteriormente por la enemistad manifiesta del Gobierno de **Pedro Sánchez**, que lo había posicionado como el que tenían que ver sus críticos.

Tanto en el caso de Ouigo como en el de Broncano existen elementos de denuncia reales. La compañía perteneciente al Estado francés gana mercado operando casi a pérdidas en España, mientras Renfe ve una y otra vez retrasados sus permisos para ampliar su servicio al norte de los Pirineos. También es cierto que fue La Moncloa quien exigió el fichaje del presentador jiennense con dinero público para contrarrestar la pequeña tertulia política de

*El Hormiguero*. El problema reside en cómo se trasladan estas denuncias.

La lucha de audiencias entre *La Revuelta* y *El Hormiguero* se ha convertido en un elemento más de la polarización política en el que el primero cuenta, a priori, con alguna que otra ventaja. Por ejemplo, tiene menos que perder y no está supeditado a las estrecheces del mercado publicitario, ya que se financia con la recaudación del Hacienda. Otro elemento más consistente en el largo plazo radica en que Broncano parece haber atraído a un público más joven que había abandonado la televisión generalista. Es decir, además de comerse un trozo del pastel común, ha creado un mercado nuevo. Si se consolida, tendría un enorme valor.

Este tipo de televidente resucitado es muy receptivo a un lenguaje visual improvisado e imperfecto, es decir, *tiktokero*. Asocia la factura casera y desenfadada de Broncano a la autenticidad, a salir del *mainstream*.

A diferencia de lo que defiende el Gobierno y lo que ha tenido que asumir Atresmedia, «la competencia no es bienvenida». La televisión pública no está para competir con nadie, sino para transmitir, a través de la información y el entretenimiento, valores sociales con un rigor que la privada no está obligada a alcanzar.

«Por Orticón, Saticón y Vidicón, ¡nadie sabe cómo detener la inflación»; «Émbolos, rotores y bujías, soy el misterio de la economía, manejo cifras y datos y engaño a los humanoides gilivatios. ¡Viva el mal, viva el capital!». La Bruja Avería pronunciaba estas frases en el programa infantil ante la descomunal audiencia de una de las generaciones de niños más numerosas de la historia (1984-1988). Alguien puede pensar que por eso la izquierda ha gobernado en España más que la derecha. En todo caso, aquello sí que era salirse del mainstream y no el humor de Broncano, oficialmente gamberro.

#### **TURISMO**

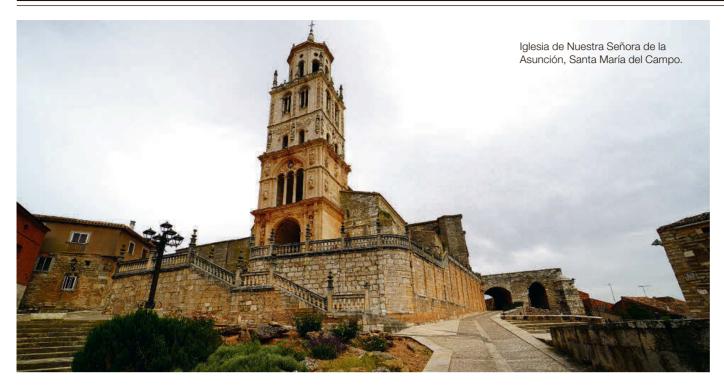

brante. En estas tierras se encuentran varias iglesias que, por sus elementos decorativos, monumentalidad v porte, bien podrían denominarse catedrales.

#### Mahamud

En el centro de la Plaza Mayor de Mahamud se erige majestuosamente la iglesia de San Miguel. Este imponente templo data del siglo XIII, aunque cuenta con numerosos añadidos posteriores, como la cabecera del siglo XVI o la portada barroca. Es un grandioso edificio de tres naves y en su interior alberga elementos decorativos y arquitectónicos diversos, como un púlpito de estilo mudéjar. una pila bautismal románica, y de esa misma época, una columna adosada con un capitel decorado con bolas.

Pero sin duda, la joya de este templo es el deslumbrante retablo mayor de San Juan Bautista, realizado por Domingo de

> Amberes en el siglo XVI y policromado por el pintor Iuan de Cea. Además de

#### numerosos retablos de diferentes épocas.

Santa María del Campo

La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida entre los siglos XIII y XVIII, destaca entre el conjunto urbano de Santa María del Campo. Este imponente templo es uno de los más grandes de la provincia. Sobresale notablemente por encima del edificio su torre, joya del Renacimiento español, obra de Diego de Siloé y Juan de Salas, que atrae todas las miradas.

interior de esta iglesia podemos encontrar

Además de esta, en el exterior resalta su portada lateral gótico flamígera del siglo XVI. obra de Simón de Colonia o de su escuela. El interior de este espectacular templo alberga una importante colección de obras de arte que incluye varias tablas de Pedro Berruguete, una custodia y cruz procesional de estilo gótico, tapices flamencos del siglo XVI, un púlpito gótico mudéjar v una sillería del coro gótica flamígera de la escuela del Coro de los Padres de la Cartuja de Miraflores.

Sobresaliendo por encima del caserío de Villahoz, se alza la solemne iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, que conjuga a la perfección el gótico y el renacimiento. Este grandioso templo de sencilla decoración, es del tipo iglesia de salón y data del siglo XVI, construido probablemente sobre uno anterior.

En el exterior destacan la torre de la iglesia y la portada meridional, un bello ejemplo del gótico isabelino con elementos decorativos muy interesantes. En el interior, acoge un importante conjunto de retablos pertenecientes al siglo XVIII y varios cuadros.

# Lerma y las catedrales de Arlanza

Las tierras bañadas por las aguas del río que da nombre a la comarca, el Arlanza, sobresalen tanto por la riqueza de su entorno natural como por su patrimonio histórico-monumental



n la comarca de Arlanza, ubicada en la parte occidental de la provincia de ■ Burgos, se encuentran algunos de los pueblos más bonitos de Castilla.

La localidad de Lerma se asienta sobre un cerro, dominando el valle del Arlanza. Su trazado urbano conforma uno de los conjuntos monumentales y urbanísticos más importantes del siglo XVII. La imagen más representativa de la villa es el perfil del Palacio Ducal, imponente y de líneas sobrias y elegantes, convertido hoy en parador, junto con el de la ex colegiata de San Pedro.

Su apariencia es la de una villa típicamente medieval. De esta época se conservan elementos como el puente sobre el río Arlanza. y de la primitiva muralla, en la que se abrían cuatro puertas de acceso, la entrada conocida como el Arco de la Cárcel.

La historia y desarrollo de la villa está indiscutiblemente unido al mecenazgo de Francisco de Sandoval y Rojas, valido y favorito del rey Felipe III, posteriormente poseedor del título de Duque de Lerma.

Lerma pasó a manos de la familia Sandoval y Rojas en 1412 y durante varios años, el poderoso duque de Lerma quiso convertir la villa en lugar de residencia temporal de los reyes. Decidió reformar el primitivo castillo, y transformarlo en palacio, dando lugar al actual Palacio Ducal, convertido en parador de turismo. Este palacio fue lugar de residencia del rey Felipe III y de la familia real en sus distintas visitas a Lerma. Ante su fachada principal se creó una impresionante plaza abierta, actualmente una de las más grandes de España.

Los deseos del Duque de Lerma fueron más allá del palacio. Se sucedieron numerosas reformas v construcciones religiosas. Gracias a esta transformación urbanística, hoy se conservan la Colegiata de San Pedro. cinco conventos, el mirador de los Arcos, los pasadizos que comunicaban el Palacio con algunos edificios religiosos, un humilladero, y muchos otros ejemplos de construcciones civiles y religiosas.

Además del Duque de Lerma, la villa cuenta con otros personajes históricos como José Zorrilla, quién vivió un tiempo de su juventud en la localidad en una casa hoy en día visitable, o el cura Merino, uno de los personajes míticos de la Guerra de la Independencia, cuvos restos se encuentran hoy en Lerma.

Su extensa historia y abundante patrimonio hicieron a la villa ducal merecedora de la declaración de Bien de Interés Cultural.

Fuera del impresionante conjunto monumental de la villa de Lerma, el patrimonio de la comarca sigue siendo igualmente deslum-



Ex colegiata de San Pedro, Lerma.



Iglesia Nuestra Señora de la Asunción,



Iglesia San Miguel, Mahamud



Más información en: https://turismoburgos.org/ https://adecoar.com/

# Hidalgo, ante el juez: no recuerda las reuniones con Begoña Gómez

Justifica los pagos a Aldama pero se desvincula de las negociaciones con el empresario

#### GEMA PEÑALOSA MANUEL MARRACO MADRID

El ex CEO del Grupo Globalia Javier Hidalgo no arrojó ayer demasiada luz ante el juez del *caso Koldo* sobre la manera en que la trama utilizó la compañía Air Europa para el transporte del material sanitario y las presuntas comisiones que pagó a uno de los imputados, el empresario Víctor de Aldama.

Hidalgo, que compareció en la Audiencia Nacional en calidad de testigo —y por tanto con la obligación de decir la verdad—, aseguró que no recordaba haberse reunido con Aldama el 24 de junio y el 16 de julio 2020, en la época más dura de la pandemia del coronavirus, en la sede de Globalia, ante las sospechas de los investigadores de que esos encuentros se hubieran producido. Tampoco recordó haber mantenido encuentros en esa época con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

Las reuniones entre Hidalgo y Aldama se pudieron haber producido en la antesala de que la aerolínea, propiedad de Globalia, recibiera en un tiempo exprés el primer y más voluminoso rescate de la pandemia. Se da la circunstancia de que Víctor de Aldama era, en junio de ese año, consejero de la compañía aérea. Al mismo tiempo que, según los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, hacía negocio con las mascarillas.

Según su testimonio, fue Soluciones de Gestión –la empresa de Koldo García, el hombre de confianza del ex ministro José Luis Ábalos – la que contactó con Air Europa para el traslado de las mascarillas tras la adjudicación de los contratos por parte de Transportes, Interior y los gobiernos de Canarias y Baleares. Eso sí, negó que esa operación la negociase con Aldama.

Ante las preguntas de por qué se fracturó la relación con el empresario, Javier Hidalgo apuntó que fue el propio Aldama el que las rompió en el mes de diciembre de 2020 tras datar el inicio de las mismas en el año 2018. Air Europa contrató al que es considerado comisionista clave en la trama corrupta dirigida por Koldo García por un periodo de un año, de manera que su salida de la compañía coincide con la creación del sistema de rescate ideado para ayudar a las aerolíneas.

El ex CEO de Globalia indicó que el holding empresarial contrató a Aldama para que realizara diferentes trabajos de «prestación de servicios». Entre ellos, citó la mediación para la contratación de un hotel en el Caribe o el proceso de negociación de la deuda que la aerolínea Air Europa tenía pendiente de cobro con Venezuela, según informaron fuentes

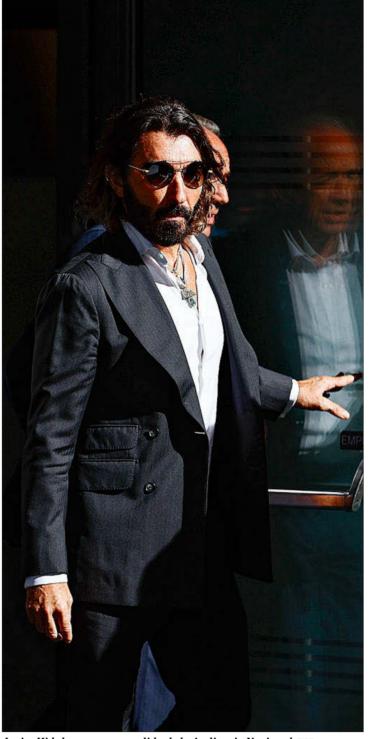

Javier Hidalgo, ayer, a su salida de la Audiencia Nacional. EFE

#### HAZTE OÍR PIDE AL JUEZ QUE CITE A ALTOS CARGOS DE GLOBALIA

Hazte Oír, una de las acusaciones populares en el 'caso Koldo', ha solicitado al magistrado Ismael Moreno la citación en calidad de testigo del director comercial de Globalia, Imanol Pérez. El abogado Javier María PérezRoldán solicita además al magistrado que se inste a Globalia a identificar a sus trabajadores, recoge el escrito, «directamente involucrados» en las negociaciones con Soluciones de Gestión y que esta

última empresa (clave de la trama corrupta) desvele la identidad del «técnico de logística que iba dentro de los aviones» que transportaron las mascarillas, al que aludió en su declaración ante el magistrado como investigado el ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez

jurídicas consultadas por este periódico. Con respecto a los servicios de transporte que realizó Air Europa, Javier Hidalgo se desvinculó de cualquier acción.

El ex CEO de Globalia especificó que él no estaba presente en las negociaciones que se siguieron y señaló a dos ex altos cargos de la compañía aérea. Dijo al juez Ismael Moreno que fueron ambos ejecutivos los que gestionaron todos los asuntos comerciales y trataron con Aldama. Él, zanjó, estaba al margen.

Hidalgo sostuvo que los servicios de transporte que realizó Globalia para la empresa de la trama tenían un fin humanitario, no económico, y que incluso los primeros vuelos no llegaron a generar beneficio. Según sus cálculos, fueron un total de 18 viajes. El empresario incidió en que nunca quiso hacer negocio con esos vuelos de suministro, «cuando había gente muriéndose por la pandemia». A continuación dio cifras: indicó que los primeros suministros se realizaron a coste cero y los posteriores, con un mínimo beneficio de entre el 2% y el 3%

El magistrado que instruye la causa, Ismael Moreno, frenó las preguntas relativas a su supuesta vinculación con Begoña Gómez, tal como afirman fuentes jurídicas consultadas por este periódico. Moreno no consideró procedente, en un principio, la citación de Hidalgo, reclamada por la acusación popular ejercida por Liberum. Poco después, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal estimó el recurso de la asociación y corrigió al magistrado. El tribunal entendió que se trataba de una diligencia «útil y pertinente para el conocimiento exacto de los términos en los que se han venido prestando los servicios de transporte de material sanitario».

«Derivados, no nos olvidemos, de un contrato de adjudicación públi-

ca (contratos públicos relacionados con la pandemia) en las fechas expresadas en los hechos recogidos en la querella, así como el esclarecimiento del pago por tales servicios, incluidas las comisiones, y a quién se pagaron las mismas», argumentaba.

Elauto señalaba que el entonces CEO de Globalia «obtuvo por los servicios de trans-

porte aéreo prestados los pagos pertinentes de la mercantil investigada Soluciones de Gestión y al parecer pagó también una cantidad de dinero en concepto de comisión al investigado Víctor González de Aldama».

#### La Audiencia reclama copia de todo el 'caso Begoña' para ver si archiva

M. M. / G. P. MADRID

La Audiencia Provincial de Madrid ha reclamado al juez Juan Carlos Peinado que le envíe una copia completa del *caso Begoña*. Así lo ha acordado la Sección 23, que debe resolver el recurso en el que Begoña Gómez solicita el archivo de la investigación.

La Audiencia tiene previsto deliberar el próximo 30 de septiembre y considera «necesario» acceder a todas las diligencias, no solo las que acompañaban el recurso y los escritos de las partes.

El juez del juzgado de Instrucción 41 de Madrid imputa a Gómez tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La causa tuvo su origen en una denuncia de Manos Limpias. La decisión de Peinado de admitirla a trámite fue recurrida de forma fulminante tanto por la afectada como por la Fiscalía de Madrid. Sin embargo, el tribunal avaló la apertura de las diligencias, si bien con limitaciones.

La forma en la que el juez aplicó esa decisión ha sido discutida por la defensa y el fiscal, que estiman que Peinado no se ha atenido a los términos del órgano superior. La defensa de Begoña sostiene que el tribunal solo le permitió investigar las adjudicaciones al empresario Carlos Barrabés y que cuando las asumió la Fiscalía Europea las diligencias de Peinado quedaron vacías.

La defensa de Gómez acusa a Peinado de utilizar «las prerrogativas propias de una investigación penal» para «analizar toda la vida y obra» de Begoña Gómez, lo que supondría una «investigación prospectiva» prohibida por la ley. La Fiscalía se ha adherido a esas tesis ante la Audiencia de Madrid, que tiene en sus manos la opción de cerrar toda la causa o volver a acotar su alcance.



 ${\it Bego\~na}$   ${\it G\'omez}$ . BORJA SÁNCHEZ-TRILLO / EFE

Con la decisión de pedir el «testimonio íntegro» de la causa, el tribunal podrá resolver teniendo una visión completa de la causa, sin limitarse a su estado en el momento de presentarse el recurso.

# El PP registra una vía urgente para corregir la ley de Paridad

Blindaría en sólo mes y medio la nulidad automática de los despidos por permiso de enfermedad y flexibilidad de horario

#### MARISA CRUZ MADRID

El Partido Popular ha registrado en el Congreso una proposición de ley orgánica para modificar y corregir por vía de urgencia la Ley de Paridad y subsanar en un plazo de cinco o seis semanas el error por el cual en la actualidad no se consideran nulos automáticamente los despidos que se producen cuando una persona trabajadora, principalmente mujeres, se acoge al permiso retribuido de cinco días por enfermedad o accidente o a la adaptación de jornada para conciliar, derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico.

El error de la ley de Paridad, reconocido como un fallo técnico por el Gobierno, genera, según el primer partido de la oposición, una «grave desprotección e inseguridad jurídica» en los trabajadores que ejercitan sus derechos de conciliación, por lo que es necesario subsanarlo de forma urgente procediendo a una reforma *adhoc* de la ley, una modificación que sería «concreta y limitada a solventar el problema». De hecho, se trata únicamente de introducir una frase en los apartados cinco y seis de la disposición final novena de la ley.

De esta forma, señala la proposición de ley de los *populares*, se evitará dejar a a los trabajadores «tan desamparados como a las víctimas de violencia sexual, que han tenido que esperar más de año y medio para ver resueltos los graves errores cometidos en la tramitación legislativa de diferentes leyes del Ministerio de Igualdad para gozar de una protección jurídica equivalente a la de las víctimas de violencia de género».

El PP ha registrado esta proposición de ley orgánica a la vista de que la vía escogida por el Gobierno



La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el Congreso. BERNARDO DÍAZ

para rectificar su error carece, señalan, de seguridad jurídica por cuanto se trata de una enmienda «intrusa» incluida en la tramitación de un proyecto de ley, el de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, que no tiene nada que ver con su contenido.

La jurisprudencia del Tribunal

Constitucional ha establecido en múltiples ocasiones la inadmisibilidad de enmiendas ajenas al contenido de los proyectos o proposiciones de ley en los que se pretenden introducir. Pese a ello, es esta una práctica habitual en la tramitación legislativa que, no obstante, puede ser, llegado el caso, declarada nula por el tribunal de garantías.

A esta objeción se añade el hecho de que el proyecto de ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia –un texto complejo al que ya se han presentado más de 1.200 enmiendas–, en el que los socialistas han introducido la enmienda para subsanar el error de la ley de Paridad, se encuentra todavía en trámite de informe en la Comisión de Justicia por lo que aún le queda un largo recorrido en las Cámaras antes de su aprobación. Hasta entonces, advierten los populares, el error de la ley de Paridad se mantendrá en vigor.

Ello supone que, en caso de producirse el despido de un trabajador por acogerse a los cinco días de permiso o a la flexibilidad de jornada, este no sería automáticamente nulo y, pese a que la Justicia acabaría dándole la razón, el empleado se vería obligado a pleitear frente al empresario.

El PP rechaza en este sentido, las palabras de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el Congreso asegurando que tras introducir la enmienda en la Comisión de Justicia «la cuestión está resuelta». Redondo reclamó a los *populares* «no estirar más el chicle porque la cuestión no da ya más de sí» y les reprochó no cumplir con su «función constitucional de oposición seria y rigurosa».











PROYECTO GRATIS
Llámenos y le realizaremos
un proyecto de su oficina
gratuito y sin compromiso.

OFIPRIX RENTING
NO COMPRE SUS MUEBLES, ALQUÍLELOS

Ahora usted puede alquilar sus muebles y disfrutarlos cómodamente mediante un contrato de arrendamiento.



SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL

#### CARLOS BAUTISTA

EX FISCAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL. Un pilar del Ministerio Público en la Audiencia Nacional. Ha decidido colgar la toga y apuesta –ya desde fuera– por el Consejo General del Poder Judicial: «Va a mejorar»

# «La sociedad no tiene el reflejo de que la Fiscalía actúa con independencia»

#### FERNANDO LÁZARO MADRID

Es uno de los fiscales de la Audiencia Nacional que ha tenido que lidiar con casos que han marcado la agenda política de los últimos lustros. Desde el 11-M, hasta el *caso Faisán* pasando por las revisiones penitenciarias de los presos de ETA. Carlos Bautista, fiscal desde hace más de 30 años, ha decidido dar el salto y pasarse al sector privado, incorporándose al despacho Chabaneix Abogados Penalistas.

**Pregunta**.- ¿Qué le ha llevado a dar un salto tan relevante?

Respuesta.- Es el fin de una etapa profesional. Había llegado a mi tope profesional. Me he dado cuenta de que no era posible progresar. P.- Se están produciendo muchas salidas en la Audiencia Nacional. ¿Se puede resentir la institución?

R.-La especialización en delincuencia organizada necesita un órgano especializado. Está bastante asentada pero necesita más medios.

P.-¿Cómo le sentó escuchar al presidente del Gobierno ese «¿quién manda en la Fiscalía?»

**R.**- Es producto de una completa ignorancia de lo que significa el Ministerio fiscal. Pero rotunda y completa ignorancia, porque si algo caracteriza a la Fiscalía es una independencia con respecto al Ejecutivo dentro de un sistema jerarquizado que, por otro lado, es necesario. Significa desprestigiar al Ministerio Fiscal. P.- ¿Pero usted considera que ahora la sociedad tiene un reflejo de que la Fiscalía actúa con independencia? R.- La sociedad no tiene ese reflejo y eso hay que evitarlo, y hay que evitarlo con alguna modificación que sería muy sencilla en el diseño institucional del nombramiento del Ministerio fiscal. Con disociar del mandato del Gobierno y poner un mandato de cinco años, sería un buen camino. Con esos toquecillos sería suficiente para reforzar la institucionalidad y la independencia de la cabeza del

Ministerio público.

P.- En este panorama de ataques del
Poder Ejecutivo al Judicial, ¿es el momento de hacer una reforma en la
que se deje toda la instrucción en
manos de la Fiscalía?

R.- No se puede acabar con todas las acusaciones populares porque está recogido en el artículo 125 de la Constitución. Es imprescindible, imperativo, acabar con la personación directa o indirecta de partidos polí-

ticos en el proceso penal, porque lo único que hacen es pervertir el sentido del proceso penal.

P.-¿Ahora, visto desde fuera, considera que el fiscal general del Estado debe dimitir por su situación procesal y después de los varapalos judiciales que ha recibido? ¿No es un desprestigio para la carrera?

P.- Si se produce su imputación sería una situación insólita. Lo que pasa es que una de las cosas que tiene el Estatuto actual es que prácticamente deja en manos del fiscal general continuar o no. Pero sí creo que te está en una encrucijada. Él tiene que meditar porque creo que puede hacer un daño institucional.

P.- ¿En qué momento se ha sentido más presionado?

R.-Presión, indudablemente, sentir, sentir, digamos como que te rodea. Es algo difuso, perceptible en pequeños detalles. Sin duda, el caso de la filtración a ETA, el *caso Faisán*. Evidente. Pero ahí el criterio que se mantuvo creo que fue el más equilibrado. Pero era ¿cómo decirlo? Cosas, detallitos, visitas, sugerencias.

P.-¿Es creíble que dos policías decidieran sin seguir órdenes?

R.- En mi informe del caso Faisán di-

je literalmente 'solos o en compañía de otros'. Con eso le digo todo. P.-Le tocó gestionar uno de los asuntos más relevantes de nuestra democracia, el juicio del 11-M. ¿Tiene la sensación de que nos quedamos

«Es imperativo acabar con la personación de partidos políticos»

«¿Cuándo ha sido la mayor presión en mi carrera? En el 'caso Faisán'»

«Derogar el enaltecimiento del terrorismo es un disparate» a medio camino?

R.- Siempre hay lo que es la construcción de la verdad judicial, que es una aproximación a lo que ha sucedido en la realidad. Yo creo que el resultado final es bastante aceptable.

P.- ¿Estamos preparados para afron-

P.-¿Estamos preparados para afrontar el terrorismo yihadista?

R.- Sí, mientras mantengamos los instrumentos de investigación y jurídicos que tenemos. Alguien dice por ahí que tenemos que derogar el enaltecimiento. Eso es un disparate mayúsculo. Ese es el comienzo de todas las investigaciones por yihadismo. Permiten adelantarnos a acciones delictivas muchísimo más graves. Si nos cargamos eso, afectamos a la lucha antiterrorista. El que lo proponga y el que lo apruebe tendrá una responsabilidad evidente.

P.- En su última etapa se hizo con las riendas de la revisión de acercamientos y progresiones de grado. Se convirtió en el último filtro y constató los engaños de los presos de ETA en sus arrepentimientos.

R.- Era evidente. No se correspondían con lo que establecía la ley, que era el repudio de hechos concretos y/o la petición de perdón a las víctimas. Y las cartas genéricas de no reconocimiento del daño, de su carácter injusto, ni de perdón a las víctimas obedecían a una estrategia de igualar las partes como partes en un conflicto armado en la que ninguna de ellas tiene mayor legitimidad que otra. Por eso no era simplemente una cuestión simbólica, tenía mucha trascendencia.

P.- ¿Cambió mucho el criterio de la política penitenciaria con los presos de ETA después de la decisión del Gobierno de dar las competencias a las prisiones vascas?

R.- Si se miran los números puedo decir que ha cambiado el criterio. Lo que quiso hacer el Gobierno vasco entonces es potenciar el tercer grado. Es un dato incontestable.

P.-¿No cree que las administraciones están siendo ahora mismo demasiado blandas con los movimientos de apoyo a los miembros de ETA? Los homenajes, en fin, toda esta exaltación, todo este aplauso a asesinos que es una humillación para las víctimas.

R.- Aquí hay un problema. La solución hubiera sido establecer una sanción administrativa, por lo menos algo. Porque no es lo mismo enaltecer a una organización terrorista viva o un terrorismo vivo como es el terrorismo yihadista, porque contribuye a alimentar el caldo de cultivo que favorece la comisión de atentados, a enaltecer a organizaciones terroristas extinguidas. Por lo menos en la vía penal, pero algo se podría hacer en vía administrativa, pero eso está en un cajón.

P.- ¿Cómo valora el nombramiento de la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial?

R.- Tiene un currículum absolutamente sólido. Conozco personas que forman parte de ese nuevo Consejo y creo que va a ir bien. Estoy convencido de que va a mejorar. No tengo la menor duda. La solidez institucional del Consejo se va a ver reforzada

# Borrell, Premio Josep Piqué en el VI Foro La Toja

El Rey inaugurará el evento, impulsado por Feijóo en su etapa en la Xunta y en el que se espera que esté Sánchez

#### LUCÍA MÉNDEZ MADRID

El VI Foro La Toja, una esperada cita de cada otoño en la que expertos y dirigentes políticos y económicos reflexionan en profundidad con calma y respeto sobre los retos de las democracias representativas, se abrirá este año con la entrega de un premio que encierra un evidente simbolismo. El Rey Felipe VI entregará el Premio Josep Piqué a Josep Borrell. El Foro puso el nombre de su galardón a su desaparecido presidente y ex ministro de Exteriores del PP. Otro ex ministro de Exteriores, en este caso del PSOE, recibirá el premio de manos del jefe del Estado.

Los organizadores del Foro, Amancio López Seijas, Carlos López Blancoy Carmen Martínez Castro, explicaron en la presentación del programa de esta edición que Borrell, en toda su trayectoria política, ha hecho gala del «coraje y la audacia que piden los ciudadanos a los políticos». No es gratuito que un ex ministro socialista reciba un premio con el nombre de un ex ministro del PP. El Foro, en las cinco ediciones ya celebradas, es el lugar donde se reivindica anualmente la necesidad de acuerdos de Estado. Lo cual, teniendo en cuenta el momento político de enfrentamiento sin cuartel entre las dos principales fuerzas políticas, es muy meritorio.

El empresario López Seijas, alma del Foro, insiste en que no se cansarán de reivindicar la necesidad de acuerdos de Estado. «Nada se puede hacer importante y duradero en el tiempo sin grandes con-



Josep Borrell. AFF

sensos». La misma tesis que defendía Alberto Núñez Feijóo, verdadero impulsor de este Foro cuando era presidente de la Xunta de Galicia. Feijóo volverá a participar este año en el evento y también lo hará su sucesor, Alfonso Rueda. Josep Borrell recibirá el premio en un momento importante, ya que está a punto de abandonar su puesto de Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea y además ha tenido un papel importante en el polémico acuerdo PSC-ERC, al declarar que se trata de un concierto fiscal como el Vasco, en contra de las tesis de la vicepresidenta María Jesús Montero.

En el VI Foro La Toja también participarán, como es habitual, los ex presidentes Felipe González y Mariano Rajoy, que todos los años reclaman los pactos de Estado imposibles. Les acompañará Antonio Costa, ex primer ministro portugués y presidente in pectore del Consejo Europeo. El Foro tendrá asimismo la tradicional mesa redonda protagonizada por varios presidentes autonómicos, en esta ocasión serán Alfonso Rueda, el presidente canario Fernando Clavijo y la presidenta de Baleares, Marga Prohens. La financiación y la inmigración centrarán ese debate. La polarización tendrá también su hueco.

El ciclo de acontecimientos internacionales y sus muchos interrogantes tendrán una presencia importante en los tres días de debates. El futuro de la UE, después de unas elecciones decisivas en las que, según el director del Foro «no se ha cumplido el cataclismo» que algunos esperaban. Y también las inminentes elecciones norteamericanas. En el VI Foro participarán personalidades internacionales como el ex primer ministro italiano Enrico Letta, y un plantel de expertos de gran prestigio como el politólogo alemán Yascha Mounk o el historiador Simon Sebag Montefiore, especialista en Rusia y Oriente Próximo. La clausura correrá a cargo de Martin Wolf, el articulista más influyente del Financial Times. Los organizadores esperan contar con la participación del presidente del Gobierno, que suele intervenir el último día.



#### LEONOR NAVEGA EN PONTEVEDRA

La Princesa continúa con su programa de formación en la Escuela Naval de Marín, donde desde el pasado 29 de agosto cursa su segundo año de instrucción castrense. Ayer, gracias a un tuit de la Armada, se supo un poco más del entrenamiento de la Heredera, quien está adquiriendo destreza en el mar, el medio que durante cuatro generaciones ha formado a marineros de su familia. Según la información publicada, los guardiamarinas salen a navegar un día a la semana en barcas ligeras.



# Batalla política y universitaria en Alicante por el grado de Medicina

Mazón rectifica a Puig y no respalda que la Universidad de Alicante imparta el título

#### INMA LIDÓN VALENCIA

172 estudiantes del grado de Medicina han vuelto a la aulas con la incertidumbre de si podrán continuar su carrera en la Universidad de Alicante (UA) por una batalla universitaria que se arrastra con la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche desde 1996 y que tiene desde su origen un componente político recrudecido desde el pasado mes de agosto.

El gobierno de Carlos Mazón tomó la decisión de retirarse de la demanda que la Miguel Hernández interpuso contra la decisión en 2022 del Consell de Ximo Puig de permitir que el grado de Medicina se volviera a impartir en el campus de la UA. Con aquella decisión, el Botànic pretendía reparar lo que consideraba un daño histórico a la más antigua de las universidades de la provincia. Creada en 1979, nació con una facultad de Medicina que mantuvo hasta que en 1996, bajo el gobierno del popular Eduardo Zaplana, se optó por segregar estos estudios, y también los de Estadística, y ponerlos bajo el paraguas de la segunda universidad pública que se impulsaba, la Miguel Hernández. Aquello abrió una guerra entre el Gobierno y el Rectorado, que acusó a Zaplana de querer engordar la universidad que impulsaba. De hecho, ocho diputados socialistas interpusieron un recurso que el Tribunal Constitucional rechazó en 2005. El Alto Tribunal consideró que la decisión del gobierno zaplanista «fue válida pero no óptima, ya que se quebró el principio de lealtad institucional».

La polémica se reactivó en 2017, cuando ya con Ximo Puig al frente del Consell, se aprobaron los estudios, tras superar escollos como los convenios para realizar las prácticas, dado que los dos hospitales públicos, el de Sant Joan y el General, ya tenían convenios con la UMH. La



La ministra Morant, la rectora de la UA, Amparo Navarro, y el conseller de Universidades, José A. Rovira. EFE

decisión fue impugnada en los tribunales y está pendiente de resolución en el TSJ. La UA estaba respaldada por la Generalitat contra esa demanda hasta agosto.

El Gobierno decidió allanarse y retirarse del proceso acogiéndose a un informe de la Abogacía. En él se recoge que la UA obtuvo la autorización «sin disponer de los medios adecuados para llevar a cabo las prácticas en Medicina», ya que sus acuerdos son con centros privados y, además, no aportó la memoria económica ante posibles incrementos presupuestarios para la impartición de la disciplina académica. La

decisión fue contestada no sólo por la Universidad de Alicante, con su rectora Amparo Navarro, sino también por la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant. Para la también secretaria general de los socialistas valencianos, la decisión de Mazón es fruto del sectarismo. «Es una decisión política que no tiene precedentes en ningún lugar de España, que por un cambio de gobierno se anulen los grados aprobados a una universidad dejando a alumnos en la incertidumbre. Es fruto del mismo sectarismo que mostró Zaplana. Mazón llora la falta de médicos y quiere suprimir un grado de Medicina», aseguraba la ministra en el acto de inicio de curso de la UA, donde quiso apoyar la lucha que mantendrá la rectora.

Junto a ellas estaba el conseller de Universidades, José Antonio Rovira, que insistió en que los estudios se autorizaron con irregularidades y volvía a recordar que el Gobierno se encontró con la tajante negativa de la rectora cuando quiso acordar la creación de un campus interuniversitario entre la UA y la UMH para impartir distintos grados de Ciencias de la Salud y crear un clúster sanitario en Alicante. De nuevo un enfrentamiento que dirimirá la justicia.

| SORT                  | LOTERÍ<br>NACIO<br>EO DEL JU                          | NAL                              | $\frac{73}{24}$                      | Lista acumulad<br>series  | Seis series de 1<br>a de las cantidades q<br>de los números prem<br>os premios caducan a los | 2 DE SEPTIEMBRE<br>00.000 billetes cada u<br>ue han correspondid<br>niados, clasificados p<br>tres meses, contados a<br>la celebración del sorteo | ına<br>o a cada una de las s<br>or su cifra final | SO ACUS  OF United the revenue of the United States of Technologies | 27/4-<br>11:<br>12:<br>14:<br>14:<br>14:<br>14:<br>14:<br>14:<br>14:<br>14 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 0                     | 1                                                     | 2                                | 3                                    | 4                         | 5                                                                                            | 6                                                                                                                                                 | 7                                                 | 8                                                                   | 9                                                                          |
| Números Euros/Billete | Números Euros/Billete                                 | Números Euros/Billete            | Números Euros/Billete                | Números Euros/Billete     | Números Euros/Billete                                                                        | Números Euros/Billete                                                                                                                             | Números Euros/Billete                             | Números Euros/Billete                                               | Números Euros/Billete                                                      |
|                       | 04101150                                              |                                  |                                      |                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                     |                                                                            |
|                       | 04111150                                              |                                  |                                      |                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                     |                                                                            |
|                       | 04121150                                              |                                  |                                      |                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                     |                                                                            |
|                       | 04131150                                              |                                  |                                      |                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                     |                                                                            |
|                       | 04141150                                              |                                  |                                      |                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                     |                                                                            |
|                       | 04151150                                              |                                  |                                      |                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                     |                                                                            |
|                       | 04161150                                              |                                  |                                      |                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                     |                                                                            |
|                       | 04171 150                                             |                                  |                                      |                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                     |                                                                            |
|                       | 04181 150<br>04191 150                                |                                  |                                      |                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                     |                                                                            |
|                       |                                                       |                                  |                                      |                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                     |                                                                            |
|                       | 70101300                                              |                                  |                                      |                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                     |                                                                            |
|                       | 70111300                                              |                                  |                                      |                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                     |                                                                            |
|                       | 70121300                                              |                                  |                                      |                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                     |                                                                            |
|                       | 70131300                                              |                                  |                                      |                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                     |                                                                            |
|                       | 70141300                                              |                                  |                                      |                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                     |                                                                            |
|                       | 70151300                                              |                                  |                                      |                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                     |                                                                            |
|                       | 70161300                                              |                                  |                                      |                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                     |                                                                            |
|                       | 70171300                                              |                                  |                                      |                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                     |                                                                            |
|                       | 70181 300                                             |                                  |                                      |                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                     |                                                                            |
| 70190300              | 70191 300                                             | 70192300                         | 70193 330<br>                        | 70194300                  | 70195300                                                                                     | 70196300                                                                                                                                          | 70197300                                          | 70198330                                                            | 70199330                                                                   |
|                       | <b>Terminaciones</b> 331150                           | <b>Terminaciones</b> 512150 3260 | <b>Terminaciones</b> 763180 5390 330 | <b>Terminaciones</b> 0344 | <b>Terminaciones</b> 3345750 0560 3560                                                       | <b>Terminaciones</b> 6626750 386150 0660                                                                                                          | Terminaciones<br>837 150                          | <b>Terminaciones</b> 0890 830                                       | <b>Terminaciones</b> 0129 990 129 240 699 180                              |
|                       |                                                       |                                  |                                      |                           |                                                                                              | 1660                                                                                                                                              |                                                   |                                                                     | 2990                                                                       |
|                       |                                                       |                                  |                                      |                           |                                                                                              | 5660                                                                                                                                              |                                                   |                                                                     | 930                                                                        |
|                       | ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 12.600.000 EUROS EN PREMIOS |                                  |                                      |                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                     |                                                                            |
| 1                     | ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 12.000.000 EUROS EN PREMIOS |                                  |                                      |                           |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                     |                                                                            |

# EL MUNDO. Viernes, 13 de septiembre 2024

# Los domingos EL#MUNDO + iHOLA! ipor sólo 4€!



Los domingos con EL

MUNDO, la revista Actualidad Económica y nuevos contenidos de Yo Dona y Viajes.

Y además, también la revista ¡HOLA!, con las mejores exclusivas, bodas y eventos, de los personajes del momento. ¡Todo por solo 4 €!

También puedes llevarte sólo EL MUNDO al precio de siempre.



ma. «Se me malinterpretó. Llevo diez años pidiendo disculpas y más de 15 denunciando por toda España los extremismos en la religión y cualquier tipo de radicalismo», ha manifestado Benaisa. La organización del congreso ha querido dejar bien claro que rechaza «categóricamente cualquier forma de extremismo y misoginia». Sobre los mensajes de Facebook de Yussuf Soldado y sus planteamientos, no ha precisado más. Tampoco sobre la intervención de Badaui.

Las charlas dirigidas a la familia o a la juventud procedentes de exper-

#### **CRONICA**



Malik Benaisa, uno de los más controvertidos ponentes, en una intervención televisiva. E. M.

# Los tóxicos mensajes del congreso islámico cancelado en Tarragona

#### ÁNGELES ESCRIVÁ

El Congreso Islámico Nacional fue convocado bajo el título Creencia, modales y familia, y nadie de ninguna Administración, tampoco la Comisión Islámica, advirtió de que la doctrina que podrían impartir dos de los ponentes, a la luz de sus intervenciones pasadas, precisamente en esos temas, podía ser más que tóxica. Finalmente, sin embargo, los encuentros, que se iban a prolongar desde este viernes hasta el domingo, y se iban a celebrar en Tarragona, han sido cancelados. Según la organización, la decisión se tomó porque sus intervinientes y hasta la misma estructura habían recibido amenazas por las redes y no podía garantizarse la seguridad de los asistentes. Los propios convocantes han confirmado que ni los Mossos ni el Govern de Salvador Illa han tomado cartas en el asunto. Ni para cuestionar el mensaje que pudieran lanzar alguno de los intervinientes ni para avisar del eventual peligro de las amenazas

No es este el único foro con asistentes controvertidos. Uno de los ponentes invitados en Tarragona y al que persigue la polémica era Malik Benaisa, un imán que, en 2013, en una conferencia televisada en Ceuta, aconsejó a las mujeres que evitaran el uso de pantalones vaqueros, zapatos de tacón o perfume para no ser llamadas «fornicadoras». El otro de los ponentes llamativos era Yusuf Soldado, catalán, converso, confidente policial, hijo de un policía local cristiano que, en 2015, utilizaba la cuenta de Facebook de su asociación cultural para, en plenas fiestas de Mataró, enviar mensajes como el siguiente: «Hermanas y hermanos. Estas fiestas están siendo patrocinadas por

#### BENAISA DICE QUE SE LE MALINTERPRETÓ AL LLAMAR FORNICADORAS A LAS MUJERES

Se apuntaron 600 personas y han anunciado que no se realizará «por seguridad». Hay otra charla convocada en Toledo en la que participa un ponente que analiza en redes si una mujer puede viajar sola

Shaytan (Satanás) y son haram (prohibidas) para nosotros. ¿Cómo se van a permitir fiestas donde las mujeres van desnudas y se propaga la fornicación entre los jóvenes?».

La función de Carlos Soldado, rebautizado como Yusuf, no acababa aquí. En mayo de 2019, se le detectó, según publicó *Crónica*, acompañado de otros tres hombres vestidos con túnicas y *tagijah*, gorras de oración, reprendiendo a los jóvenes musulmanes en un parque por no querer ir a la mezquita.

#### PROSELITISMO Y POLICÍA DE LA MORAL

Los jóvenes de la zona se quejaban entonces de que el grupo, encabezado y liderado por Soldado, era una especie de policía islámica, como la que se forma en otros países, que aspiraba a que se cumpliera la *sharía* (ley islámica). Denunciaban que Yusuf iba a la casa de los padres para quejarse de su forma de proceder y exigir que sus hijos se comportaran según sus preceptos, calificados por otras entidades musulmanas de la localidad como «retrógrados». El nombre de Yu-

tiago Pedraz, en contacto, según advirtieron al juez, con diez detenidos en la *operación Caronte* acusados de recabar combatientes para Irak. A pesar de que en su discurso promulgaba «el espíritu de la no violencia» y aseguraba que únicamente quería llevar por el «buen camino» a los musulmanes descarriados, los agentes situaban a Soldado como miembro de *Tabligh al Dawa*, una corriente ortodoxa del Islam que en el pasado estuvo haciendo proselitismo en Egipto y Perú.

En el congreso también se dijo que

iba a intervenir por videollamada — informa Andros Lozano — Mohamed Said Badaui, un marroquí expulsado de España por seguridad nacional, porque los tribunales, basándose en informes del CNI, dijeron que difundía «postulados radicales proyihadistas».

Los organizadores del congreso han lamentado que asistentes de todas España (hasta 600 entradas fueron vendidas) se hayan visto perjudicados tras haber reservado hoteles y billetes de treny de avión.

En las explicaciones dadas hacen suyo el argumento que Benaisa viene man-

teniendo desde hace diez años, según el cual, en aquel discurso televisado se equivocó al traducir del árabe el *hadiz* (dicho) del profeta Mahotos sobre el Islam son frecuentes, especialmente en Cataluña, donde los representantes de la comunidad islámica, autoproclamados o no, ortodoxos o no, tienen una excelente relación con los dirigentes políticos. Con los independentistas en particular. Pero no sólo en Cataluña.

LA JURISPRUDENCIA

El domingo 15 de septiembre hay convocada una charla «para jóvenes en castellano», en la mezquita de Madría de la dela comunicación de la dela dela comunicación de la dela dela comunicación de la dela comunicación de la dela comunicación de la dela comunicación de la comunicación del comunicación de la com

vocada una charla «para jóvenes en castellano», en la mezquita de Magán, una localidad de la provincia de Toledo. Entre los seis invitados a departir está Taouffik Cheddadi, un investigador en Sociología y Ciencias Islámicas. Cheddadi fue detenido en dos ocasiones, en 2005 y en 2007, en dos operaciones policiales contra captadores. Pero fue puesto en libertad rápidamente sin cargos y suyo fue el empeño de mandar un mensaje de paz públicamente, que ha mantenido siempre. Él explicó, sin enfadarse, que su detención era consecuencia del ambiente posterior al 11-M, una afirmación que ha sido ratificada por las fuerzas de seguridad a Crónica. Sin embargo, y pese a su talante, tiene intervenciones reseñables.

Fiel a lo que denomina su «método científico», es partidario de analizar todos los «textos» sagrados para dar respuesta a las controversias que le plantean los fieles en las redes sociales. Una de esas controversias es si una mujer musulmana puede viajar sin un acompañante. En su intervención, no sólo acepta que ese sea un asunto digno de ser discutido sino que recoge lo que dicen todas las escuelas y *hadises*.

Es cierto que, al final de su intervención, defiende que la mujer puedeviajar sola porque los tiempos han cambiado, pero llama «sabios» a los que piensan que nunca ha de hacerlo (hay que prohibírselo) sin la compañía de un mahram (alguien con quien nunca se casaría) o sin otra mujer; también expone las tesis (lo que llama «riqueza de nuestra jurisprudencia islámica») de los «sabios» que discuten sobre si el permiso o la prohibición de su viaje depende de los kilómetros que recorra o de los días; o de si hay peligro, o de si el trayecto tiene una finalidad religiosa o no. Y afirma: «Podemos tener la opinión que queramos, pero tenemos que ser honestos y escuchar todo. Después, cada uno puede escoger la opinión que más le convence». Tendrá que dar por hecho que las mujeres casadas con musulmanes que no piensan como él no podrán viajar para escuchar su disertación en Toledo. Lo tendrán prohibido, con su comprensión



M. Benaisa y Y. Soldado colgaron el 'no hay billetes'. E. M

suf Soldado apareció también en una de las investigaciones de los Mossos. Lo habrían señalado como confidente de la Policía ante el instructor San-

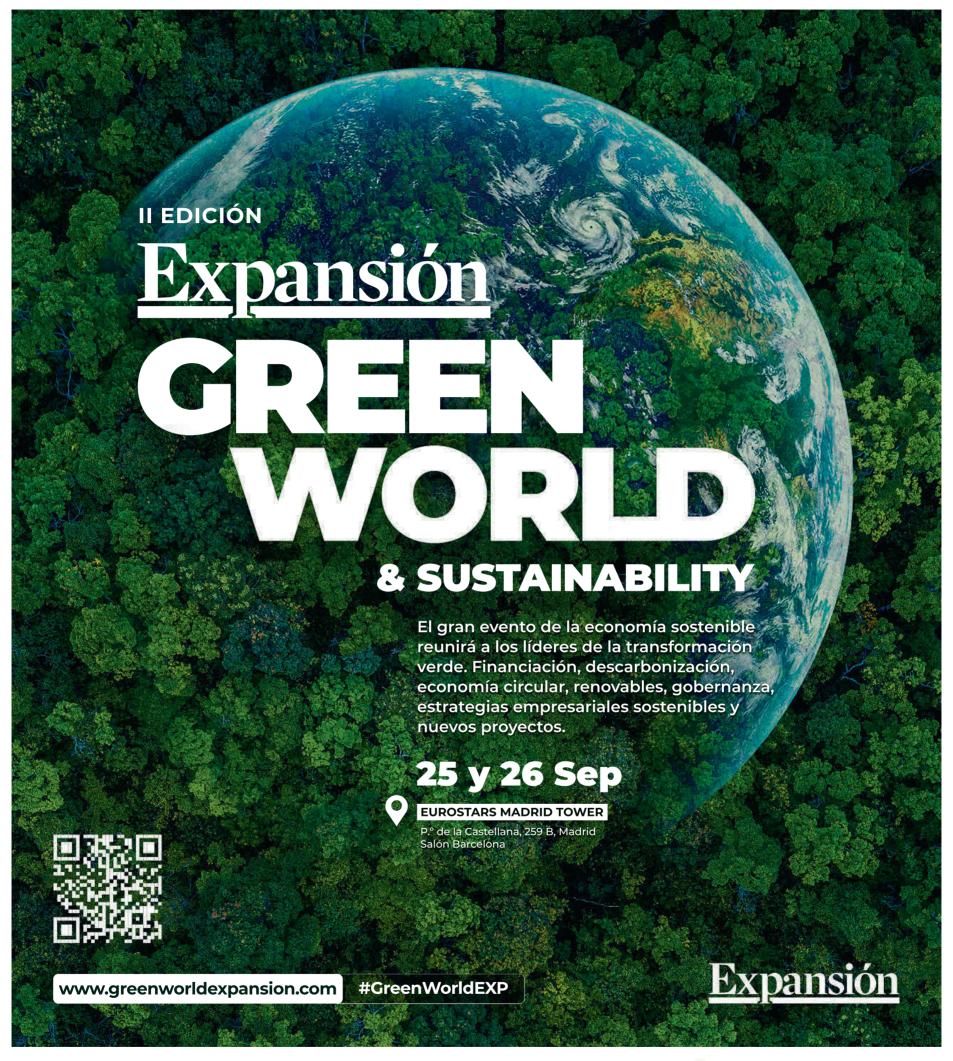































#### **OTRAS VOCES**

NINGUNA de las voces que han salido a la palestra a defender el traspaso al Gobierno catalán de la entera recaudación tributaria en Cataluña se priva de la habitual mofa autosuficiente: al pacto solo se oponen los agoreros que asustan al personal con la infundada y risible consigna de «España se rompe». El razonamiento, si cabe llamarlo así, es como sigue: si crees letal para el Estado -cualquier Estado, también uno federal- que deje de recaudar impuestos en el 20% del territorio, el problema lo tienes tú, que eres un exagerao y un rancio -adjetivo invariable- nacionalista español. En realidad, entre constitucionalistas, y aun entre quienes pueden con propiedad ser llamados nacionalistas españoles, rara vez se usa el sintagma. Más frecuente es leerlo en la prensa oficialista para escarnecer a aquel que exprese el temor de que el raquitismo competencial del Estado y la acumulación de poder en el nacionalismo subestatal deshagan cuanto es común español. (Y lo común es el fundamento de lo público, aunque esto parecen no entenderlo muchos).

Ciertamente, los que se ríen del «España se rompe» saben



A qué llamamos romper España de qué está permitido reírse y de qué no. Supongamos que decir que «España se rompe» sea, en efecto, una exageración. No sería más tremenda que alegar que si gobierna la derecha las mujeres perderán sus derechos, los gais volverán al armario, la democracia se irá al garete o el planeta morirá. Exageraciones de curso corriente que el analista à la page se cuida mucho de ridiculizar, no porque no sean ridiculizables, sino porque sabe bien cuáles son los idola fori con los que es mejor no meterse. (Por la misma razón, las jeremiadas sobre la nación catalana o la vasca también quedan fuera de su sagaz escruti-

nio). Cabe preguntar, por otro lado, qué idea de país manejan los que quitan importancia a la erosión constante del gobierno común. ¿Creen que España es una sustancia irrompible y no la realidad histórica contingente que es? Aunque peor es su teoría del Estado: sería este como el bolso de *Mary Poppins*, del que se pueden sacar competencias para traspasar de manera indefinida sin que merme o desaparezca. Da lo mismo ocho que ochenta. ¡Aznar también lo hizo!

Es hora de aclarar a estos irónicos comentaristas que, cuando leen algo que a ellos les suena a «España se rompe», por lo general quien lo escribe no piensa en un trozo de mapa que se rasga con estruendo. Piensa en la desigualdad ante la ley, en los obstáculos a la movilidad y en la merma de solidaridad entre territorios. Piensa en la incapacidad autoinfligida de afrontar retos juntos. La España que se rompe es la que multiplica su potencial porque actúa unida, la que trata igual a todos sus ciudadanos y les permite escapar de los celadores de la identidad. La España que no se rompe es la ensalada aspérrima de pueblos que no creen tener nada en común y en riña perpetua por las migajas de una riqueza abortada: una España de tan poco valor añadido que si un día se rompiese de verdad, no serían muchos quienes lo lamentasen.



#### **OTRA HISTORIA**

POR **FÁTIMA RUIZ** 



Ferdinand Marcos saluda junto a Imelda y sus hijos en su investidura de 1965. AP

#### Maduro en Manila

TODAS las dictaduras felices se parecen, pero las infelices (las que caen) lo son cada una a su manera. No se sabe aún de qué forma rodará del pedestal la de Maduro, que de momento cumple punto por punto el manual del autócrata: control de los tres poderes, comunión con el ejército -cocinada en un caldo de impunidad y prebendas-, gobierno por decreto, represión de las protestas, detenciones ilegales... El último (y poco sutil) movimiento de su ajedrez político -un fraude rematado con el exilio forzoso de su rival, Edmundo González, hacia España-quizá dé pistas sobre un futuro jaque mate popular al hilar con el de otra tiranía clásica: la de Ferdinand Marcos en Filipinas. Que, tras 21 años (1965-1986) de represión, extravagancia y derroche -ahí están los 3.000 zapatos que su esposa Imelda se dejó en palacio, convertido en museo de un expolio de 10.000 millonescayó justo tras un pucherazo

Marcos también subestimó a su rival, Corazon Aquino, viuda del líder opositor Benigno *Ninoy* Aquino asesinado por sicarios del oficialismo, que tomó el relevo de su marido para ganar las elecciones del 7 de febrero de 1986. Oposición y observadores proclamaron su victoria, pero el dictador desestimó las pruebas y se autoproclamó vencedor en una maniobra que, como la del chavismo, consumó con una fuerte represión de las manifestaciones a manos de escuadrones al estilo de los colectivos de la revolución bolivariana. El político que en 1969 ganó en las urnas por un 60% del voto y fue endureciendo el puño en torno a la garganta de su pueblo –en 1972 declaró la ley marcial y se proclamó también primer ministro-cerraba así el círculo con un baño de sangre. Entre medias hizo lo que todos, encargar obras faraónicas y engordar un culto a la personalidad que halló el cénit en una gigantesca escultura de su rostro en una colina al norte de Manila. También dejó 4.000 muertos y 400 desaparecidos.

De poco le valió la parafernalia propagandística a última hora, cuando la farsa electoral colmó la paciencia de su pueblo. Y la de los militares que, como en el caso de la Venezuela chavista, eran su sostén. Y la de Reagan, que le había financiado con generosidad como muro asiático contra el comunismo en los años calientes de la Guerra Fría y que ahora le dejaba caer en una llamada telefónica en la que le ofreció casa en Hawai.

Hacia allí acabó huyendo el 25 de febrero de aquel año. Junto a él iba Imelda con decenas de maletas que custodiaban lo que quedaba de una rapiña que incluyó hasta pinturas de Dalí o Picasso. Compradas con fondos internacionales destinados a paliar el hambre de su pueblo.

#### **GALLEGO & REY**



#### **OTRAS VOCES**

**TRIBUNA** PENSAMIENTO Los que quieren otro futuro, y para ello reescriben con su resentimiento aquel pasado de consenso constitucional en la Transición, son quienes tendrían que explicarnos cuál es su plan, si es que tuvieran alguno

# Reminiscencias platónicas

JOSÉ LUIS PARDO

1. EN 1980, RECIÉN LICENCIADO en Filosofía, viajé a Grecia con unos amigos. Habíamos oído que en el mercado de Atenas la carne estaba plagada de moscas, pero aquel verano fue tan caluroso que los insectos yacían asfixiados en el suelo. Pernoctábamos en un camping, y el amanecer nos sacaba sudorosos de nuestras tiendas en busca de algo que desayunar. Una mañana nos acercamos a un modesto establecimiento en el que unas ancianas vestidas de negro hasta la cabeza removían una pasta de color rosa en un gran recipiente de madera. Nos ofrecieron el mejunje, de aspecto poco convincente, al que llamaron «yogur». No se parecía nada a los Danones españoles de entonces, envasados en vidrio e insípidos como un suero medicinal. El hambre venció mis escrúpulos y lo probé. Era una sustancia exquisita, dulce, cremosa y refrescante. Y pensé: «Así que esto es el yogur». Fue mucho más que la magdalena de Proust, porque no reviví un sabor olvidado de mi infancia sino que, exactamente como en la reminiscencia de la que habla Platón, recordé algo que nunca había vivido, como si lo hubiese conocido en una vida anterior, y con total certeza de que aquello era y siempre sería el yogur. Así que allí, en Atenas, me hice platónico.

2. Unos años después, un filólogo me dijo que, aunque identificamos a Platón y Aristóteles con la Grecia clásica, esa Grecia ya no existía en su tiempo. Añadió que ellos eran unos nostálgicos, y que los verdaderamente revolucionarios eran los sofistas. Yo no estaba seguro de que «la Grecia clásica» hubiera existido empíricamente, pero sí lo estaba de que ha existido y sigue existiendo en los escritos de Platón y de Aristóteles (entre otros), y de que en parte gracias a ellos ha habido después otras democracias, otros Pericles y otras tragedias, aunque ya no fueran áticas.

3. Ya entrado el presente siglo, un antiguo alumno me abordó en la facultad en la que trabajo y me pidió entrar en el aula en la que yo doy clase –Dios me perdone– de

Muchos venezolanos no han vivido nunca en una democracia, pero la defienden pese al riesgo metafísica. Al terminar, comentó: «Tus clases, Pardo, pertenecen a una universidad que ya no existe». Asentí. Camino por mi facultad como por el Berlín de *Alemania, año cero*, entre las ruinas de una ciudad devastada por los bombardeos, y preparo mis clases como aquellas abuelas grie-

gas elaboraban su crema rosácea. No añoro la universidad del pasado ni pretendo reproducirla, como si José Luis Garci (el ejemplo es suyo) intentase explicar lo que es el cine a los ejecutivos de alguna plataforma audiovisual a quienes nada dice el nombre de Leo McCarey, o como si Karina quisiera contarles a sus nietos, que no imaginarán qué significa la expresión «disco sencillo», por qué fueron tan grandes los Everly Brothers. Pero no descarto que si alguien ve *Sopa de ganso* o escucha *Wake Up, Little Susie* pueda descubrir, como a mí me pasó

con el yogur, lo que son el cine y la música pop. De hecho, pasa con cierta frecuencia, y gracias a esa inspiración vuelve a haber ambas cosas, aunque sea en plataformas, con inteligencia artificial o a través de las redes suciales (no es una errata, sino un neologismo). Considero muy probable que esa universidad a la que -según mi ex alumno- pertenecen mis clases no haya existido nunca de hecho. Pero estoy seguro de que ha existido y existirá de derecho en las obras de Humboldt, de Bergson, de Husserl, de Ortega y de tantos y tantos otros. Y no estoy solo. Tengo muchos colegas que explican en la universidad bombardeada por los muy revolucionarios sofistas y los modernísimos «catedráticos extraordinarios», abriéndose paso entre los cascotes y la chatarra para que, al menos de derecho, pueda haber algunas veces algo así como bioquímica, fonología, álgebra o filosofía, y no únicamente la teología escolástica de las identidades y la transformación social competitiva. Y no todos son vieios.

4. El año pasado comí con un amigo que trabaja en el diario en el que yo entonces colaboraba y, al llegar a los postres, concluyó: «Escribimos en un periódico que ya no existe». No repliqué, porque no estoy seguro de que ese periódico haya existido alguna vez tal y como lo recordamos. La prensa siempre ha estado amenazada por poderes fácticos que intentaban manipularla en su beneficio. Y era una buena señal: los poderosos podían tratar de engañar a los lectores porque los lectores creían

que los periódicos intentaban contar la verdad y que sus páginas de opinión no eran papilla propagandística. Cuando un diario pierde del todo esa confianza, le abandona el público no cautivo y se convierte en una hoja parroquial orientada hacia una clientela para la que sus empleados escriben al dictado. Y entonces, al menos de derecho, deja de existir. Puede que esto ocurra con la mayoría de los periódicos la mayoría de los días. Pero si yo sigo escribiendo en ellos es porque algunos días, en algunas páginas, recuerdo lo que es el periodismo, y no veo ninguna alternativa a eso aparte de las hojas parroquiales, que no son precisamente algo más avanzado y moderno.

Dudé. De pronto, a pesar del sol implacable, la luz mortecina de sala de tortura que amenazaba a todos los venezolanos a quienes habían robado las elecciones iluminó con su brillo sórdido nuestra conversación.

—Muchos votantes venezolanos—continuó—no han vivido nunca en un país democrático, no han conocido la separación de poderes ni la prensa libre; pero, como si hubieran visto esas instituciones en una vida anterior, se rebelan contra su inexistencia corriendo graves riesgos. ¿Les diremos que son nostálgicos del pasado y que deben adaptarse a las nuevas formas de poder político del siglo XXI? ¿No es más

sado más o menos glorioso del que sintamos nostalgia los anticuados, sino que son la trama y la urdimbre del Estado de derecho, y que no se conoce ninguna alternativa viable al Estado de derecho aparte de la dictadura, más o menos encubierta y más o menos del proletariado?

—Pero—objeté—¿no será que añoramos la España de

cierto que esas instituciones no pertenecen a un pa-

-Pero-objeté-¿no será que añoramos la España de la Transición idealizada por *Cuéntame* porque allí se aloja nuestra juventud perdida?

-No, querido -contestó-. La añoranza de la España del consenso constitucional no nos viene del pasado, sino del futuro que queremos para nuestro país.

-Pero ¿no es cierto que la recordamos? -pregunté.

-Tenemos de cuando en cuando -añadió- una reminiscencia de ese porvenir que queremos, en el dis-

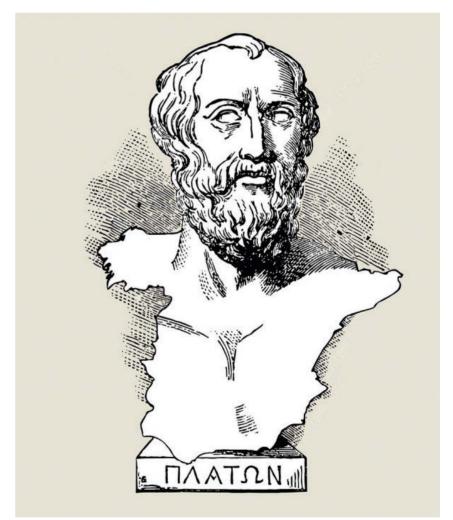

SEAN MACKAOUI

**5.** Este agosto, a tono con el tórrido clima, decidí abrir el *Fedro* de Platón, en el que también hace un bochorno agobiante, y preguntarle a Sócrates:

-¿Qué me dices de la destrucción del tejido institucional de nuestra polis? ¡Vivimos en un país que está dejando de existir!

-Lo dices -respondió- como el que no quiere aferrarse al pasado sino adaptarse a las nuevas realidades para no perder el tren de la historia. ¿Pero tú crees que hubo alguna vez un Consejo General del Poder Judicial políticamente virginal, un Tribunal Constitucional exento de toda sospecha o una Fiscalía totalmente independiente?

curso valiente de algún diputado, en un gesto noble de la monarquía constitucional, en el auto razonado de algún tribunal, en la conducta responsable de algunos partidos políticos, en el coraje de algunos ciudadanos o en las decisiones impopulares de algún gobierno, incluso en un flash televisivo o en un directo de Instagram. Son los que quieren otro futuro (y para ello reescriben con su resentimiento aquel pasado) quienes tendrían que explicarnos su plan, si es que tuvieran alguno.

Fue lo último que le escuché antes de despertar de la siesta

José Luis Pardo, filósofo y ensayista, es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid

#### LA REACCIÓN ESTADOUNIDENSE



El presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras la reunión que mantuvo con el ministro turco de Comercio en una imagen tomada en Caracas en 2023. CARLOS BECERRA / GETTY

# Golpe de EEUU al fraude chavista

 Washington aprueba sanciones contra 16 altos funcionarios electorales, del Tribunal Supremo y de la Fiscalía bolivariana por adulterar las elecciones
 Otros 2.000 cómplices de Maduro están ya identificados

Cuarenta y seis días después llegaron las sanciones de Estados Unidos contra el chavismo. Tal y como había adelantado Washington, las primeras medidas tras el 28J se han dirigido contra los jerarcas del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tri-

bunal Supremo de Justicia (TSJ) y generales y funcionarios que han participado de forma destacada en el megafraude y en la represión de las protestas.

Se trataría, según el secretario de Estado, Antony Blinken, de una avanzadilla, ya que EEUU ha identificado a cerca de 2.000 cómplices de Maduro «potencialmente sujetos a restricciones de visa». Con los «16 actores malignos que violaron derechos humanos y civiles», tal y como aseguró el subsecretario Brian A. Nichols, la cifra de sancionados ascien-



DANIEL LOZANO

de a 140, incluido el propio *presidente pueblo*, contra quien se mantiene una recompensa de 15 millones de dólares para quien proporcione información que facilite su captura.

«Un nuevo crimen de agresión», protestó la Cancillería venezolana tras

conocer el listado de la Administración de Joe Biden, que no ha olvidado en su último listado al juez y al fiscal que se confabularon para forzar el exilio de Edmundo González a España. El juez especial antiterrorista Edward Briceño emitió la orden de aprehensión contra el ganador electoral sólo minutos después de que la Fiscalía de Maduro le acusara de distintos delitos, comenzando por la usurpación de funciones. Este juez atendió así la orden firmada por el fiscal Luis Ernesto Duénez Reyes, mano derecha del

jefe del Ministerio Público, Tarek William Saab. La otra fiscal sancionada es Dinorah Bustamante.

Más allá de quienes acorralaron a Edmundo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha sumado a la rectora electoral Rosalba Gil a la lista de sancionados. Junto a Elvis Amoroso y Carlos Quintero, que ya lo estaban, conforman el núcleo duro chavista en el órgano que adulteró los resultados electorales.

De momento, se ha librado la rectora colaboracionista, Acmé Nogal. El quinto rector del CNE, Juan Carlos Delpino, huyó al extranjero tras las elecciones, desde donde ha denunciado las artimañas gubernamentales. Quien sí ha sido sancionado es Antonio José Meneses, secretario general del CNE, el mismo que junto a Amoroso firmó en la Contraloría el documento que confirmaba la inhabilitación electoral de María Corina Machado.

#### PRESIÓN MUNDIAL

49 PAÍSES. Un grupo de 49 países, entre ellos España y la UE en su conjunto, firmaron ayer una declaración en la ONU para pedir «restablecer las normas democráticas en Venezuela», aunque no incluye un llamamiento concreto a la ONU para que intervenga en la crisis.

AUSENCIAS. La declaración contó con ausencias muy notables como las de México, Colombia o Brasil. Tampoco la firmaron grandes potencias como China o Rusia.

Pedro José Infante, antiguo compañero de Amoroso en el Parlamento y su actual vicepresidente, tampoco ha podido evitar en esta ocasión las sanciones.

Al frente de los castigados del TSJ están su nueva presidenta, la ex concejala chavista Caryslia Rodríguez, y la vicepresidenta, Fanny Márquez, quienes han oficiado como maestras de ceremonias de una supuesta investigación de las actas electorales. Aquellos supuestos peritos investigadores que mostró la televisión chavista disfrazados como si se tratara de una explosión nuclear eran realmente funcionarios del CNE dispuestos a participar en el vodevil bolivariano.

Los otros jueces del Supremo que forman parte desde ayer del listado de sanciones son Antonio Figueroa, magistrado de la Sala Constitucional, quien también se involucró en la farsa de la revisión de actas; Ma-

laquías Gil Rodríguez, presidente de la Sala Político Administrativa, quien ya estaba sancionado por Canadá por violar derechos humanos; y el general de la Guardia Nacional Juan Carlos Hidalgo, vicepresidente de la misma Sala que Gil, quien accedió al cargo desde su puesto como fiscal general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Precisamente los miembros más poderosos del generalato chavista vuelven a ocupar puestos destacados en las sanciones de Estados Unidos, que les impedirán viajar al país norteamericano, así como mantener cuentas bancarias y propiedades y realizar negocios con empresas locales. Los generales constitu-

#### Los principales generales chavistas, entre los sancionados

#### La cifra total de señalados por Estados Unidos asciende ya a 140

yen el primer frente de lucha a favor de Maduro, pero también la primera línea de la corrupción generalizada que ha devorado las arcas públicas venezolanas.

Al frente del batallón de nuevos sancionados destaca el general Domingo Antonio Hernández Larez, comandante estratégico operacional, siempre activo en redes sociales para demostrar la fuerza de la represión chavista. Junto a él, Elio Ramón Estrada, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la mayor fuerza represiva de la que dispone Maduro. Los 25 asesinados durante las jornadas de protesta contra el megafraude cayeron víctimas de las balas de guardias nacionales, de colectivos paramilitares y de distintas policías locales y nacionales.

Otro comandante de la GNB, Johan Alexander Hernández Larez, hermano del general, figura en la lista de sancionados. Hace una década, cuando ya el desabastecimiento amenazaba a los venezolanos, el militar estuvo al frente de la red de Abastos Bicentenario, otro foco de corrupción.

El Gobierno de Biden tampoco se ha olvidado de los cuerpos de Inteligencia, quienes dirigen la persecución y hostigamiento de dirigentes opositores, activistas y ciudadanos. Por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el sancionado es Asdrúbal Brito, a quien Naciones Unidas ha señalado como torturador en informes previos. Y por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), el elegido es su subdirector, Miguel Muñoz Palacios

«No podrán disfrutar de la plata [dinero] que le robaron al pueblo venezolano en Nueva York o Miami», se congratuló el dirigente Juan Pablo Guanipa, muy cercano a Machado

#### JORGE RODRIGUEZ

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA. Este psiquiatra, muy cercano a José Luis Rodríguez Zapatero y hermano de Delcy Rodríguez, es la 'navaja suiza' de Nicolás Maduro, su auténtica 'mano izquierda'

# El 'hombre para todo' del chavismo que exige romper con España

#### D. LOZANO

«¿Quieren pelea? ¡Queremos también! Eso que hizo el Congreso de Diputados de España es equivalente a una declaración de guerra contra el pueblo de Venezuela». Los gritos histéricos de Jorge Rodríguez desde las alturas del órgano legislativo revolucionario le han presentado de golpe ante la sociedad española, sorprendida por su intervención para amenazar a sus diplomáticos y a sus empresas.

Sólo los conocedores de los pormenores venezolanos identificaban al hermano mayor de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, la *mano izquierda* de Nicolás Maduro y su psiquiatra favorito, más allá de su gran parecido con el Mortadelo de los tebeos. Y eso pese a que Jorge, de 58 años, ha pasado por todos los cargos posibles durante las administraciones de Hugo Chávez y del «presidente pueblo»: vicepresidente ejecutivo, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), alcalde de Caracas y ministro de Propaganda.

En la actualidad se desempeña de hombre para todo de Maduro, incluido presidente de la Asamblea, jefe de las comisiones de negociación y las campañas electorales del «conductor de victorias».

La semana pasada, los dos hermanos también encabezaron la negociación con Edmundo González Urrutia, en la que contaron con la inestimable ayuda del ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. La Venezuela política de hoy no se entiende sin el flechazo a tres bandas que saltó en 2015 durante las elecciones parlamentarias. Desde entonces conforman el trío político de mayor influencia en la Corte de Maduro.

Jorge Rodríguez, que a fuerza de clases particulares con un maestro chino se ha convertido en campeón de tenis de mesa, y su hermana siempre se sintieron unos afrancesados y así se lo hicieron ver a sus interlocutores españoles a lo largo de 25 años. Un hombre culto e inteligente, que ha sabido manipular a sus contrapartes con sus trucos de psiquiatra y su falta de escrúpulos: no ha dudado en engañar y mentir a lo largo de todas las conversaciones. Nadie se ha librado, ni siquiera el Vaticano o el Gobierno de Noruega.

Su cercanía con Zapatero ha sido tan evidente en estos años que incluso le provocó llamativos resbalones, como aquella vez que desveló en público los mensajes en WhatsApp que los opositores enviaban al político español, al que se su-

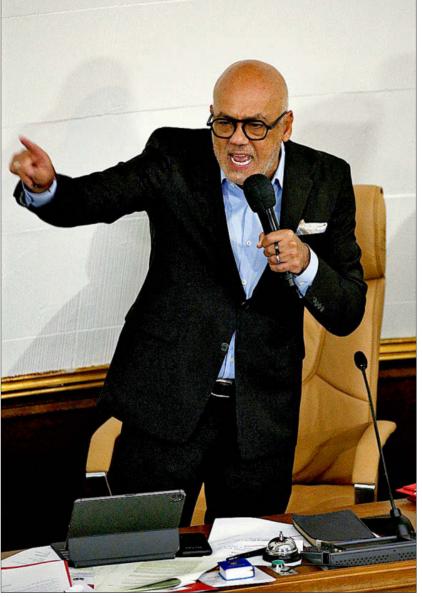

Su padre falleció hace 48 años en manos de la policía política

Es un hombre culto e inteligente que manipula sin escrúpulos

Desveló que leía los WhatsApp que los opositores le enviaban a ZP ponía mediador por entonces. «El chavismo es una forma de ser», predicó el psiquiatra durante la campaña de 2018, tal vez en referencia a los lujos, a los viajes internacionales y a las estancias de sus hijos en el extranjero.

La vida política de los hermanos Rodríguez, que la pequeña Delcy definió en su origen como una venganza, tampoco se entiende sin la obra y muerte de su padre, Jorge Antonio Rodríguez, líder de la Liga Socialista fallecido hace 48 años durante los interrogatorios de la policía política de entonces.

«El fascismo no ha podido matar sus ideas y esa es la lucha que mantenemos por defender la vida, la ternura y las ideas», recordó Rodríguez a su padre hace semanas.

Siempre a la sombra de los líderes bolivarianos, Jorge y su hermana Delcy han sabido ganarse su espacio, cada vez más grande. Su pelea política con Tarek El Aissami, poderoso vicepresidente y zar del petróleo, acabó con este entre rejas, tras desencadenarse una purga en el seno de la revolución contra toda la familia política del defenestrado dirigente de ascendencia siria y libanesa.

El órdago de los hermanos se concretó hace semanas, cuando Nicolás Maduro decidió sumar el Ministerio de Petróleo a las competencias ejecutivas de Delcy, el lugar donde se mueven miles de millones de dólares y múltiples piezas de poder.

Yeso pese al estrepitoso fracaso electoral de Jorge Rodríguez, que durante semanas vendió la idea a Maduro de que las encuestas que adelantaban una monumental derrota electoral estaban manipuladas y que ellos podían equilibrar los resultados con ingeniería electoral. Incluso Somos Venezuela, el movimiento político que inventaron los hermanos a toda velocidad en 2018 para atraer a la clase media, ha resultado un gran

REUTERS

En el mundillo político venezolano se usa mucho una frase, «el que respira, aspira», de la que tampoco se escapa Jorge Rodríguez. Nunca lo dirá de forma pública porque su cabeza política rodaría al instante, pero quienes conocen bien al jerarca chavista de buenos modales aseguran que en su fuero interno está decidido a sustituir a Nicolás Maduro si este, como alguna vez ha insinuado, abandona la presidencia en 2030.

Una aspiración que de concretarse justificaría la herencia política de los dos hermanos. Pablo Neruda, su poeta favorito, escribió un poema que a Jorge Rodríguez le gusta repetir en los grandes momentos, como si se tratara de su lema de vida: «Si tuviera que morir mil veces, allí quiero morir. Si tuviera que nacer mil veces, allí quiero nacer». Eso sí, de momento los que mueren en la Venezuela revolucionaria son los otros.

# Recepción en Moncloa a Edmundo González con protocolo rebajado

Sánchez le recibe en los jardines, sin corbata y sin el ministro de Exteriores tras las amenazas chavistas de romper relaciones

#### MARINA PINA MADRID

Pedro Sánchez ha medido la puesta en escena de su encuentro con Edmundo González tras las amenazas del Gobierno de Nicolás Maduro. Horas después de que Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea venezolana, advirtiera de la ruptura de «todas las relaciones diplomáticas, comerciales y consulares» con España, el ganador de las elecciones, Edmundo González, visitó ayer el palacio de la Moncloa.

Según las fuentes consultadas, el Gobierno intenta mantener un equilibrio entre el apoyo al ganador de las elecciones y la relación bilateral con Venezuela. Es por ello que finalmente Moncloa optó por mantener el perfil bajo en su encuentro con el ganador de las elecciones de Venezuela. No se convocó a prensa y en la distribución de imágenes, controlada por el equipo de prensa gubernamental, se limitó a un paseo por los jardines, sin ningún momento de la audiencia interior. Además, para dar un carácter de mayor informalidad, Sánchez no llevaba corbata. A ello se suma la ausencia de José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores. A pesar de que El País anticipó su presencia, el jefe de la diplomacia no asistió al encuentro. El pasado febrero, sin embargo, sí estuvo en la bilateral que Pedro Sánchez mantuvo en Moncloa con Santiago Peña, presidente de Paraguay.

Ahora mismo los diplomáticos españoles destacados en Venezuela, con Ramón Santos a la cabeza, se emplean para que los lazos diplomáticos no se deterioren más. El equipo del presidente amenazó con la ruptura de las relaciones después de que el miércoles el Congreso de los Diputados aprobara la propuesta del PP para reconocer la victoria de Edmundo González, al que España acaba de conceder el asilo diplomático. «Eso que hizo el Congreso de Diputados es equivalente a una declaración de guerra contra el pueblo de Venezuela y contra el gobierno legítimo y no lo vamos a aceptar», exclamó Rodríguez.

El presidente del Parlamento venezolano no sólo amenazó con poner fin a las relaciones diplomáticas, sino también a las económicas, que ya están muy debilitadas desde que en 2018 Maduro expulsara al embajador español, Jesús Silva, acusándole de «recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos». Así, la balanza comercial cada vez arroja peores datos. Según la ficha país, en 2022, la última actualización, España exportó a Venezuela 134 millones de euros, mientras que importó 565, principalmente de crudo venezolano.

En enero de 2023, España volvió a enviar un embajador a Venezuela, en un ejercicio de normalizar las relaciones diplomáticas. Un año después nombraron a una nueva embajadora de Venezuela en España que presentó sus cartas diplomáticas ante Felipe VI el pasado mayo. A pesar del intento de recuperar las buenas relaciones, la falta de transparencia de Maduro, que no enseña las actas electorales, provocó que España se posicionara entre los países que exigen transparencia y seguir la

#### CRÍTICAS DEL PP

«INSUMISIÓN». El PP no afloja las críticas a Pedro Sánchez tras dar asilo al candidato opositor venezolano. Antes al contrario, los 'populares' acentuaron y elevaron notablemente sus críticas. Para la dirección nacional de Génova, «el Gobierno confirma su insumisión» ante el poder legislativo, «al no dar trato de presidente electo a quien así ha reconocido el Congreso de los Diputados». Así lo aseguran fuentes del PP.

«INTERESES». La vicesecretaria general del PP Noelia Núñez fue la más contundente al atribuir, en declaraciones a los medios, sus motivos a «intereses políticos o económicos de todo el partido capitaneados por el ex presidente Zapatero». / J. L.

Ley Electoral, además del país de asilo de González, a quien Sánchez no otorga ningún cargo en el tuit en el que ha mostrado su encuentro

#### «CÁLIDA BIENVENIDA»

«Doy una cálida bienvenida a nuestro país a Edmundo González, a quien acogemos mostrando el compromiso humanitario y la solidaridad de España con los venezolanos. España sigue trabajando en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales del pueblo hermano de Venezuela», escribió el presidente en sus redes sociales.

Por su parte, el opositor venezolano reconoció a Sánchez su interés en trabajar por la recuperación de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela.

«Queridos venezolanos, hoy [por ayer] sostuve una muy grata e interesante conversación con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la Moncloa, a quien agradecí su disposición de recibirnos a mí y a mi esposa en España», señaló González en un mensaje dirigido a sus compatriotas. «Al mismo tiempo, expresé nuestro reconocimiento por su interés de trabajar por la recuperación de la democracia y el respeto a los derechos humanos en nuestro país», agregó González Urrutia, que acudió a la reunión con Sánchez acompañado de su hija Carolina Gon-

«De igual forma le ratifiqué mi determinación de continuar la lucha por hacer valer la voluntad soberana del pueblo venezolano expresada el 28 de julio por más de siete millones de electores», apuntó a su vez.

Posteriormente, González se refirió al reconocimiento de «presidente electo» que obtuvo en el Congreso de los Diputados, ya que con esta votación se reconocía su «victoria» en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y aseguraba que, junto a la líder opositora María Corina Machado, lucharía «hasta el final». «Mi compromiso es inquebrantable», añadió.

González manifestó su agradecimiento a «todas las fuerzas políticas españolas que luchan activamente por el reconocimiento de la voluntad soberana del pueblo de Ve-

Así las cosas, y en un mensaje dirigido esencialmente a la oposición venezolana, a la que en gran medida su decisión de abandonar Venezuela y refugiarse en España el pasado fin de semana pilló por sorpresa, incidió en que su compromiso con el «mandato» que recibió del «pueblo soberano de Venezuela es irrenunciable».

«El planteamiento de la lucha que María Corina Machado y yo hemos conducido se mantiene inquebrantable», insistió en línea con los mensajes que ya ha estado traslandando la histórica líder opositora, a quien la justicia venezolana impidió concurrir a las últimas elecciones.

«La lucha es hasta el final, cuando todas nuestras familias puedan reunirse en suelo venezolano», cul-



## El Senado español aprobará reconocer al ganador de las elecciones

Instará al Gobierno a dirigirse al TPI para pedir el arresto de Nicolás Maduro

#### MARISA CRUZ MADRID

El Senado seguirá los pasos del Congreso de los Diputados y aprobará en su próximo Pleno una moción del Partido Popular instando al Gobierno a reconocer ya a Edmundo González como presidente electo y legítimo de Venezuela. La Cámara Alta, dominada por la mayoría absoluta del PP, insistirá así ante Pedro Sánchez en la necesidad de plantar cara al régimen de Nicolás Maduro pese a las amenazas de ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales que este ha lanzado contra España.

«El Gobierno de España», arranca el texto de la iniciativa popular, «no puede seguir generando dudas acerca de su posición en relación con el proceso de transición a la democracia que se ha abierto en Venezuela». El PP considera que no sirve ya apelar a los Acuerdos de Barbados, incumplidos reiteradamente por Maduro, ni demandar en términos generales procesos electorales trans-



parentes y limpios ni reclamar las actas electorales ni ofrecer asilo a los que sufren persecución política y exige dar un paso adelante y nítido con el reconocimiento del líder opositor.

La moción, que será aprobada por mayoría absoluta en la Cámara Alta, pide además del reconocimiento de González Urrutia, que el Gobierno de España requiera a Maduro para que asuma el resultado de las elecciones del 28 de julio; exija al Gobierno de Venezuela «poner fin a las detenciones masivas, a la persecución política, a la represión y a la violencia»; «ejerza un papel de liderazgo en la Unión Europea y en la comunidad Iberoamericana en defensa de los principios democráticos, las libertades y el Estado de Derecho» y, además, «se posicione, llegado el caso, a favor de sanciones específicas contra los dirigentes del régimen y se dirija a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para que dicte una orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros sospechosos por la perpetración de crímenes de lesa humanidad».

El primer partido de la oposición afirma que ofrecer asilo a Edmundo González es una medida que «nadie discute», pero recalca que la situación que vive el país «no se resuelve así». «En lugar de tramitar el asilo para quien ganó las elecciones, en todo caso habría que hacerlo para quien perdió y se niega a abandonar el poder, si eso formara parte de una negociación para que definitivamente se aborde el traspaso de poderes».

El texto de la moción del PP insiste, al igual que la proposición no de ley aprobada por el Congreso, en que las actas electorales mostradas por la oposición democrática «muestran sin ningún género de duda que los venezolanos votaron masivamente un cambio de gobierno y la apertura de un proceso de transición a la democracia». Y recalcan: «el 67% de

los apoyos electorales los obtuvo la candidatura de Edmundo González Urrutia, frente al 31% de la candidatu-

ra del actual presidente, Nicolás Maduro». Estos datos, aseguran, son los «únicos fiables, transcurridos 44 días desde la jornada electoral».

Pedro Sánchez,

con Edmundo

González y su

jardines de La

*Moncloa*. AFP

hija, en los

Para el PP, «el silencio grosero de las autoridades electorales venezolanas es una prueba más de que las urnas no se pronunciaron por la continuidad, sino por el cambio». Los populares señalan las razones por las cuales, España debe implicarse en la resolución de este conflicto y hacen hincapié en los 150.000 españoles que residen en Venezuela y los 400.000 venezolanos que hoy residen en España, a los que, vaticinan, se sumarán muchos más «obligados a buscar refugio si la dictadura de Maduro se perpetúa».



#### Repsol en Venezuela con el OK de EEUU

Las importaciones de petróleo venezolano que efectuó España en los primeros siete meses de este año, últimos oficiales, se han multiplicado por cuatro con respecto al mismo período de 2022, cuando comenzó la invasión de Ucrania. Ahora totalizan 1,7 millones de toneladas cuando hasta julio de 2022, no pasaba de 435.000. ¿Alguien está haciendo negocio con el abominable régimen de Nicolás Maduro? ¿Están los conductores españoles enriqueciendo al régimen chavista? Tan rotundos números tienen importantes matices.

Buena parte de ese petróleo va hacia la principal petrolera española, Repsol, que, a su vez, no es que esté redoblando su apuesta por el régimen, es que está aprovechando una ventana legal que ofrece Joe Biden para poder intentar recuperar al menos parte de la milmillonaria deuda contraída en Venezuela cobrando en especie. Hace años que el grupo no invierte más en el país, según sus propias cuentas anuales, y se limita a no desmantelar actividad e intentar no perder todo lo invertido.

Fuentes oficiales de Repsol se limitan a hacer esta declaración a EL MUNDO: «Repsol está presente en Venezuela desde 1993 y desde entonces mantiene un compromiso con los venezolanos y un respeto escrupuloso del marco normativo del país e internacional». Otras fuentes conocedoras consultadas señalan que la petrolera intenta, más que ganar, no perder más dinero. Ha intensificado las importaciones de petróleo venezolano, porque EEUU

cionado a que cumpla sus compromisos de garantizar unas elecciones presidenciales democráticas y libres (en 2024), además de otras cuestiones como la liberación de presos políticos».

Repsol pudo así cobrar parte de la deuda que arrastra –no revela la cifra pero de sus cuentas anuales se deduce que supera ampliamente los mil millones de euros– mediante el único método con el que puede pagar el régimen, petróleo, porque carece de divisas.

¿Por qué EEUU no vuelve a cortar este grifo tras el manifiesto incumplimiento de Maduro de aquel pacto con Biden? Las fuentes consultadas apuntan varios factores. Por un lado, si Repsol, ENI, Shell, Chevron y demás compañías occidentales no pueden seguir cobrando tendrán que cortar su actividad allí y eso supondría apagones y un relanzado drama humanitario y migratorio temible para EEUU. De la explotación de gas que realizan por ejemplo Repsol y ENI en el llamado campo Perla o Cardón IV depende la luz de amplias zonas de Venezuela.

Por otro lado, si la compañía que dirige **Josu Jon Imaz** –el antiguo líder del PNV, cuyo partido se ha unido al PP a reconocer a **Edmundo González** como presidente electo—abandona Venezuela, su lugar sería rápidamente ocupado por una petrolera china o iraní de las que no quiere ver EEUU por el Caribe. Un informe del Congreso de EEUU lo deja claro: «Esta política [de suavización] mantiene la influencia estadounidense sobre qué empresas

#### Las importaciones de España de crudo venezolano se han multiplicado por cuatro desde la invasión de Putin con aval de Biden

decidió rebajar sanciones a Maduro tras la invasión de Ucrania y permitirle exportaciones de petróleo para contar con alternativas al apestado crudo de la Rusia de **Vladimir Putin**. Fue el 18 de octubre de 2023 y Repsol lo explica así en su informe anual: « Esta licencia [de EEUU] supone un alivio temporal del régimen de sanciones a raíz del acuerdo llegado por el Gobierno venezolano con la oposición y condi-

pueden participar en el petróleo y gas de Venezuela, al tiempo que ofrece oportunidades a las empresas occidentales para cobrar en especie las deudas contraídas». Y Maduro, sabedor de esta baza con una Casa Blanca pendiente de elecciones, ha colocado este mes como nueva ministra del Petróleo a su brazo derecho, Delcy Rodríguez. Sancionar a una potencia petrolera está siempre, lamentablemente, muy crudo.

# La muerte de Fujimori cambia los planes políticos de su hija Keiko

El ex presidente iba a presentarse a las elecciones de 2026 para controlar el Legislativo

#### SALUD HERNÁNDEZ-MORA

Lo escribió el 14 de julio. Estaban convencidos, o eso aparentaban, que superaría el cáncer que padecía. «Mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial», rezaba el mensaje de Keiko Fujimori en su cuenta de X. Ahora su partido, Fuerza Popular, y su hija tendrán que trazar otra ruta para intentar reconquistar el poder en las elecciones legislativas y presidenciales de Perú, previstas para abril de 2026. Distintos analistas políticos peruanos aseguraban que la verdadera intención era que el ex presidente encabezara la lista al Senado para recuperar la mayoría en el Legislativo e impulsar la sempiterna aspiración de Keiko Fujimori a la Jefatura del Estado.

Calculaban que, dado lo fragmentado del tablero político y la debilidad de todas las formaciones políticas, su figura ayudaría a lograr el 20% de los votos en la primera vuelta, suficientes para pasar a la segunda y definitiva ronda.

«Me encuentro en una clínica lo-

#### La justicia tendrá que archivar ahora sus causas pendientes

#### Él y su familia estaban seguros de que superaría el cáncer

cal, recuperándome de una caída (...) Hoy reafirmo mi decisión y voluntad de asumir todos los riesgos. Quiero volver a trabajar por todos los peruanos», fue la respuesta, escrita de su puño y letra, que envió al diario *El Comercio de Lima* cuando le preguntaron por su aspiración presidencial.

Sus intenciones políticas contrastaban con su lamentable estado de salud. Se había roto la cadera mientras le sometían a radioterapia y quimioterapia por un tumor maligno en la lengua, que «no era operable por el tamaño y la localización», según su oncólogo, Juan Carlos Gutiérrez. Más adelante descubrieron que el cáncer había llegado al pulmón.

Pese a todo, una junta médica, «a insistencia del mismo paciente, que quería seguir luchando, optó por un tratamiento inmunológico». Pero en los últimos días padeció complicaciones respiratorias que desencadenaron su muerte.

Hasta su deceso, los críticos del controvertido ex presidente tampo-

co creían que estuviera al borde de la muerte. De ahí que rechazaran su salida de prisión, por razones humanitarias, en diciembre del año pasado. Esgrimían que Alberto Fujimori fingía la gravedad de su enfermedad puesto que había comenzado a emitir una serie de *podcasts* y contaba con una cuenta de TikTok para reivindicar su legado.

El ex presidente nunca pidió perdón a sus víctimas ni aceptó sus delitos, y ahora la justicia de su país deberá archivar todos los procesos judiciales pendientes, como el de las esterilizaciones forzadas que causaron, presuntamente, daños severos y fallecimientos a decenas de mujeres peruanas.

«La muerte de Fujimori no cierra heridas, las mantiene abiertas al saber que ya nunca será sancionado por lo que hizo o por los crímenes que permitió y propició realizar», señalaba este jueves el diario peruano La República.

«Se cierra así el ciclo de vida de uno de los presidentes que mayor impacto dejó en la historia del Perú», rezaba el editorial del diario *El Comercio de Lima*. «No olvidemos que fue el antifujimorismo», surgido como oposición a su figura y para evitar que su hija Keiko llegara al poder, «el que en buena cuenta terminó definiendo el resultado de las tres últimas elecciones presidenciales y el que permitió que alcanzaran la presidencia políticos tan disímiles entre sí como Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo».

El Gobierno de la izquierdista Dina Boluarte decretó tres días de luto oficial, así como las honras fúnebres que corresponden a todo ex presidente. También, desde la cuenta oficial en X de la Presidencia, envió «sentidas condolencias a la familia, a quienes acompañamos en su profundo dolor. Dios lo tenga en su gloria y que descanse en paz».

Gisela Ortiz, por su parte, familiar de uno de los estudiantes asesinados en el caso La Cantuta, criticó esas palabras por medio de la misma red social: «Mensajes oficiales de pesar cuando para sus crímenes hay impunidad».

Los restos mortales de Fujimori estarán expuestos en el Museo Nacional de Lima hasta el sábado y serán sepultados en el cementerio Campo Fe. «Esperamos a todos quienes quieran despedirse de él personalmente. Agradecemos su apoyo y grandes muestras de solidaridad en estos momentos tan dolorosos», informó su hija Keiko.

Lo paradójico es que Alberto Fujimori murió el mismo día –el 11 de septiembre– y a idéntica edad –86 años– que su archienemigo Abimael Guzmán, líder del grupo armado Sendero Luminoso, fallecido en 2021.



Kenji y Keiko Fujimori, mientras el ataúd de su padre es llevado hacia el Ministerio de Cultura para el funeral de Estado, ayer, en Lima. E. BENAVIDES / AFP

#### UNA RELACIÓN TORMENTOSA ENTRE PADRE E HIJA: «PUDO IR PRESA POR LOS DELITOS DE ÉL»

«La relación entre padre e hija fue siempre muy tormentosa», explica a EL MUNDO desde Lima Clara Inés Ospina, directora de Epicentro TV. Recuerda que Alberto Fujimori se fugó a Japón en 2000 tras ser denunciado por crímenes y corrupción. «Abandonó a su hija

Keiko, que ejercía de primera dama. Pudieron meterla presa por los delitos de él». Pero se sobrepuso al golpe y labró su carrera política. «Fue contradictora con la de su padre tanto por resentimientos familiares como por cálculo político. En 2016 llegó el año cumbre.

Perdió la Presidencia por menos de un punto frente a Pedro Pablo Kuczynski (PKK), y ganó 73 de 130 congresistas. Dijo: 'Ejecutaremos nuestro plan de gobierno desde el Congreso'», rememora Ospina. Obstaculizó a PKK y, «sobre todo, impidió que su padre saliera libre». La apisonadora fujimorista hundió el proyecto de ley gubernamental para excarcelar a presos mayores de 80 años con graves enfermedades. Su

otro hijo, Kenji Fujimori, entonces senador, «que adoraba a su padre, negoció el indulto con PKK, que estaba contra las cuerdas. 'Si se lo das, yo te salvo', vino a proponerle», anota Ospina. Dividió a Fuerza Popular, votó en contra de la vacancia del presidente e indultaron a Fujimori. «Keiko salió furiosa, consiguió las pruebas de esa negociación ilegal, las expuso ante el país y provocó otra moción de

vacancia». El resultado: cayó PKK, Fujimori volvió a la cárcel y destituyeron a Kenji. «En Perú ven a Keiko como una hija maldita», desliza Ospina. En 2021 dio un vuelco a su campaña. Posó de hija buena, prometió indultar a su papá si ganaba. Perdió, pero el Tribunal Constitucional, de mayoría fujimorista, sentenció que el indulto fue legal. El padre salió libre y se fue a vivir a casa de Keiko. / S. H.-M.



El médico Yuval Bitton (derecha), en conversación en la cárcel con Yahya Sinwar, quien luego se convertiría en líder de Hamas. E. M.

#### YUVAL BITTON

MÉDICO QUE SALVÓ LA VIDA DEL LÍDER DE HAMAS EN LA CÁRCEL. El dentista y oficial de Inteligencia del servicio penitenciario de Israel detalla a EL MUNDO sus conversaciones con el que luego sería el 'cerebro' del 7-0

# «Sinwar me dijo que atacaría Israel cuando estuviera débil»

#### SAL EMERGUI TEL AVIV

«¿Se arrepiente de haber salvado la vida de Yahya Sinwar?». Desde el pasado 7 de octubre, la pregunta persigue al Dr. Yuval Bitton. Este israelí fue clave para evitar la muerte en la cárcel del cerebro del ataque más sangriento en la historia de su país. Antes de volver a Gaza en 2011 en el canje por el soldado Gilad Shalit, el líder de Hamas le pidió su número de teléfono. «Algún día te llamaré para agradecerte haberme salvado la vida», le dijo. Doce años después se lo «agradeció» con 1.200 muertos y 250 secuestrados en el sur de Israel. Entre las víctimas, su sobrino.

Sus 26 años de servicio en las cár $celes-como\,dentista\,y\,posterior men$ te jefe de Inteligencia- incluyen numerosas horas de conversación con los presos de Hamas y especialmente con quien se convertiría en el enemigo número 1 de Israel. Llegó a conocer tan bien su mentalidad que varios cabecillas del grupo integrista confesaron que el «doctor» era un «peligro». Desde el principio de la devastadora guerra, Bitton sostuvo que Sinwar solo aceptará un acuerdo que garantice la liberación de presos palestinos, la retirada de Gaza y el cese definitivo de la ofensiva para mantener el poder. Y avisó que está dispuesto a cualquier precio incluyendo la muerte de decenas de miles de milicianos y civiles palestinos.

Bitton nos dice que lo entendió en 2006 cuando Hamas secuestró a Shalit. «Como respuesta, Israel realizó una operación en la Franja de Gaza con casi un millar de terroristas y muchos civiles muertos. Yo pregunté a Sinwar: ¿Habéis hecho todo esto para liberar 200 o 300 presos? De momento, murieron muchos miembros de Hamas y civiles'. Me contestó: 'Que se mueran 20.000. Para lograr el objetivo, no nos importa el precio'».

Cuando el israelí empezó a trabajar como dentista en la prisión Nafha en 1996, el palestino llevaba siete años entre rejas tras ser condenado a cua $tro\,cadenas\,perpetuas\,por\,ases in ar\,a$ varios palestinos bajo la sospecha de colaborar con Israel. A partir del 2004, empezó a tratar a Sinwar que ya era uno de los principales líderes de Hamas. Bitton aprendió árabe gracias a sus charlas con los presos palestinos. Sinwar, sin embargo, le hablaba en hebreo al dominarlo sin problemas. Debido a su estrecho trato con el liderazgo islamista, la Inteligencia en el servicio penitenciario le encargó conocer de cerca el fenómeno de los atentados suicidas

«En la cárcel ya estaba el liderazgo hoy de Hamas en Gaza que lideró el 7-O», recuerda Bitton que ofrece un original ángulo sobre las diferencias entre Al Patah y Hamas. «Yo sabía identificar a qué grupo pertenecía un preso a través de sus dientes. Los de los



SAL EMERGU

presos de Al Fatah estaban peor cuidados que los de Hamas que llevan un estilo de vida muy estricto y religioso sin fumar o comer dulces».

A Bitton, que se opuso a incluir a Sinwar en el *Canje Shalit*, no le sorprendió el 7-O aunque sí el fracaso para evitarlo. «Una vez recomendó a uno de mis subordinados que abandonara su *kibbutz* en los alrededores de la Franja de Gaza porque un día llegarían a él. En su discurso en Gaza, tras

ser puesto en libertad, dijo que era un mal canje pese a que puso en libertad a 1.027 presos palestinos y que su objetivo sería secuestrar soldados para liberar a los que dejaron atrás en la cárcel».

«Los dos grandes objetivos del 7-O eran seguir la guerra religiosa contra los judíos y sobre todo secuestrar para canjearlos por presos pero Sinwar no pensaba que tendría tanto éxito», comenta admitiendo con pesar que su «éxito» supuso también el secuestro, linchamiento y asesinato de su sobrino Tamir Adar (38) en el *kibutz* Nir Oz. «Cuando educas a los tuyos con tanto odio contra los judíos y les das conceptos de Al Qaeda y IS, no

puedes controlarles y al final quemaron bebes vivos, violaron mujeres, mutilaciones, etc.», añade en una extensa entrevista a EL MUNDO en la que recalca que Hamas no actúa y piensa en la causa nacional palestina sino en la guerra religiosa.

«Su eslogan dice que Alá es lo más importante, el Corán es la norma y la yihad es la vía para lograr los objetivos. Morir por Alá es lo más anhelado que uno puede aspirar. Hamas santifica la muerte», avisa rescatando palabras que le dijo Sinwar: «Nosotros nunca reconoceremos vuestro derecho de existencia en estas tierras que son musulmanas». Asimismo, confirma que no descartaba una *hudna* (tregua). «Me dijo que Israel era fuerte y que aceptarían un alto el fuego

#### «Le detectaron un tumor cerebral, le operaron y se lo extirparon»

#### ¿Se arrepiente? «En primer lugar era mi obligación como médico»

para esperar que se debilitara por sus problemas internos y entonces le atacaría. Así fue».

A raíz de la violenta toma de poder de Hamas en Gaza en 2007, el liderazgo de Al Fatah en la cárcel pidió una reunión urgente con Bitton. «Nos dijeron textualmente: 'Sacad a los perros de Hamas porque si no, nosotros les degollamos en las celdas. No son nuestros hermanos. Ahora entendemos que también nos quiere asesinar a nosotros'».

Un día del 2004, Sinwar llegó aturdido a la clínica de la prisión Eshel. «Cuando fui hablar con él, al principio no me reconoció. Me dijo que se había despertado para el rezo con fuertes dolores en la nuca. Me di cuenta de que podría haber tenido una conmoción cerebral. Decidimos trasladarlo inmediatamente al hospital donde enseguida le detectaron un agresivo tumor cerebral, le operaron y se lo extirparon a tiempo», explica volviendo al momento en el que Israel salvó la vida de quien acabará siendo la mayor pesadilla de su historia.

Cuando dos días después le visitó en el hospital, Sinwar pidió al oficial beduino de la prisión que le acompañaba que le explicara el significado para un musulmán que le salven la vida. «Te debo mi vida», le dijo.

–¿Se arrepiente?

-En primer lugar, era mi obligación como médico. Mi función no es juzgar o castigar a los terroristas, asesinos, ladrones, violadores y pederastas en las cárceles. Para eso hay tribunales. En segundo lugar, desde pequeño leí libros del fundador de Israel, David Ben Gurion, que se preguntó cómo el país podría sobrevivir y desarrollarse en un entorno hostil y enemigos con gran ventaja en tamaño geográfico, número de habitantes y riqueza económica. Su respuesta era que nuestra única ventaja como pueblo judío aquí es la moralidad. Es algo en lo que creo firmemente.

Bitton sabe que no todos los israelíes coinciden con esta filosofía sobre todo tras el 7-o. «Me preocupa», admite. Ya como ex oficial y analista, critica la gestión de Netanyahu y apoya una tregua que permita una alianza estratégica con los países árabes frento a león.

# El BCE recorta tipos ante el retroceso de la inflación

• El precio del dinero baja 0,25 puntos, hasta el 3,5% • Respaldo sin matices a las reformas estructurales propuestas por Draghi

#### CARMEN VALERO BERLÍN

CORRESPONSAL

Los gobernadores de los bancos centrales de la eurozona acordaron ayer un recorte de los tipos de interés de o,25 puntos para dar el oxígeno que pide la economía en un escenario de inflación decreciente. Los tipos de pasan pues del 3,75% al 3,5%, tras la bajada del 4% al 3,75% de junio. Y puede que no sea el final del camino. Goldman Sachs espera una pausa en octubre, seguida de un tercer recorte de tipos en diciembre.

La decisión de bajar los tipos rectores se adoptó por unanimidad en una reunión que contó, por vez primera, con el nuevo gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. «Ha sido bien recibido por todos y ha contribuido en la discusión» afirmó la presidenta del Banco Central Europeo (BCE) en la rueda de prensa que siguió a las deliberaciones del consejo. Pero la francesa Christine Lagarde dejó claro que Escrivá deberá seguir el proceso ya hecho por otros gobernadores, es decir, expresar los puntos de vista de su país en dimensión europea.

Más generosa fue con su predecesor, Mario Draghi, y el informe que ha presentado a la Comisión Europea pidiendo reformas radicales. «Es un informe formidable en el sentido de que plantea un diagnóstico severo, pero justo en nuestra opinión», dijo Lagarde. Las reformas estructurales propuestas por Draghi «podrían ser extremadamente útiles para que Europa sea más fuerte», añadió.

El informe recomienda al bloque de 27 países aumentar la inversión industrial en cientos de miles de millones de euros al año e impulsara la innovación para seguir el ritmo global que marcan potencias como Estados Unidos y China. Draghi, que fue presidente del BCE entre 2011 y 2019, reconoció que sus propuestas no tenían «precedentes».

Para Lagarde, las propuestas de Draghi podrían ayudar al BCE a «lograr mejores resultados en nuestra política monetaria». Un aumento de la productividad, la profundización de la unión de los mercados de capitales y más financiación para la innovación serían «buenas noticias» para el banco central, dijo.

«Espero de verdad que las auto-

#### ALEGRÍA EN LAS BOLSAS

REACCIÓN. La Bolsa española reaccionó ayer con una subida del 1,08 % a la bajada de tipos y recuperó el nivel de 11.400 puntos animada por la subida que se produjo también en Wall Street.

11.400 PUNTOS. El principal indicador del mercado nacional, el IBEX 35, avanzó 121,3 puntos, ese 1,08 %, hasta 11.400 puntos, con lo que vuelve a niveles del último día de agosto. La

revalorización en el año es

del 12,85 %.

ridades ejecutivas responsables se lo tomen en serio y vean el camino hacia esas reformas estructurales», recalcó.

El apoyo decidido del BCE al informe de su ex presidente se produjo en el contexto de una nueva bajada de su tipo de interés básico ante el enfriamiento de la inflación, aunque Lagarde advirtió de la persistencia de las presiones sobre los precios y no ha dado ninguna indicación sobre el camino a seguir.

Los datos macroeconómicos que han surgido desde la última reunión del consejo de gobierno BCE apoyaban nuevos recortes de tipos, por lo que, aunque no hubo sorpresa en los mercados, las Bolsas reaccionaron al alza.

El PIB de la Eurozona creció un tímido 0,3% en el segundo trimestre. No es un crecimiento explosivo, pero sí sólido. Sobre todo si se tiene en cuenta que el año pasado hubo episodios de recesión técnica y el último dato de Alemania, la mayor economía de la zona, arroja una contracción del 0,1%.

Algunos de los principales institutos de investigación del país afirman ahora que Alemania se enfrenta a un segundo año consecutivo de recesión por primera vez en dos décadas. No son buenas noticias. Y en Francia, la agencia nacional de estadística INSEE espera que el PIB se contraiga un 0,1% en el cuarto trimestre, tras una subida inducida por los Juegos Olímpicos durante el verano.

Más alivio dan las tasas de inflación en toda Europa, que volvieron a caer en agosto. No es ilusorio pensar en un aumento del 2,2% interanual, su nivel más bajo desde julio de 2021. La inflación subyacente, que excluye componentes volátiles como la energía y los alimentos, disminuyó ligeramente del 2,9% al 2,8%.

Sin embargo, las presiones sobre los precios relacionadas con los servicios se mantuvieron persistentemente elevadas en el 4,2% y hay cierta la incertidumbre entorno a la tendencia de la inflación con respecto a los precios de la energía. Los precios del petróleo Brent han bajado casi un 20% interanual, a pesar de un conflicto candente en Oriente Pró-

ximo que comenzó el 7 de octubre de 2023. Mientras tanto, los precios del gas TTF de referencia en Europa han alcanzado su nivel más alto desde diciembre de 2023.

Los efectos de la senda de recortes de tipos que aplica la autoridad monetaria se aprecian en primer lugarn en los mercados de renta variable, que tienen a subir cuando cuando el BCE mete tijera. En los mercados de renta fija, la caída de los

tipos de interés se traducen en rendimientos más bajos, lo que empuja al alza los precios de los bonos. Unos tipos más bajos también hacen que los bonos existentes, y en particular los ya emitidos durante un periodo de tipos altos, resulten más atractivos por sus rendimientos. Mientras tanto, las remuneraciones al ahorro en efectivo de las cuentas bancarias que en algunos países se habían recuperado, proba-



EN RESUMIDAS CUENTAS FRANCISCO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

Páginas del manual monetario Los tipos de interés han bajado otra vez. Los titulares pueden llevar a pensar que es una rebaja más. Lo que ha ocurrido, sin embargo, tiene bastante más enjundia. Explicar en la universidad o a usted que el BCE tiene una «ventana principal de refinanciación» al tipo principal de su política monetaria es complicado. En teoría, esa opción es la que utilizan los bancos para tomar liquidez del banco central y luego prestar a hogares y empresas, tomando como referencia ese tipo de interés. En la práctica, esa posibilidad apenas es utilizada.

Las estadísticas lo demuestran: los bancos de la eurozona tenían tomados en julio 5.792 millones de euros en esas operaciones. Esto es casi nada comparado con los 4,47 billones de euros obtenidos por la venta al banco central de deuda o los 83.911 millones de financiación extraordinaria a largo plazo. Estos mecanismos de liquidez fuera del manual fueron parte de aquella expansión cuantitativa extraordinaria para salir de la crisis financiera, primero, y salvar al euro, después. Sucedió para estabilizar los mercados e intentar controlar la inflación,

pero provocó no pocas disfunciones.

Aquellos movimientos cambiaron las reglas del juego, haciendo que la facilidad de depósito —el tipo que el BCE paga a los bancos por depositar en él su exceso de liquidez— se convirtiera en el tipo de interés más importante. Los bancos dejaron de necesitar acudir la ventana principal del BCE para conseguir financiación, ya que se podían prestar entre ellos a coste más bajo y, si no, depositar su liquidez en el central.

Esto ha cambiado. El BCE implementa desde ahora un nuevo marco operativo,



blemente disminuirán en detrimento de los ahorradores. Los prestatarios, por el contrario, se beneficiarán de unos tipos más bajos, ya que la deuda de los consumidores y las hipotecas se abaratan. Eso anima el mercado inmobiliario.

El recorte de tipos ha ido acompañado de una baja en la facilidad de depósito y de la facilidad marginal de crédito Es el primer paso de una transición hacia una forma diferente de interactuar con el sistema financiero y, por extensión, con la economía en general. El tipo principal po de interés de mercado.

de refinanciación se sitúa ahora en el 3,65% y el tipo marginal de crédito en el 3,9%. El BCE ya había decidido en primavera reducir la diferencia entre el tipo de depósito y los otros dos tipos de interés oficiales. Según el BCE, cuanto menor sea la brecha, más estable será el ti-

haya bajado un 0,6%, del 4,25% al 3,65%. Es decir, que la bajada ha sido más que considerable. Si los bancos vuelven a utilizar la «ventana principal», el BCE podrá controlar mejor los tipos de corto plazo, reduciendo la volatilidad y estabilizando las condiciones

de financiación en la eurozona. Este ejercicio de vuelta al manual clásico de política monetaria es, en realidad, mucho más que un ajuste técnico. Se trata de un intento deliberado de normalizar la política monetaria, alejándose de las herramientas extraordinarias que definieron la última

bles, aunque en retirada progresiva, y el BCE to. Los mercados ya han descontado en gran son del 2,9% y del 2,8% para la generaly subyacente, respectivamente. Para 2025 las tasas medias anuales previstas son del 2,1% y del 2,2%», apuntan. Esto supone que ni este año ni el próximo se conseguirá en media bajar del 2%, pero estaremos muy cerca.

Si estas proyecciones se cumplen, esto garantizaría que los salarios suban por encima de la inflación, lo que permitirá a los trabajadores ganar poder adquisitivo. Así lo aseguró también el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien celebró que «los salarios van a subir por encima de los precios tanto este año como el próximo».

Esto será así, al menos, para los que estén protegidos por convenios colectivos y siempre y cuando se pacten revalorizaciones salariales en línea con lo que han recomendado patronales y sindicatos en su V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), en vigor para el periodo 2023-2025.

Según este documento acordado, la subida salarial recomendada tanto para este año como para el próximo era del 3%.

Aún así, la ganancia de poder de compra que experimentarían los salarios que se actualicen conforme a este porcentaje no será suficiente para recuperar el terreno perdido en los años anteriores. Especialmente en 2022, cuando la inflación promedio en España fue del 8,4%, más de cinco puntos superior a lo que subieron los sueldos en el país.

Fernando Luján, vicesecretario de política sindical de UGT, señaló ayer que «la negociación colectiva está respondiendo con un aumento en los convenios registrados en 2024 que alcanza el 4%, casi un punto por encima de la media que se ha incrementado el nivel general de los precios», pero advirtió de que «también se sigue produciendo un incremento significativo en los márgenes de beneficios, responsables en gran medida del repunte inflacionista de los años anteriores, y que, según el Observatorio de Márgenes, en la primera parte del año se sitúan en el 13,1%, 6 décimas más que hace un año». Por esta razón piden que los salarios «sigan progresando», lo que unido a la bajada de los tipos de interés que ya está llevando a cabo el BCE ayudará a mejorar el bienestar de los trabajadores y a apuntalar el crecimiento económico.

# Subida salarial superior a la de los precios

La moderación de la inflación permitirá una recuperación de poder adquisitivo

tán complicando que la inflación

baje, el índice subyacente – que no

los tiene en cuenta por ser más vo-

látiles– se sitúa en cotas aún más

altas: en agosto en el 2,7%, tal y co-

mo había adelantado el INE, sólo

una décima por debajo del nivel

de julio. A este indicador le está

costando mucho más bajar hacia

el objetivo del 2% y, como han ad-

vertido los expertos, es el verda-

deramente importante para deter-

minar la política monetaria de los

bancos centrales, que podrían fre-

nar un poco el ritmo de bajadas.

España parece apuntar a que en

promedio la subida de precios es-

te año se quedará por debajo del

3% respecto a 2023. Funcas actua-

lizó ayer mismo su previsión has-

prevé que suba la inflación

general en promedio en 2024.

La moderación de la inflación en

#### ALEJANDRA OLCESE MADRID

La inflación va moderándose progresivamente y ya se encuentra en el 2,3% a cierre de agosto, según confirmó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de su menor valor desde julio de 2023 y supone una reducción de cinco décimas respecto al nivel de julio.

El índice se aproxima así al valor seguro del 2% que persigue el Banco Central Europeo y en el que ha basado su política de subida de tipos de interés hasta que en junio cambió de dirección. Aunque la Eurozona todavía no ha llegado a ese 2% -en agosto estaba en el 2,2%-, la política monetaria y sus efectos actúan como un transatlántico: hay que empezar a girar mucho antes de llegar al obstáculo con el que chocarse, de ahí que el BCE ya haya empezado a bajar los tipos pese a que el objetivo de inflación no se ha conseguido todavía.

La moderación en el caso de España se traslada a casi todos los bienes y servicios de consumo. Los alimentos y bebidas no alcohólicas, por ejemplo, fueron en agosto un 2,5% más caras que el año anterior, la tasa de inflación más baja para este grupo en casi tres años. Ahora lo que preocupan son los servicios - especialmente los turísticos-, que son los que están tirando al alza de los precios, tanto aquí como en el resto del continente.

En agosto, restaurantes, cafés y hoteles registraron en España una inflación interanual del 4,6%, animados también por el tirón de la demanda gracias a la llegada de turistas extranjeros y a la afluencia a los principales destinos vacaciones de viajeros nacionales. Fueron el tipo de producto que más subió de toda la cesta de consumo y encadenan siete meses consecutivos superando las subidas de precio de la cesta de la compra.

Dado que ya no son los alimentos frescos ni la energía lo que es-

Hace unos meses estimaba que el alza fuera del 3,2%. ta dejarla en el 2,9% desde el 3,2% en que la habían situado en su últimas previsiones. «Para incorporar los últimos datos y en un escenario de precio del petróleo menor a lo estimado, Funcas ha revisado a la baja las previsiones de inflación. La previsión para la tasa media anual de 2024 se rebaja desde el 3,2% hasta el 2,9%, y la subyacente desde el 3,1% hasta el 3%. Cabe señalar que a partir de octubre se registrará un ascenso de ambas tasas interanuales, debido a la reversión parcial de las bajadas del IVA de los alimentos, y de efectos escalón al alza en los productos energéticos. Así, las tasas interanuales esperadas para diciembre

reduciendo el diferencial entre los distintos tipos de interés y, en particular, acercando más el tipo principal al de la facilidad de depósito. ¿Para qué? Para hacer que las operaciones principales de financiación (las del manual) sean más atractivas para los bancos y devolver al BCE su capacidad de influir directamente en los tipos de interés del mercado. En lenguaje llano, ha sido el tipo de la facilidad de depósito el que ha bajado un 0,25% para colocarse en el 3,90% Las nuevas reglas hacen que el tipo principal de referencia (el que siempre sale en prensa)

década, como las compras masivas de bonos. Estas herramientas siguen disponiquiere que su principal instrumento vuelva a ser su tipo de refinanciación. Para los consumidores, este ajuste de tipos podría significar un alivio progresivo en las hipotecas a tipo variable, aunque no será inmediamedida el recorte y el Euribor -el índice de referencia para muchas hipotecas-refleja este movimiento. Sin embargo, esto tarda algo en verse en el coste de los préstamos.

Francisco Rodríguez Fernández es catedrático de Economía de la Universidad de Granada y economis ta sénior de Funcas.

Si la maniobra funciona, podrán recupe-

rarse aquellas páginas importantes de los

presenciando el principio del fin de una era

estable. Este mundo no deja de sorprender-

nos, no obstante, y siempre existe la posibili-

de intervenciones masivas y el regreso de

una política monetaria más predecible y

dad de devolver el manual al cajón.

libros de texto y, así, podríamos estar



Protestas contra el turismo masivo en Palma de Mallorca durante este verano. JAIME REINA / AFP

# Los 91 aspirantes por habitación de Palma: «Puedo pedir lo que sea»

La crisis de la vivienda se refleja en una ciudad en la que ya se ofertan hasta sofás

#### CLARA ROJAS MADRID

La dificultad para encontrar vivienda en España llega ya más allá del alquiler y se refleja también en la oferta de habitaciones, especialmente en zonas tensionadas como Palma de Mallorca. A nivel nacional, la competencia por alquilar habitaciones en viviendas compartidas se ha elevado un 15% en el segundo trimestre de 2024 respecto al mismo periodo de 2023, con una media de 23 personas interesadas por anuncio frente a las 20 que había el año pasado, según los datos del portal inmobiliario Idealista. La ciudad que se coloca a la cabe-

za de la lista en número medio de demandantes es la mencionada Palma de Mallorca, con 91 personas interesadas por cada habitación publicada, lo que se traduce en un crecimiento del 46%. El año pasado, para los mismos meses, se contabilizaba una media de 62.

«Es difícil», resume Rodrigo Royo, agente inmobiliario en Palma. «La demanda se siente en habitaciones, pisos, lo que sea», añade, antes de calcular entre 10 y 15 interesados diarios en uno de sus anuncios, una habitación. En su caso, encuentra el problema en el aumento continuo

de la población en la isla, y cuenta que muchos residentes que llegan a una vivienda alquilada no quieren abandonarla después por miedo a perderla. Rodrigo, con varios inmuebles ofertados, no considera que el problema sea el precio, porque este varía en función del tipo de vivienda, sino la escasez de esta. «Con la cantidad de impuestos que nos cobran, debería invertirse más en vivienda pública», opina.

«Puedes alquilar al precio que tú quieras», cuenta Joaquín Requena. Este particular, que alquila varias habitaciones en la isla (con una horquilla de precios de entre 800 y 1200 euros), afirma que existe una gran demanda independientemente de los precios y calcula que ha podido recibir tres o cuatro contactos semanales a su anuncio. Desde su punto de vista, valora la situación inmobiliaria de la isla como «lamentable», porque los clientes están dispuestos incluso a arrendar camas por 500 euros, pero achaca este efecto a la temporalidad, y cree que la demanda disminuirá tras el verano.

La estación también ha tenido su impacto en el anuncio de la habitación de Victoria, que afirma que hasta finales de agosto recibía hasta dos llamadas diarias. «Es una barbaridad lo que se pide», opina sobre la situación inmobiliaria en la isla, ejemplificándolo con anuncios de conocidos con habitaciones sin amueblar por las que piden cerca de 600 euros. «En estos momentos, he oído que en Palma se alquilan hasta so-

#### En Madrid hay un 39% más de interesados por cada habitación

#### Bilbao pasa de 29 personas por oferta en 2023 a 39 en 2024

fás». Sobre la situación actual, no cree que se vaya a resolver a corto plazo, porque «no es solo turismo, también hay extranjeros que se vienen a vivir, y económicamente son más solventes», lo que facilita que los precios crezcan y no siempre acompañados de la oferta de vivienda. «A más escasez, más demanda», concluye.

Además de Palma de Mallorca, según Idealista la competición por un anuncio de alquiler también ha crecido con fuerza en Madrid: un 39% respecto a 2023 (ahora son 23 las personas interesadas por habitación en alquiler, frente a las 17 del año anterior). En Barcelona la media se ha reducido en un 8% el interés por cada anuncio (31 interesados por habitación, cuando en 2023 la media se ubicaba en 33 demandantes).

Por su parte, Bilbao (con un aumento del 66%, ha pasado de 29 interesados en 2023 a 39 en 2024), y San Sebastián (creció un 42%, de 46 a 65 demandantes) se enmarcan también entre las que cada vez tienen más interesados. En Sevilla el crecimiento ha sido del 23% (ahora la media está en 17 interesados por anuncio), mientras que, sin salir de esta Comunidad Autónoma, Málaga se ha quedado en el 9%, con 47 demandantes por anuncio.

Melilla y Castellón, con solo cinco contactos promedio por cada anuncio, son las ciudades donde menos personas tienen que competir por cada habitación que sale al mercado.

#### «No necesitamos batir más récords de turistas»

Málaga y Sevilla vuelven a presionar a la Junta y al Gobierno para que regulen la tasa

#### TERESA LÓPEZ PAVÓN SEVILLA

La Junta de Andalucía había dado el debate por cerrado pero los alcaldes de Málaga y Sevilla, ambos del PP, han decidido mantener la presión sobre el Gobierno andaluz y también sobre el Gobierno central para exigir que se regule una tasa que permita obtener financiación extraordinaria para compensar los efectos de la presión turística sobre los servicios y la vida de la ciudadanía, in-

cluido el aumento de los precios del alquiler.

El sevillano José Luis Sanz y el malagueño Francisco de la Torre aprovecharon ayer un foro informativo organizado por la Fundación Cámara de Sevilla en la capital andaluza para volver a reclamar una tasa turística que permita a los ayuntamientos contar con recursos extraordinarios para afrontar el sobrecoste de los servicios. Y lo hicieron en presencia del consejero de Turismo, Arturo Bernal, que hasta la fecha se ha mostrado radicalmente contrario a cobrarle a los viajeros una tasa por pernoctar en establecimientos turísticos.

«No necesitamos batir más récords de visitas», afirmó de la Torre, que considera que una tasa turística es, no sólo una vía de financiación, sino también una forma de proteger el turismo frente al rechazo que empieza a generar entre los ciudadanos que no se benefician directamente de su impacto económico.

El alcalde de Málaga cree que la tasa aplicada a los pisos turísticos podría servir para recaudar fondos para promover alquileres sociales o conceder ayudas a las familias que han visto cómo la presión turística ha encarecido la vivienda. De la Torre cree que Málaga y Andalucía no necesitan más viajeros sino un tu-

rismo de más calidad, «con más hoteles de cinco estrellas».

También el alcalde de Sevilla reclamó un «instrumento de financiación extraordinario» que permita disponer de más medios para rehabilitar o mantener el patrimonio de la ciudad, además de recordar la necesidad de limitar el crecimiento de las viviendas de uso turístico.

El aumento de la presión de los alcaldes de Sevilla y Málaga se produjo tras un verano de máximos, en el que los aeropuertos de Málaga y Sevilla han cerrado el mejor agosto de su historia, con récords tanto en la cifra de operaciones como de viajeros respecto a 2023.

# Más Transporte Público

Sánchez y el ministro de Transportes, ayer, en la presentación de una campaña de fomento del transporte público. EUROPA PRESS

# El giro de España con los aranceles a China causa malestar en Bruselas

La UE considera que es una decisión interesada y que debilita su posición negociadora

#### DANIEL VIAÑA BRUSELAS

El volantazo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los aranceles a los coches eléctricos fabricados en China ha generado un sensible malestar en Bruselas. Públicamente, se apunta que «la Comisión es responsable de la política comercial», tal y como recordó ayer el portavoz de Comercio y Agricultura, Olof Gill. Y en privado se va todavía más allá, reconociendo que el giro de Sánchez «debilita» la posición negociadora de la Unión Europea.

«Hay que seguir el dinero», insisten fuentes comunitarias, en referencia a que el cambio de opinión del presidente de España tiene como objetivo atraer inversiones chinas y, en concreto, una posible planta de ensamblado de coches de MG.

La Comisión Europea decidió imponer a los vehículos eléctricos fabricados en China unos aranceles adicionales de entre el 36% y el 9%, que se suman al 10% que ya se aplicaba. Lo hizo después de una investigación en la que determinó que las ayudas que recibían los fabricantes por parte del Gobierno chino les permitían acceder al mercado europeo con unos precios mucho más bajos, un 20% menos de media. «Competencia desleal», resumió Bruselas.

 $Ante \, esto, los \, exportadores \, chinos$ han realizado propuestas a las autoridades para eliminar esos aranceles adicionales, pero la Comisión considera que son insuficientes. «Nuestro examen se ha centrado en determinar si estas ofertas eliminarían los efectos perjudiciales de las subvenciones identificadas en nuestra investigación, y si estos compromisos de precios podrían supervisarse y aplicarse eficazmente. Hemos llegado a la conclusión de que ninguna de las ofertas cumplía los requisitos», ha ex-

Las negociaciones entre ambas partes, por lo tanto, están totalmente activas con el horizonte temporal del 4 de noviembre. Tanto es así, que el próximo 19 de septiembre el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, se reunirá en Bruselas con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis. Y lo hará después del marcado giro de Sánchez.

#### **MAYORÍA DE 15 PAÍSES**

El peso de España -segundo fabricante de vehículos en el Viejo Continente- es relevante por sí mismo. Pero es que, además, el cambio se suma a las reticencias que también ha mostrado Alemania y eso ya suponen palabras gruesas.

Por ahora, la posibilidad de dar marcha atrás en la decisión está lejos, ya que para eso sería necesario que se pusiesen de acuerdo 15 países que representan el 65% de la población de la UE. Pero el ruido va en aumento. Mucho.

Durante la última jornada de su visita a China, Sánchez fue «franco». «Tenemos que reconsiderar nuestra posición [respecto a los aranceles], todos nosotros. No solo los Estados miembros, sino también la Comisión», apuntó. «No necesitamos otra guerra, en este caso una comercial.

#### AYUDAS A LA 'BICI'

40 MILLONES. Sánchez lanzó ayer una iniciativa para fomentar el transporte que pasa por destinar 40 millones de euros de ayudas para incentivar el uso de las bicicletas. La mitad de este montante será para extender los servicios públicos y abaratar los existentes

BICI ELÉCTRICA. Los otros 20 millones irán destinados a incentivar la compra de bicicletas eléctricas para particulares y empresas de reparto y

Creo que necesitamos tender puentes entre la UE y China, y desde España seremos constructivos e intentaremos encontrar ese compromiso», añadió, en una comparecencia en la que mostró un tono muy conciliador e, incluso, alabó abiertamente los vehículos fabricados en China.

«Son de matrícula de honor y francamente avanzados. Las grandes marcas europeas tienen que aprender mucho de esas tecnologías y avances producidos por las chinas», llegó a afirmar.

La de MG es la última inversión del gigante asiático por la que puja nuestro país. Meses atrás, se confirmó el desembarco de Omoda (del grupo Chery) en Barcelona, donde empezará a ensamblar sus coches en 2025. Asimismo, Envision está levantando ya su planta de baterías en Navalmoral de la Mata (Cáceres). Sí, la misma corporación que anunció durante el viaje de Sánchez otra macroinversión en nuestro país: 905 millones de euros para una planta de hidrógeno verde.

En su cambio de parecer, España no está sola. Alemania también se encuentra entre los reacios a los aranceles a los eléctricos made in China. Entre los favorables a ellos, la posición tampoco es férrea, pues tanto Italia como Francia se dejan querer y estarían encantadas de acoger a los fabricantes chinos en su suelo.

#### Aena bate récord de pasajeros en agosto

#### EL MUNDO MADRID

Los aeropuertos de la red de Aena en España alcanzaron un nuevo récord de pasajeros, operaciones y mercancías en los ocho primeros meses del año, tras cerrar el mejor verano de su historia, según informó este jueves.

Hasta agosto, pasaron por los aeropuertos de Aena casi 208,2 millones de viajeros, un 10,1 % más que en el mismo período de 2023; se registraron 1,7 millones de movimientos de aeronaves, un 8 % más; y se transportaron 815.874 toneladas de mercancía, un 19,8 % más, según recoge la Agencia Efe.

En el periodo que transcurre desde el 1 de junio al 31 de agosto, los aeropuertos españoles de Aena gestionaron cerca de 93,5 millones de pasajeros, un 8,5 % más que un año antes; 753.441 operaciones, un 7,9 % más; y se han transportado 313.131 toneladas de mercancías, lo que supone un incremento del 22 %.

Así, el verano de 2024 (entre el 1 de junio y el 31 de agosto) se consolida como «el mejor en la historia de Aena en pasajeros, operaciones y mercancías»

Además, este volumen histórico de pasajeros transcurrió sin disrupciones operativas relevantes en los aeropuertos, ha destacado el gestor aeroportuario.

Sólo en agosto, Aena recibió a más de 32 millones de pasajeros, un 7,4 % más que en el mismo mes de 2023; gestionó 254.137 movimientos de aeronaves, un 7,7 % más; y se transportaron 104.435 toneladas de mercancía, un 20,3 % más.

Del total de pasajeros de agosto, 32 millones fueron comerciales, de los que cerca de 22,6 millones viajaron en vuelos internacionales, un 9,6 % más; mientras que casi 9,5 millones lo hicieron en rutas nacionales, un 2,7 % más.

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró el mayor número de pasajeros en el octavo mes del año, con cerca de 6,1 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 9,2 %. Le siguen los aeropuertos Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 5,4 millones (+8,9 %); Palma de Mallorca, con 4,6 millones (+5 %); Málaga-Costa del Sol, con casi 2,7 millones (+9,6 %) y Alicante-Elche Miguel Hernández, con cerca de 2 millones (+15,3 %).

En lo que va de año, ocho aeropuertos están registrando el mayor número de pasajeros en su historia a estas alturas del año, mientras que, si se cuenta el mes de agosto únicamente, 14 de estas instalaciones batieron su récord de operaciones.



| -f              | ÚLTIMA     | VARIACIÓN DIARIA |       | AY      | 'ER     | VARIACIÓN AÑO % |        |
|-----------------|------------|------------------|-------|---------|---------|-----------------|--------|
| TÍTULO          | COTIZACIÓN | EUROS            | %     | MIN.    | MÁX.    | ANTERIOR        | ACTUA  |
| Acciona         | 125,300    | -0,100           | -0,08 | 125,300 | 127,900 | -16,55          | -6,00  |
| Acciona Ener    | 21,860     | -0,060           | -0,27 | 21,860  | 22,460  | -18,68          | -22,15 |
| Acerinox        | 9,045      | 0,120            | 1,34  | 8,965   | 9,100   | 30,36           | -15,11 |
| ACS             | 40,520     | 0,100            | 0,25  | 40,260  | 41,020  | 68,56           | 0,90   |
| Aena            | 189,500    | 1,500            | 0,80  | 188,500 | 190,200 | 50,73           | 15,48  |
| Amadeus         | 62,440     | 0,180            | 0,29  | 62,440  | 63,140  | 37,85           | -3,76  |
| ArcelorMittal   | 20,160     | 0,465            | 2,36  | 20,000  | 20,350  | 6,83            | -21,45 |
| B. Sabadell     | 1,830      | 0,030            | 1,64  | 1,808   | 1,843   | 32,59           | 64,38  |
| B. Santander    | 4,327      | 0,081            | 1,90  | 4,270   | 4,353   | 43,52           | 14,47  |
| Bankinter       | 8,024      | 0,074            | 0,93  | 7,924   | 8,030   | 3,21            | 38,44  |
| BBVA            | 9,068      | 0,174            | 1,96  | 8,956   | 9,116   | 62,22           | 10,24  |
| CaixaBank       | 5,474      | 0,140            | 2,62  | 5,394   | 5,474   | 17,92           | 46,91  |
| Cellnex Telecom | 36,150     | 0,030            | 0,08  | 36,130  | 36,700  | 15,54           | 1,37   |
| Colonial        | 6,220      | 0,070            | 1,14  | 6,180   | 6,255   | 19,35           | -5,04  |
| Enagás          | 13,770     | -0,200           | -1,43 | 13,770  | 14,090  | 17,63           | -9,79  |
| Endesa          | 19,720     | 0,045            | 0,23  | 19,695  | 19,860  | 19,18           | 6,83   |
| Ferrovial Se    | 37,340     | -0,080           | -0,21 | 37,240  | 37,860  | 14,12           | 13,08  |
| Fluidra         | 21,080     | -0,280           | -1,31 | 20,860  | 21,740  | 37,02           | 11,83  |

| TÍTULO            | ÚLTIMA     | VARIACIÓN DIARIA |       | AYER   |        | VARIACIÓN AÑO % |        |
|-------------------|------------|------------------|-------|--------|--------|-----------------|--------|
|                   | COTIZACIÓN | EUROS            | %     | MIN.   | MÁX.   | ANTERIOR        | ACTUAL |
| Grifols           | 10,020     | 0,212            | 2,16  | 9,730  | 10,020 | 43,50           | -35,17 |
| IAG               | 2,312      | 0,022            | 0,96  | 2,242  | 2,325  | 29,85           | 29,81  |
| Iberdrola         | 13,285     | -0,075           | -0,56 | 13,260 | 13,435 | 18,77           | 11,92  |
| Inditex           | 49,820     | 1,440            | 2,98  | 48,890 | 49,890 | 67,59           | 26,35  |
| Indra             | 16,710     | 0,210            | 1,27  | 16,650 | 16,880 | 36,11           | 19,36  |
| Logista           | 28,000     | 0,300            | 1,08  | 27,840 | 28,000 | 18,03           | 14,38  |
| Mapfre            | 2,258      | 0,018            | 0,80  | 2,246  | 2,268  | 20,23           | 16,21  |
| Merlin Properties | 11,410     | 0,050            | 0,44  | 11,360 | 11,570 | 23,66           | 13,42  |
| Naturgy           | 22,960     | -0,040           | -0,17 | 22,900 | 23,140 | 17,57           | -14,96 |
| Puig Brands B     | 19,800     | -0,200           | -1,00 | 19,790 | 20,600 |                 |        |
| Redeia            | 17,310     | -0,130           | -0,75 | 17,310 | 17,520 | 3,73            | 16,10  |
| Repsol            | 11,795     | 0,170            | 1,46  | 11,715 | 11,920 | 0,69            | -12,30 |
| ROVI              | 73,800     | -1,300           | -1,73 | 73,650 | 76,700 | 74,39           | 22,59  |
| Sacyr             | 3,116      | 0,006            | 0,19  | 3,104  | 3,160  | 31,74           | -0,32  |
| Solaria           | 11,700     | -0,010           | -0,09 | 11,700 | 12,380 | 8,70            | -37,13 |
| Telefónica        | 4,214      | 0,003            | 0,07  | 4,186  | 4,230  | 17,09           | 19,24  |
| Unicaja Banco     | 1,161      | 0,012            | 1,04  | 1,150  | 1,173  | -5,39           | 30,45  |
|                   |            |                  |       |        |        |                 |        |

# ANUNCIOS OFICIALES BORME, BOE, BOCM, PRENSA Convocatoria Juntas, Reducciones de Capital, Fusiones, Transformaciones de sociedades, etc **MUNDO** 91 571 20 89 publicidadaviso@gmail.com



#### SI QUIERES **PUEDES**

PRACTICA DEPORTE **ADAPTADO INCLUSIVO** 

CON FUNDACIÓN **TAMBIEN** 



91 384 50 09

# Ávila y Pontevedra: dónde ha subido más salir a cenar

Junto con Baleares son las provincias en las que más se han encarecido desde el Covid los hoteles, restaurantes y cafeterías

#### ALEJANDRA OLCESE MADRID

Los restaurantes, hoteles y cafés han desbancado a los alimentos y bebidas no alcohólicas como el grupo de bienes y servicios de consumo con mayores subidas de precio y lleva siendo así siete meses. En agosto, estos servicios tan ligados al sector turístico fueron un 4,6% más caros que hace un año y, desde antes que irrumpiera la pandemia a finales de 2019, acumulan un encarecimiento

Según los datos de inflación del Instituto Nacional de Estadística publicados ayer, las provincias de España donde más se ha encarecido alojarse en un hotel, ir a cenar, comer a un restaurante o tomar algo en un bar o cafetería son Ávila, Pontevedra y Baleares.

Son las únicas tres en las que la subida acumulada respecto a niveles prepandemia supera el 30%; concretamente es del 34%, 33,6% y 30%, respectivamente. Le siguen Orense y Málaga, con incrementos del 27,8% y 27,7% en estas partidas.

En el lado opuesto se sitúa Ceuta, la provincia en la que menos ha subido hacer este tipo de plan, caracterizada también por atraer a menos turistas: tan sólo un 12,2%; junto con Teruel (+15,3%), Tarragona (+17%) y, curiosamente, Madrid (+20%), a pesar del tirón de la hostelería en la capital. Bien es cierto es que cuanto más grande es una provincia mayor suele ser el nivel de competencia - más bares, restaurantes y hoteles hay para elegir-, lo que a su vez fomenta que los precios sean más competitivos y su-

El auge del turismo -tanto nacio-

#### ¿CUÁNTO MÁS CARO ES IR A CENAR O ALOJARSE EN UN HOTEL?

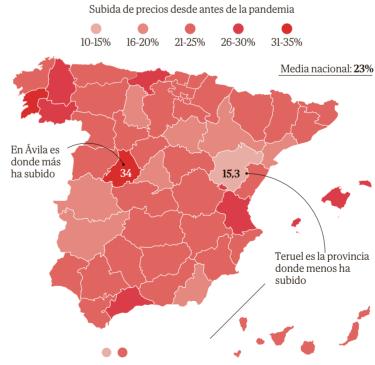

FUENTE: INE

nal como extranjero, con la llegada prevista de 100 millones de foráneos este año- está contribuyendo a que alojamientos y hostelería eleven sus precios, una tendencia que se está observando también en otros países de la Unión Europea.

En el caso de España, en algunas zonas los precios están llegando a unos niveles que podrían acabar por agotar el propio modelo. Es el caso de Baleares, donde este verano muchos viajeros y residentes se han quejado de unos precios desorbitados pensados para el turista extranjero que tiene más poder ad-

EL MUNDO

En términos generales, no obstante, la subida de precios ha estado en línea con la registrada otros

«En cuanto a los servicios, se elevó una décima porcentual hasta el 3,5%, impulsada por los paquetes turísticos, vuelos nacionales y alojamientos turísticos. No obstante, los incrementos de precios registrados en los meses de julio y agosto en este grupo están en línea con la media histórica en dichos meses, lo que podría indicar una moderación de las tensiones inflacionistas», apunta Funcas.

Desde hace meses, la mayor preocupación de los bancos centrales no es que suban los alimentos sino que son los servicios los que están ofreciendo resistencias a la baja en la inflación. Se trata de una tendencia sostenida por el mantenimiento de los niveles de consumo, a su vez apoyados en la conservación de los niveles de renta por el buen comportamiento del empleo y los salarios, y por la subida de las pen-

El incremento de los tipos de interés ha llevado a los hipotecados y endeudados a ajustarse el cinturón pero las familias han preferido sacrificar otro tipo de gasto antes que el ocio.

Desde la pandemia, expertos como los de BBVA Research han advertido de que se ha producido un cambio de preferencias por parte de los consumidores, que anteponen ahora el gasto en servicios (principalmente en ocio, incluyendo aquí salir a tomar algo o a cenar) que la adquisición de bienes, como ropa y calzado o productos electrónicos. Este cambio de preferencias se refleja también en la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, que muestra que cada vez se destina una mayor parte del presupuesto familiar al ocio en detrimento, por ejemplo, de la moda.

Al mantenerse los niveles de consumo las empresas pueden permitirse elevar sus precios finales y poder asumir las subidas salariales pactadas, que ya empiezan a superar las de los precios. No obstante, a medida que la subida de los tipos de interés empiece a hacer mella en el poder de compra de las familias el consumo podría ralentizarse y los precios, moderarse.

Para los próximos meses se esperan repuntes puntuales pero la tendencia general es a un descenso de la inflación hasta alcanzar niveles del 2% en 2026.

#### La Casa de los Kioskeros

#### IFEMA MADRID / FRUIT ATTRACTION



Imagen de la presentación, ayer, de la próxima edición de Fruit Attraction. De izqda. a dcha.: María José Sánchez, directora del salón; Teresa Astolfi, delegada de la Junta de Andalucía en Madrid; Daniel Martínez, vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid; José Miguel Herrero, director general de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; Salomé Martínez Aparicio, directora adjunta de Industria Alimentaria del ICEX, y José María Pozancos, director general de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex).

# El sector hortofrutícola español exhibe su músculo

**Por Jaime Vicioso** 

a favorable evolución del negocio hortofrutícola español quedará re-Iflejada en los registros que alcanzará Fruit Attraction 2024. Esa fue la idea más repetida durante la presentación del que ya es el evento más importante de la industria a nivel internacional, cuya próxima edición se celebrará en Ifema Madrid entre el 8 y el 10 de octubre. En el acto, celebrado ayer en el recinto ferial, Daniel Martínez, vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid, remarcó con insistencia los números que harán de esta una edición récord: «La feria volverá a mostrar su fortaleza internacional, ocupando por primera vez en sus 15 años de historia 10 pabellones del recinto, en los que se darán cita 2.146 empresas expositoras de 56 países distintos». A esto hay que sumarle las previsiones de asistencia de la organización, que «estima la llegada de 100.000 profesionales de 145 nacionalidades»

Martínez reiteró la correlación existente entre el crecimiento de Fruit Attraction y la

Fruit Attraction aprovechará el buen momento de la industria para celebrar una edición récord: 10 pabellones, 2.146 empresas expositoras y unas previsiones de asistencia de 100.000 profesionales buena salud de la industria hortofrutícola. Pero también se remontó a las complicaciones iniciales a las que tuvo que hacer frente el evento en su primera edición, allá por 2009. En aquella época «comenzó una larga crisis económica mundial», añadió, que no ha impedido a Fruit Attraction «convertirse en una referencia global para el sector y en uno de los embajadores más emblemáticos de Madrid y España».

Inició en esa misma idea, José María Pozancos, director general de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), entidad que organiza Fruit Attraction junto a Ifema Madrid. Pozancos señaló varias claves que explican el crecimiento del sector y, en consecuencia, de la feria. En primer lugar, «la variada oferta hortofrutícola española, que, tras varios años de estancamiento, ha alcanzado los seis millones de toneladas exportadas durante el primer semestre del año, lo que supone un crecimiento del 6%».

Además, destacó el gran alcance del producto nacional en el exterior en términos cualitativos, «lo que le permite ser competitivo tanto dentro de la Unión Europea (UE) como en terceros países». Eso repercute de forma muy positiva en el evento, convirtiéndolo en «un centro de negocios para profesionales de todo el mundo». Por último, quiso subrayar la importancia de la industria y los servicios dentro del sector y que, subrayó, «representan el 30% de Fruit Attraction».

#### Alimentos de calidad

A la presentación del salón también asistieron María José Sánchez, directora de Fruit Attraction; Salomé Martínez Aparicio, directora adjunta de Industria Alimentaria del ICEX; Teresa Astolfi, delegada de la Junta de Andalucía en Madrid, y José Miguel Herrero, director general de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este último, además de poner el énfasis en la posición de España como «primer productor hortofrutícola de la UE y cuarto del mundo en volumen de exportaciones», insistió en la oportunidad que supone Fruit Attraction para «crear una imagen de país asociada a los alimentos de calidad».

En esta edición, la región invitada será Andalucía, una comunidad autónoma que, como apuntó la delegada de la Junta en Madrid, «mantiene un firme compromiso con el desarrollo del sector». De hecho, continuó Astolfi, «se ha registrado un récord de las exportaciones hortofrutícolas, llegando a recaudar 7.770 millones de euros durante los cinco primeros meses de este año». Estos números consolidan la posición de Andalucía como «la mayor suministradora de la UE». El cartel de invitados a Fruit Attraction lo completarán dos países asiáticos: China y Arabia Saudí.

#### **DEPORTES**



El director general de LaLiga, Javier Gómez, presenta el Límite de Coste de Plantilla Deportiva, ante el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y varios periodistas, ayer. JAVIER LIZÓN / EFE

# El Sevilla se desploma

#### **FÚTBOL.** Tiene el límite salarial más bajo del fútbol profesional: 2,4 millones / En febrero disponía de 152 millones

#### LUIS NÚÑEZ-VILLAVEIRÁN MADRID

El Sevilla llevaba todo este siglo terminando la Liga en el top ten. Hubo años, incluso, en los que llegó a coquetear con los aspirantes al título. Sin embargo, en las tres últimas temporadas, su guerra es otra y su status, tanto deportivo como económico, también. El club hispalense salvó la temporada 2022/23 con una Europa League tan impactante, era la séptima, como inesperada. Eso le permitió mantener un límite salarial acorde a la historia y entidad del club. Finalizado el último mercado de invierno, el Límite del Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) del equipo hispalense ascendía a 152 millones, el cuarto de LaLiga EA Sports.

En este primer control del organismo que rige los clubes, la situación del equipo que preside Jose María del Nido Carrasco es muy diferente. En el acto de presentación de los costes de la plantilla en la sede de LaLiga Business, tanto Javier Gómez, director general de LaLiga, como Javier Tebas, presidente, destacaron la delicada situación de la institución andaluza. Según cifras proporcionadas por el organismo, el LCPD del Sevilla es de 2,499 millones de euros, lo que supone la cantidad más baja de los 42 clubes profesionales. Sólo el Huesca, que disputa LaLiga Hypermotion, se acerca a esa cifra, con 30.000 euros más.

El presidente de LaLiga quiso puntualizar que Europa es clave en la confección de los presupuestos de los grandes clubes. «No entrar en Champions supone 70 millones de euros», aducía Javier Tebas. A nivel doméstico, además, el Sevilla finalizó undécimo la temporada 2021/22 y décimo tercero la 23/24. En la primera estuvo cinco jornadas en los puestos de descenso y en la segunda, tres.

El Sevilla es uno de los nueve clubes que está excedido en su límite salarial entre las dos categorías

Esa pérdida se debe a la no clasificación para la Champions y a su pobre Liga

El Madrid sigue líder destacado y el Barcelona ha duplicado su margen profesionales del fútbol español. El Espanyol, el segundo equipo con menor límite de LaLiga EA Sports con 8,7 millones, y el Barcelona son otros que también están sobrepasan. Lo mismo ocurre con Getafe, Levante, Almería, Granada, Oviedo y Huesca. Estar excedido significa que sólo se puede reinvertir un 50% de los ingresos o ahorros que consiga el club en nuevas incorporaciones o un 60% si el coste del jugador no excede del 5% de la plantilla del equipo.

No obstante, como ayer explicaron desde LaLiga, hay excepciones que permiten inscribir a jugadores pese a no cumplir esa regla, como es el artículo 77 del reglamento de control financiero de LaLiga que se refiere a la baja de larga duración de un jugador y al que se ha acogido el Barcelona para inscribir a Dani Olmo por la ausencia de Christensen.

LaLiga no exige que la reducción del límite sea inmediato, pese a que el Barça, por ejemplo, haya conseguido quedarse cerca del 1/1 (un balance de gastos e ingresos equilibrado) en apenas siete meses. De 204 millones en invierno de 2024, a los 426 actuales tras las ventas de Dembelé, Kessié y Julián Araujo, entre otros. El Sevilla, por su parte, se ha desprendido de En Nesyri, Ocampos y Acuña por un montante total cercano a los 28 millones de euros. Se habla de que el exceso de la entidad sevillista podría rondar los 100 millones de euros.

#### LA TABLA

#### PRIMERA DIVISIÓN.

Límite salarial de los clubes, en millones de euros.

- 1. R. Madrid: 754.894.
- **2.** Barcelona: 426.427. **3.** Atlético: 310.745.
- **4.** R. Sociedad: 159.259.
- **5.** Villarreal: 135.860.
- **6.** Betis: 108.990.
- **7.** Athletic: 100.818. **8.** Girona: 94.464.
- **9.** Celta: 77.570.
- 10. Valencia: 74.608.
- 11. Mallorca: 58.841. 12. Osasuna: 51.862.
- **13.** Rayo: 45.371.
- **14.** Valladolid: 41.836. **15.** Las Palmas: 40.320.
- 16. Getafe: 39.172.
- 17. Alavés: 38.628.
- **18.** Leganés: 37.138. **19.** Espanyol: 8.789.
- **20.** Sevilla: 2.499.

#### LOS PRIMEROS DE SEGUNDA

- 1. Cádiz: 18.844.
- 2. Elche: 14.992.
- **3.** Deportivo: 13.451.
- 4. Oviedo: 12.530.
- 5. Racing: 12.257.6. Tenerife: 12.052.

E tion

La opción de entrar en la próxima Champions, a día de hoy, se antoja complicada. Es penúltimo en la liga.

En la otra cara de la moneda se sitúa un Real Madrid que domina desde hace unos años la tabla de límite de gasto. El club blanco ha conseguido desde el invierno aumentar en 27 millones su tope, de 727 millones ha pasado a 754 tras este mercado en el que ha firmado a Kylian Mbappé y a

Otro equipo que ha conseguido mejorar su LCPD ha sido el Atlético de Madrid. El verano ha sido el club español que más ha invertido en fichajes, con 185 millones. Pese a este gasto y a que sólo han podido vender por 94 millones de euros, el club gestionado por Miguel Ángel Gil ha conseguido aumentar su gasto máximo de plantilla, pasando de 303 millones a a 310. La Real Sociedad se afianza en el cuarto puesto con 159 millones. El Villarreal, con 135, cierra el top 5.

En LaLiga Hypermotion, el liderato corresponde al Cádiz (recién descendido), con un límite de 18,8 millones de euros. El tercer puesto lo ocupa el Deportivo de La Coruña. Los gallegos, recién ascendidos de Primera RFEF, con 13,4 millones, sólo se ven superados por el Elche, con 14,9.

El límite total de LaLiga Hypermotion se eleva hasta los 193 millones de euros, 14 más que la temporada pasada. En LaLiga EA Sports es de 2.608, 44 más que en la 2022/23.

Hugo Mallo (izqda.) en el saludo de los jugadores del Celta a las mascotas del Espanyol antes del partido. MOVISTAR

# El peor momento de Hugo Mallo

**TRIBUNALES.** El futbolista es condenado por abuso sexual por tocar los pechos a la mujer que ejercía de mascota del Espanyol

#### GERARD MELGAR BARCELONA

Hugo Mallo, ex capitán del Celta de Vigo, ha sido declarado culpable de un delito de abusos sexuales contra una mujer que ejercía de mascota del RCD Espanyol antes de un partido de Liga entre ambos equipos de la temporada 2018-19. El actual jugador del Aris de Salónica ha sido condenado a pagar una multa de 6.000 euros, además de indemnizar a la víctima con 1.000 euros, más intereses, por daño moral. El defensa gallego tocó los pechos a la persona caracterizada como la mascota Periquita en el saludo inicial del encuentro disputado en el estadio de Cornellà-El Prat el 24 abril de 2019.

«No se ha planteado como tesis alternativa, por ejemplo, un eventual o hipotético tocamiento absolutamente involuntario en esa zona del cuerpo cuando se quería hacer un abrazo a la mascota», señala el magistrado titular del Juzgado de lo Penal 19 de Barcelona en la sentencia que se hizo pública ayer.

El juez considera probado que, al llegar a la altura de la empleada del Espanyol, y «con la intención de satisfacer su ánimo libidinoso y de menoscabar la indemnidad sexual» de la mujer, Hugo Mallo «le metió las manos por debajo del disfraz y le tocólos pechos, viéndose obligada ella a retroceder y apartar al acusado con la mano derecha».

La comisión del delito se produjo antes de que, en el año 2022, entrara en vigor la Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como *Ley del solo sí es sí.* Con la reforma del Código Penal, el ex futbolista del Celta habría sido juzgado por agresión sexual en lugar de por abuso.

El fallo judicial castiga al futbolista con 20 meses de multa y no con 18, la pena mínima para este delito, al «no haber acontecido un acto de constricción o de arrepentimiento del acusado hacia la víctima».

El juez considera probado que el defensa introdujo su mano bajo el disfraz

El jugador recurrirá la multa de 6.000 euros y 1.000 adicionales para la víctima El magistrado aprecia «una grave contradicción» en el relato de los hechos que realizó Hugo Mallo, quien sostuvo que sólo dio la mano como saludo a las mascotas del Espanyol, pero, en el tercer vídeo aportado como prueba [«de menor calidad que los oficiales, pero suficiente»], se puede ver «una mano, la derecha del jugador, que aborda la zona de la cintura alta de la mascota femenina».

«El acusado no ha descartado que sea su mano», señala el juez, que en cambio observó «firmeza, vehemencia y tranquilidad» en la exposición de los hechos que la denunciante hizo como testigo en el juicio celebrado el pasado mes de julio.

La sentencia remarca que no existe ningún motivo para «poder sugerir que exista una razón de querer perjudicar al acusado» por parte de la denunciante. Además, apunta que no se trata de «un futbolista mediático que pudiera determinar un ánimo espurio de la víctima».

«Continúo negando rotundamente los hechos que se me atribuyen en la sentencia y comunico mi total desacuerdo con la argumentación de la misma», expresó ayer el futbolista a través de las redes sociales. En un comunicado, Hugo Mallo añadió que sus abogados presentarán un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona en el plazo máximo legal de 10 días.

# Gavi inicia la cuenta atrás

**FÚTBOL.** El centrocampista, 10 meses después, vuelve a entrenarse con el Barça

E. M. BARCELONA

Musculado, bronceado y con camiseta con hombreras, Gavi volvió a reencontrarse ayer con sus compañeros del Barcelona después de casi 10 meses de baja por una lesión producida el 19 de noviembre en un partido de la selección española contra Georgia. Aquel maldito día, el centrocampista de Los Palacios se destrozó la rodilla. Sufrió una rotura com-

pleta del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada en el menisco lateral.

Gavi, como no podía ser de otra forma, fue recibido en el Estadio Johan Cruyff por la plantilla del Barcelona con aplausos y con el clásico pasillo de collejas. Risas y distensión en el primer día de la cuenta atrás del canterano de 20 años, que permanece inactivo desde hace 299 días. Un interminable periodo que ahora comienza su ansiado tramo final.

Eljovenjugador, que fue operado por el doctor Joan Carles Monllau, el mismo que ha intervido este mes a Marc Bernal, ha realizado unas exten-

sas sesiones de rehabilitación en

el gimnasio, en la ciudad deportiva y en las instalaciones del club. El pasado junio comenzó a ejercitarse con carreras en el césped y tocando el balón.

Los plazos de recuperación se han cumplido, pero tanto el jugador como los departamentos físicos y médicos no tienen ninguna prisa. La intención de todos es que Gavi regrese casi al cien. Lo más probable es que regrese a la com-



Gavi, en el entrenamiento de ayer del Barça. FCB

petición diciembre. Su incorporación a la rutina del equipo Hansi Flick será paulatina, sin urgencias para evitar una indeseable recaída.

#### FÚTBOL

#### EL LUNES EMPIEZA EL JUICIO CONTRA EL CITY

LONDRES.—El próximo lunes comenzará el juicio de la Premier League contra el Manchester City por sus supuestamente haber quebrantado la regulación financiera de la liga en 115 ocasiones, entre 2009 y 2008. El proceso podría durar hasta 10 semanas y el veredicto se conocerá, como muy tarde, en la primavera de 2025. Las sanciones podrían ser económica, pérdida de puntos o descenso de categoría./EFE

#### **FÚTBOL**

#### ARTETA RENUEVA CON EL ARSENAL HASTA 2027

LONDRES.— El español Miker Arteta renueva por tres temporadas más, hasta 2027, como entrenador del Arsenal. La vinculación de Arteta, de 42 años, con el club londinense finalizaba el próximo verano, por lo que el Arsenal ha decidido extender su etapa por el gran trabajo realizado por el donostiarra en la reconstrucción del equipo. Arteta conoce la entidad perfectamente desde su etapa como jugador del equipo. / EFE

#### **DEPORTES**

# Un triple desde el Golfo Pérsico

**BALONCESTO.** La llegada a Dubái de Davis Bertans, pretendido por el Real Madrid, supone el primer aviso serio de un club que amenaza al mercado y sueña con la Euroliga

#### MIGUEL A HERGUEDAS

Davis Bertans no era una presa fácil de capturar. En el verano de 2020, su agente ya había conseguido un contrato de cinco años con los Wizards a cambio de 80 millones de dólares. Además, en las últimas semanas había surgido el interés del Real Madrid, algo desorientado tras la precipitada marcha de Guerschon Yabusele. Durante las negociaciones, el entorno del jugador pudo usar también la carta de los Warriors, que le habían invitado a sus entrenamientos. Se percibía cierta inquietud en el mercado ante la decisión de uno de los mejores tiradores de la NBA. Un alero que promedió un 39,6% de acierto desde la línea del triple a lo largo de ocho temporadas. Hasta que a primera hora del martes, el Dubái Basketball dejó a todos descolocados.

«Esta plantilla es muy competitiva y el club tiene grandes ambiciones para el futuro. Es un nuevo desafío para mí, pero me siento muy emocionado y estoy deseando jugar delante de nuestros aficionados a final de mes», comentó Bertans nada más estampar su firma. A los 31 años, en un momento de plena madurez, no sólo renunciaba a la verdadera elite, sino que dirigía sus pasos a Emiratos Árabes Unidos. Un proyecto algo confuso, pero que ya ha se hace sentir en el Viejo Continente.

El periplo de Bertans dará comienzo, de forma oficial, el próximo domingo 22. Un partido de la primera jornada de la Liga Adriática (ABA) ante el Estrella Roja. Nada importarán los 5.000 kilómetros que separan Belgrado de Dubái, porque el equipo árabe ha conseguido lo que hace unos años ya logró el Maccabi Tel-Aviv: disputar la competición que reúne a los mejores clubes de Serbia, Croacia y Eslovenia. Todo un logro para una estructura construida contra el reloj, peroun consuelo de segundo orden para quien hace cinco meses aspiraba a la Euroliga.

Amediados del pasado abril, los 13 equipos propietarios de la máxima competición, bajo la presidencia de Dejan Bodiroga, desestimaron la incorporación de Dubái. Privilegiaban, a su juicio, la sostenibilidad por delante del riesgo. Era el criterio del CEO de la Euroliga, Paulius Motiejunas, que venía advirtiendo de los peligros de un gasto desorbitado. Y de su frontal rechazo a la irrupción bajo los aros de un Manchester City o un PSG. Atrás quedaban, pues, los 150 millones de euros prometidos por Dubái para los seis próximos años. También los sueños de grandeza de Emirates Airlines, que en el otoño de 2022



 $\textit{Davis Bertans, durante un partido ante los Sixers el pasado marzo.} \ \texttt{RICH SCHULTZ/GETTY IMAGES}$ 

ya había lanzado un primer envite para acoger la Final Four en menos de un lustro. El Coca-Cola Arena, un fabuloso pabellón con capacidad para 17.000 espectadores, deberá conformarse con el debut de Bertans.

¿Significa esto un fin de trayecto para Dubái y para la expansión del basket en el Golfo Pérsico? Teniendo en cuenta que el próximo Mundial se disputará en Qatar en 2027 y que el presidente de la FIBA es el jeque qatarí Saud Ali Al Thani, más bien convendría sostener lo contrario. Ahora queda por ver la credibilidad de Dejan Kamenjasevic, director general del club, quien durante una reciente entrevista con *Eurohoops* envió el mensaje que más convenía. «No gastaremos más de lo que ganamos. No asolaremos ninguna liga, ni compraremos a los mejores. Queremos trabajar en armonía con el resto, crear un ecosistema y ser competitivos».

Desde el inicio de su mandato, Kamenja sevic ha venido a postando porla astucia y la prudencia. Dos virtudes que le emparentan con Svetislav Pesic, su mentor, a quien había conocido cuando se asentó en Girona huvendo de la Guerra de los Balcanes. El aprendizaje junto al ex técnico del Barça le terminaría abriendo las puertas de los banquillos en Baskonia y Girona, donde ejerció como técnico asistente. Luego supo moverse hasta encontrar un hueco en la órbita del emirato. Sus tablas en el mundillo contrastaban con la inexperiencia del vicepresidente Djordje Djokovic. Pese a actuar como indudable reclamo, el hermano menor del campeón de 24 majors fue destituido de modo fulminante a mediados de julio.

Una decisión que se interpretó como muestra de la pugna por el poder. Pese a su éxito con Serbia en los Juegos de París, los inversores no lo-

Un hermano de Djokovic es directivo del equipo árabe, que juega en la Liga Adriática

«No gastaremos más de lo que ganamos», aseguran desde el club emiratí

La Euroliga renunció a 150 millones por temor a casos como el del City o el PSG

graron convencer a Pesic. Tampoco a Sasha Djordjevic, por lo que debieron conformarse con Jurica Golemac en el banquillo. Todo un reto para el ex alero del Olimpia de Ljubljana, que ha dispuesto de sólo tres meses para construir una plantilla desde cero. Entre su nómina balcánica cabe destacar a Klemen Prepelic (ex Real Madrid), Danilo Andjusic (Partizan) y Aleksa Uskokovic (Estrella Roja), pero también a Nemanja Dangubic (Estudiantes) o Leon Radosevic (Bayern). Como complementos foráneos, la experiencia de Ahmed Duverioglu (Fenerbahçe) y un base trotamundos como Nate Mason.

Tal y como ha admitido el propio Golemac, el plantel se cierra ahora con Bertans. Ese alero que apuntaba maneras en Vitoria y que hace dos veranos casi aparta a Alemania, futura campeona, en los cuartos del Mundial. Si en Charlotte no quisieron afrontar sus cinco millones de dólares garantizados para este curso, en Dubái eso no supuso mayor problema.

# **DEPORTES**



El francés Ugo Humbert, en el partido del pasado martes de la Copa Davis contra el australiano Alexei Popyrin. BIEL ALIÑO / EFE

# Renacido tras ganar al Covid persistente

**TENIS.** Humbert, líder de Francia en la Copa de Davis y hoy rival de España, estuvo cerca de dos años parado por el coronavirus

# JAVIER SÁNCHEZ BARCELONA

Hace tres años, en los Juegos Olímpicos de Tokio, Francia se congratulaba porque por fin había encontrado a su hombre. Una eternidad después del Roland Garros de Yannick Noah y ya en el ocaso de la generación formada por Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon, Gael Monfils o Richard Gasquet, aparecía un joven con el que ilusionarse. ¿Y si un tenista galo podía ganar un Grand Slam de una vez por todas? Se llamaba Ugo Humbert y lo tenía todo. Era joven, de 22 años; era alto, medía 1,88 metros; pegaba fuerte a la bola; y además contaba extravagancias que hacían las delicias

Sus padres regentaban una carnicería en Metz que habían abierto sus tatarabuelos y ampliado sus bisabuelos y sus abuelos. Tocaba el piano desde pequeño y lo había aprendido viendo vídeos de Youtube. Y tenía una novia también tenista, también francesa, Tessah Andrianjafitrimo, que le ayudaba en su preparación, aspirante a entrenadora. Sin duda, en aquella cita olímpica, tras eliminar a Stefanos Tsitsipas, Ugo Humbert parecía el próximo gran tenista del país

vecino. Pero de repente desapareció.

Sin que se supiera de una lesión, aquel chaval que ya era el 25 del mundo empezó a perder partidos hasta cerrar el 2022 con un balance muy pobre (nueve victorias y 22 partidos) y acabar fuera de los 100 mejores del ranking ATP. ¿Qué había pasado? El covid persistente. Según explicó meses más tarde, en aquella cita olímpica el fisioterapeuta del equipo francés le contagió el virus —que a su vez le había transmitido la tenista Fiona Ferro— y a partir de entonces jugar al tenis supuso un calvario.

«Corría a 12 km/h en la cinta y me costaba horrores, en sólo una hora de entrenamiento ya estaba muerto... Un

Meditó dejar el deporte: «Corría a 12 km/h en la cinta y me costaba horrores» día intenté jugar un set con Richard (Gasquet) y acabé con calambres en todas partes. Me dolía pisar una pista de tenis porque no podía moverme. Realmente no podía jugar. Dejé de disfrutar del juego, aunque intenté mantenerme en el circuito. Empezaba un partido e intentaba acortar todos los intercambios, ganar con dos o tres golpes», resumió en plena crisis antes de confesar que su bajón físico le afectó psicológicamente y que pensó en dejar el deporte de élite.

No lo hizo, aunque en los últimos meses de 2022 volvió a contagiarse y nuevamente el virus le golpeó severamente. Al final perdió casi dos años y ya recuperado volvió a aparecer bajo los focos en el verano de 2023. Con varios challenger y un par de títulos en ATP 250 se recuperó en el ránking, el ATP 500 de Dubai el pasado marzo le concedió otro salto en la lista y llegó incluso a asomarse al Top 10 del ránking mundial. Ahora, después de haber llegado a octavos en el último Wimbledon, su mejor resultado en un Grand Slam, lidera a Francia en la fase de grupos de la Copa Davis y amenaza precisamente a quien le derrotó en el All England Club: Carlos Alcaraz. Quizá, el capitán español, David Ferrer, vuelva a emparejar a su número uno con el número dos del rival, en este caso el veinteañero Arthur Fils, pero un duelo de líderes también tendría sentido táctico. Pese a la derrota de Francia ante Australia en la primera jornada, Humbert salvó entonces un punto y parece el único capaz de frenar al equipo español en su camino directo a la fase final que se celebrará en Málaga a finales de noviembre. Humbert, zurdo y creativo, es un rival incómodo y quien mejor currículo presenta entre los adversarios de España.

Señal de su mejora y señal del escaso ascendente de esta fase de grupos de la Copa Davis. Aunque parezca mentira, si Alcaraz y Humbert se miden este viernes, lo harán los dos mejores clasificados en el ranking ATP de todos los presentes en estas eliminatorias. Ausentes Jannik Sinner, Alexander Zverev o Novak Djokovic por descanso, los rusos Daniil Medvedev y Andrey Rublev por sanción o Hubert Hurkacz, Casper Ruud o Grigor Dimitrov por la ausencia de sus países, el español es el único Top 10 que está compitiendo y para encontrar a otro tenista en liza hay que caer hasta el 18 de Humbert.

«Me gusta mucho la Copa Davis, he ganado cinco de mis seis partidos. Quiero exponer mi tenis, quiero estar en la fase final. Este año he llegado cansado a este tramo final de la temporada, necesito estar fresco de ideas, pero tengo ganas de jugar», comentaba en la previa el francés, a quien casi derrota el covid persistente, pero venció y se rehízo para continuar con su carrera y, entre otras cosas, buscar la sorpresa ante España en la Copa Davis.

# Nadal no jugará la Laver Cup en Berlín

E. M. MADRID

Rafa Nadal no jugará la Laver Cup, que se disputa la próxima semana en Berlín, en la que debía formar parte del Equipo Europa, dirigido como capitán por el sueco Bjorn Borg. De ese modo lo comunicó el propio tenista mallorquín sin precisar las razones, aunque todo indica que no se encuentra en las mejores condiciones físicas. Nadal no ha vuelto a las pistas desde su participación en los Juegos Olímpicos de París, donde compitió en el cuadro individual y en el de dobles, junto a Carlos Alcaraz.

«Estoy realmente decepcionado de compartir que no podré competir en la Laver Cup que se disputa la próxima semana. Ésta es una competición por equipos y para apoyar realmente al Equipo Europa, necesito hacer lo mejor para ellos. En este momento hay otros jugadores que pueden ayudar al equipo mejor a conseguir la victoria», señaló Nadal, que de esa forma da a entener que su estado de forma no es el idóneo.

«Tengo muchísimos recuerdos maravillosos y emotivos de la Laver Cup y tenía muchas ganas de estar con mis compañeros de equipo y con Bjorn en su último año como capitán», dijo Nadal. La Laver Cup era el siguiente objetivo que se había fijado el tenista mallorquín, después de su negativa a regresar a las pistas en el US Open. En ningún momento, por ahora, ha hablado de retirada.

#### CLARO SOL CARTERA, S.L. ("SOCIEDAD ABSORBENTE) y CLARO SOL FACILITIES, S.L., CLARO SOL CLEANING, S.L., y CLARO SOL LOGISTICS, S.A., ("Sociedades Absorbidas")

La Junta General de socios de CLARO SOI CARTERA, S.L. y el socio único de CLARC SOL FACILITIES, S.L., CLARO SOI CLEANING, S.L., Y CLARO SOL LOGISTICS S.A., todas las sociedades domiciliadas en C Ulises 87, 28043 Madrid, han acordado el díe 09,09.2024 su fusión, mediante la absorción po CLARO SOL CARTERA, S.L. de las sociedades CLARO SOL FACILITIES, S.L., CLARO SOI CLEANING, S.L., Y CLARO SOL LOGISTICS S.A., con adquisición por la absorbente de tode el patrimonio de las absorbidas.

Como consecuencia de la fusión, las sociedades absorbidas se extinguirán mediante la disolución sin liquidación, y consiguiente sucesión universal de sus derechos y obligaciones por la sociedad absorbente, todo ello en los términos del proyecto común de fusión suscrito el día 29 de junio de 2024, por los órganos de administración de las escientades participantes en la fusión.

No se producirá un aumento de capital en la sociedad absorbente, dado que CLARO SOL CARTERA, S.L. es titular de todas las participaciones y acciones de las sociedades absorbidas

a fusión se someterá al régimen fiscal establecido n el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014 e 27 de noviembre del Impuesto sobre

e hace constar el derecho que asiste a los socios acreedores de las sociedades intervinientes en la sisón de obtener el texto integro del acuerdo doptado y de los balances de fusión. Los creedores podrán oponerse a la fusión en los arminos previstos en el Art. 28 del Real Decreto-

> En Madrid a 10 de septiembre de 2024 Iris Hegerich, administradora única de CLARO SOL CARTERA, S.L. CLARO SOL FACILITIES, S.L. CLARO SOL CLEANING, S.L.,

# **EL TIEMPO**

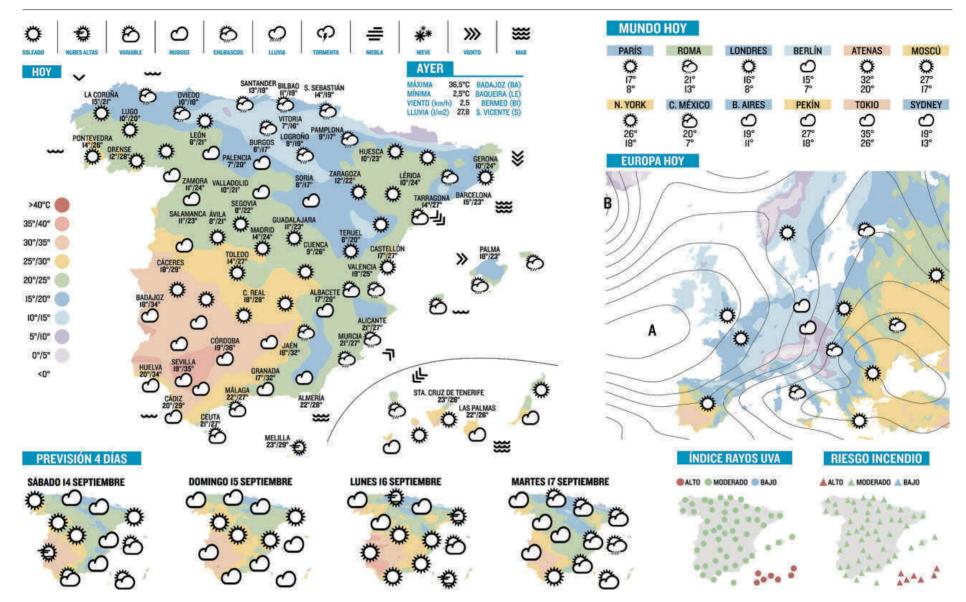

## SORTEOS

## **LOTERÍA PRIMITIVA**

Combinación ganadora del jueves 8-10-22-36-44-45 (C 28, R 6)

| Aciertos | Acertantes | Euros     |
|----------|------------|-----------|
| 6 + R    | 0          | BOTE      |
| 6        | 0          | BOTE      |
| 5 + C    | 5          | 41.068,59 |
| 5        | 226        | 1.665,76  |
| 4        | 10.450     | 52,40     |
| 3        | 101 7/1    | ໘ົດດ      |

Jóker: 2445600

Combinación ganadora del lunes:

27-31-33-34-40-46 (C 47, R 5)

# **BONOLOTO**

Combinación ganadora del jueves: 5-6-8-17-33-36 (C 28, R 3)

| Aciertos  | Acertantes | Euros     |  |  |
|-----------|------------|-----------|--|--|
| 6         | 0          | BOTE      |  |  |
| 5 + C     | 2          | 73.368.03 |  |  |
| 5         | 75         | 978,24    |  |  |
| 4         | 4.819      | 22,84     |  |  |
| 3         | 94.042     | 4.00      |  |  |
| Reintegro | 495 523    | 0.50      |  |  |

## **EURODREAMS**

Combinación ganadora del jueves: 16-27-31-34-38-39 (S I)

| Aciertos  | Acertantes | Euros  |  |
|-----------|------------|--------|--|
| 6         | 0          | 0,00   |  |
| 5 + C     | 0          | 0,00   |  |
| 5         | 95         | 171,84 |  |
| 4         | 4.292      | 61,14  |  |
| 3         | 65.500     | 7,45   |  |
| Reintegro | 405.342    | 2.50   |  |

# **CUPÓN DE LA ONCE**

La Paga: 002

El premio de este sorteo es de 35.000 euros a las cinco cifras del cupón v 500.000 euros al número más la serie. 250 euros a las cuatro primeras cifras o cuatro últimas; 25 euros a las tres primeras o tres últimas y 6 euros a las dos primeras o dos últimas. Reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

# **SUPER ONCE**

Combinación ganadora del jueves:

Iº Sorteo: 08-10-12-18-19-20-22-25-27-29-

2º Sorteo: 04-06-11-18-20-27-31-36-37-43-

3º Sorten: 01-02-04-20-24-27-29-41-44-50-55-57-59-65-69-74-77-80-82-85

56-59-65-71-72-76-77-78-80-82-83

49-51-55-60-62-69-74-76-83-85

TRIPLEX DE LA ONCE

815 - 223 - 627 - 296 - 903

# SUSCRÍBETE A TODO EL MUNDO Todo por solo €/mes

Suscribete en suscripcion.elmundo.es/ofertas o llama al 91 275 19 88

## CRUCIGRAMA

65316

36-39-44-48-51-53-56-58-72-78

44-47-50-51-52-59-64-65-73-82

4º Sorteo: 05-06-10-24-34-35-49-50-52-

5º Sorteo: 02-04-07-14-19-20-23-24-32-34-

1 2 3 4 5 6

6 7

5

8 9 10 11 12 HORIZONTALES.- 1. Abreviatura escrita en un ejercicio que ha sido repasado por un profesor. Espacios descubiertos en el interior de un edificio. 2. Persona que estudia homeopatía o la ejerce como profesión. Forma del pronombre de tercera persona para el objeto indirecto, 3. Pronombre de la tercera persona. Correr hacia adelante las saetas del reloi. 4. Llenando con algo un hueco o una cosa vacía. 5. Puerco espín. pl. Hacían pasar a poder de otra persona algo propio. 6. Arma blanca, de hoja corta y con guarnición para cubrir el puño. Júntelo, únalo. 7. Compañía fundada por Adolf Dassler. En el instante preciso, al tiempo justo. 8. Despojar a alguien de lo que tenía o de aquello de que se había apoderado

VERTICALES.- 1. Hacienda de campo, bienes raíces o posesiones. 2. Enfermedad epidémica producida por aguas contaminadas. 3. Dominio de internet de Omán. Puedes llevarlas puestas en tu boda. 4. Destacada, puesta en relieve. 5. Manera indirecta de decir una cosa. Protocolo usa-

do para la comunicación de datos a través de una red. 6. Estudiado, elaborado. 7. Utensilio para cavar con mango de madera y una plancha de metal. Donad, regalad. 8. Uniéndose con ligaduras o nudos. 9. Grupos en que se dividen las personas en un trabajo. 10. Tubo de salida por el que termina el conducto de descarga de un fluido. II. Como una ..., de Rocío Jurado. Perteneciente a las alas. 12. Claro, despejado de nubes, en plural.

PASATIEMPOSWEB.COM

Desapoderar, VERTICALES.- I. Heredad. 2. Cólera. E. 3. Om. Ligas. 4. Realzada. 5. Rodeo. Ip. 6. Pensado. 7. Pala. Dad. 8. Arándose. 9. Tandas. R. IO. I. Tobera. II. HORIZONTALES.- I. Corr. Patios. 2. Homeópata. Le. 3. Él. Adelantar. 4. Rellenando. E. 5. Erizos. Daban. 6. Daga. Adóselo. 7. A. Adidas. Ras. 8.

## HORÓSCOPO



7

8

## **ARIES**

(21 marzo - 20 abril) El consejo de un experto sobre ciertas ar una decisión informada y te hará sentir más seguro.



# TAURO

(21 abril - 20 mayo) Defenderás a capa y espada ideas que

tienes en mente y que a ti te parecen las mejores, aunque sean totalmente ocadas para otros.



## **GÉMINIS**

(21 mayo - 21 junio) La empatía es un atributo valioso en un amor, así que sé compasivo y amable con tu pareja. Déjate llevar por la espontaneidad en cada momento.

(23 agosto - 21 septie Una crisis convugal podrá afectar a la relación de pareja y a la familia. Para evitarlo intenta comunicarte con ella y

CÁNCER

Tienes un objetivo que cumplir pero arece ser que se te resiste, quizás

volverlo a retomar más adelante

LEO

ilos entendidos y disputas.

VIRGO

eberías aplazarlo durante un tiempo y

(23 julio - 22 agosto)

Escucha con atención a los demás y

eynresa tus sentimientos con claridad

y respeto, será la mejor forma de evitar

(22 junio - 22 julio)

## LIBRA

LIBRA
(22 septiembre - 22 octubre)
El estrés podría hacer que la relación de pareja se tambalee un poco ya que tus contestaciones y formas no son para nada las más adecuadas.



ESCORPIO (23 octubre -Los próximos días serán perfectos para establecer nuevas metas y objetivos. No tengas miedo de correr riesgos y experimentar cosas nuevas.



## SAGITARIO

(22 noviembre - 22 dici Recuerda que cuando se cierra una nuerta se abre otra. No debes temei por nada porque, pase lo que pase, todo volverá a su estado normal.

PASATIEMPOSWEB.COM

(23 diciembre - 21 enero)
La disciplina y la constancia serán tus meiores aliados nara alcanzar tus metas y para fortalecer las relaciones con tus compañeros de trabajo.

CAPRICORNIO



**ACUARIO** (22 enero - 21 febrero)

Hoy tendrás la compañía de amigos de la infancia y harás un viaje al pasado a través de los recuerdos que tenéis cada



uno de vosotros.

PISCIS (22 febrero - 20 marzo)



# La revista dialia de El MONDO. Viellies, is de septielliste 2024



# PAPEL EN PORTADA

Música. Joni Mitchell no publica discos (el último salió en 2007) ni ofrece conciertos (su última gira fue en 2000), tampoco concede apenas entrevistas y desdeña la popularidad. Su éxito no se mide en millones, sino que es artístico, y tiene un tamaño colosal. Esta entrevista con la influyente cantautora es una versión editada extraída de 'Desde ambas caras', un libro que reúne conversaciones con la escritora Malka Marom y que se publica el próximo día 16 (Libros del Kultrum)

Por **Malka Marom** 

e has hablado alguna vez de tu enfermedad. ¿Se trataba de la misma enfermedad que te impidió interpretar Both Sides Now en las Olimpiadas de Vancouver [en 2010]? R. Estaba invitada a

participar, pero no pude -mi enfermedad estaba en un estadio en que no podía ponerme ni la ropa-. Tenía que utilizar algodón alcalinizado, y, aun así, me pinchaba como alambre de espino. No pude salir de casa durante varios años. En algún momento, llegué incluso a gatear por el suelo. Tenía calambres en las piernas, parecidos a los espasmos de la poliomielitis. Me atacaban en todas las zonas del cuerpo donde había sufrido poliomielitis. Cuando me da fuerte, no puedo ni caminar. Sufrí un ataque tal, que tuve que ir gateando hasta el cuarto de baño, dar media vuelta y de nuevo bajar las escaleras. Empecé a reírme... Estoy muy contenta de no tener un hombre al lado al que le repugne todo esto. Pensé que mi aspecto era bastante cómico. [Risas]. P. Lo siento Joni, no pretendo...

R. No, me encanta. Creo que es la mejor actitud. Por eso me encanta que te rías cuando te cuento las cosas horribles que me pasan. Es perfecto. Estás en el punto medio, en el umbral... esto es lo genial del asunto. Tienes un angelito protector y tienes el budismo, estás justo en el punto medio, ¿sabes? Es el equilibrio perfecto.

P. ¿Pero no es una recaída o un tipo de poliomielitis lo

R. No. Es Morgellons. La enfermedad de Morgellons es algo que antes no existía. Pero se parece a otras enfermedades, o sea, que se equivocan mucho en el diagnóstico. Te dicen: «Oh, tuviste varicela, y esto es herpes zóster. Me debes tanto...». «No, no es herpes». «Oh, eres una neurótica». Esta es la lucha. De ahí viene mi rabia. No quiero a esa gente... Prefiero morir en mi casa antes que llamar a la ambulancia. Hay demasiadas cosas que dan una rabia infinita. Mi música se va al garete cuando experimento cambios bruscos. Se reflejan en ella, a través de disonancias o de notas extrañas. Así ha sido mi vida. Un día estás bien, y al día siguiente por la mañana tus piernas no funcionan. Y la enfermedad de Morgellons está en constante mutación. Hay veces que ataca directamente al sistema

una pulga o un piojo. Parece algo externo, pero en realidad es interno. es una alucinación-Malka, me chupaba la sangre.

cabeza me dejó agotada, y cuando estás tan agotada a la mierda».

R. No podía con eso. Mejoraba y luego empeoraba. Era una montaña rusa. Finalmente perdí la esperanza. La gente, ingenua, me decía: «Oh, Joni, no pierdas la esperanza». Me daban ganas de echarles la bronca. ¿Esperanza? Ya he pasado por esa esperanzadesesperación-esperanzadesesperación. Una montaña rusa. Tienes que trascender la esperanza. Entonces, cuando la trasciendes, ¿cómo seguir? Mira, tuve que abandonar la esperanza y actuar como un viejo guerrero –como en el budismo–, recorrer un camino sin objetivo. No puedes tener un objetivo. Lo tienes que hacer porque sí. Pasé dos años muy aislada a causa de la enfermedad. Me saqué de encima a un montón de gente. De repente me di cuenta de que muchas de las relaciones que mantenía eran superfluas. No es que estuviera perdiendo el tiempo con ellos, pero pensé que necesitaba amigos diferentes. De verdad, no creo que en esta ciudad exista lo que yo estaba buscando. Siempre me imaginé que formaría

diferente, una comunidad de artistas. P. ¿Cómo la que existía en Los Ángeles cuando te

R. Bueno, veo que mis amigos y yo nos estamos convirtiendo en personajes históricos de la escena californiana; ahora se escriben libros sobre esto. Explican el traslado de la escena musical de Nueva York a California, y Elliot [Roberts], David [Crosby] y yo fuimos personajes centrales en aquella escena. Y gracias a mi terquedad hicimos cosas nuevas

Por ejemplo, los artistas empezamos a autoeditar nuestros discos.

> autoeditarte? R. Sí, porque justo salía de un divorcio difícil y no quería firmar un contrato con Elliot. No firmaba contratos. No quería ceder parte de los derechos de edición a nadie. Y todos querían lo que yo tenía. Mi tozudez les hizo moverse en una dirección

diferente y toda la escena musical cambió de dirección. P. ¿Crees que hoy en día puede existir una comunidad de artistas así? ¿O es una utopía? R. Sí, es una utopía. Supongo que como yo crecí en un

lugar donde era la única artista, me gusta imaginar una

intercambien ideas artísticas. Imagino que era así en

París... ¿Has visto Medianoche en París de Woody Allen?

R. Es brillante. Llega a una brillante conclusión: disfruta

comunidad de artistas en donde se debata, se

Joni Mitchell en una gala benéfica en 2022. EMMA parte de una comunidad

> P. ¿Te refieres a que fuiste la primera artista en

"Los médicos se equivocan mucho con mi enfermedad. De ahí viene mi rabia. Prefiero morir antes que llamar a la ambulancia"

del ambiente del que formas parte. Siempre he pensado que soy una artista maldita. Me habría ido mejor en el París de los años 20, sobre todo considerando la manera en que me visto. No me visto bien en el escenario. Cuento historias que nadie quiere oír. La gente no se interesa por las mismas cosas que yo. Y existe una competitividad salvaje y muy fea. Pero cuando lees las cartas de Van Gogh, en su época pasaba lo mismo y, para él, la responsable era París. Decía: «Si actuáramos todos como budistas y viviéramos juntos en la casa amarilla y fundáramos nuestra propia escuela, compartiéramos nuestros recursos, quizá disminuiría la competitividad tan desagradable que existe en este ambiente de la ciudad». Entonces yo me

nervioso, como si te picara Está todo en el tejido -v no Me estaba comiendo viva, P. A mí, la cirugía en la

y con dolor, no ves el final y piensas: «Se acabó. Me voy

MCINTYRE/ GETTY

mudaste la primera vez?



"Soy una mota de polvo insignificante dentro de la industria musical, pero ejerzo una gran influencia"

# CIENCIA PAPEI

digo... «la historia se repite». La película de Woody explica muy bien eso de que la comunidad de artistas de los años 20 quiere pertenecer a la *belle époque*. A los protagonistas les hubiera gustado formar parte de la generación de sus ídolos, la anterior a ellos, creen que se han perdido algo. Por eso más vale disfrutar de la época que te ha tocado.

P. (...) Hablemos del pasado.

R. Si te fijas en mi vida, por un lado, viví un momento único y representativo a nivel mundial, y en lo que concernía a mi vida personal, mi situación era de una tensión constante. Tenía un acosador tras otro en el patio de mi casa.

P. Sí, ya recuerdo los acosadores, tenías un sistema de seguridad en casa conectado con la policía y, en un par de ocasiones, activé la alarma sin querer y me pegué un susto de muerte. Y recuerdo pensar lo valiente que eras de vivir sola; sola de noche en casa, con acosadores que mataban a artistas en la ciudad.

R. Muchos acosadores. Innumerables. Algunos muy peligrosos. Fantasías de necrófilo, un tío que quería cortarse el testículo izquierdo para conocer mejor la naturaleza femenina, acosadores carniceros tipo Manson. No me pillaron. [Risas]. Como dice Leonard: «Nunca nos pillarán, Joni». Hasta aquí todo bien. Pero

el hecho de ser tan noctámbula viene de los años en que fui acosada aquí.

P. Háblame de aquel premio en Suecia, el Polar Music Prize, que es como el Nobel. Fuiste la primera mujer artista en recibirlo, después de Paul McCartney, Dizzy Gillespie, Quincy Jones, Elton John, Rostropóvich...

R. El día después de que finalmente obtuviera el premio del Álbum del Año [en 2007], el periódico publica: «Cantautores serios de antes y de ahora», y yo figuro en la columna del antes. Es decir, para mí, el sistema en el que están basados los premios es

sistema en el que estan basados los premios es completamente absurdo... Lo mismo de siempre. Soy una mujer. Vivimos en un mundo de hombres. No quieren darme premios. Es como lo de Mary Cassatt. ¿Sabes quién era?

P. No, lo siento, no lo sé.

R. Era una pintora. Es la que inventó el impresionismo. Estaba pintando en su estudio cuando va y entra Manet. Manet contempla su obra, la menosprecia y dice: «¿Qué es esto de 'punto, punto, raya'?». Acto seguido, nos enteramos de que él está haciendo lo mismo. Igual pasó con Seurat. En aquella época surge el movimiento. ¿Y quién se lleva la fama? Manet. Todos copiaron lo del «punto, punto, raya» y formaron un club llamado los impresionistas. Y se autoproclamaron miembros de la academia. Y a Mary Cassatt la nombraron «miembro asociado de la academia». Así que la palabra Historia se ha quedado en Historio, y no Historia. Soy una mota de polvo insignificante dentro de la industria, pero ejerzo una gran influencia. (...) Nunca vendí mucho. Quizá Blue vendió varios millones a lo largo de los años. Con el tiempo, algunos de mis álbumes llegaron a ser de platino. Circle Game triunfó en los campamentos de verano. Big Yellow Taxi alcanzó el tercer puesto en Nueva Jersey. Niños de todas las razas y colores la cantaban en los colegios del estado de Nueva York en vez del Old MacDonald. Estoy más orgullosa de esto que de poder haber sido la primera en las listas. Casi toda mi música llegó a la memoria colectiva por caminos secundarios. O sea, he ejercido una gran influencia. He aportado ideas nuevas. Fui la primera en hacer esto y la primera en hacer aquello. Nunca obtendré el reconocimiento por ello, pero realmente no me importa. La influencia no ha dejado de estar ahí, las ideas innovadoras han dado a la gente la posibilidad de explorar nuevos caminos. P. ¿Te molesta ser desconocida en algunos lugares? Cuando oyes decir: «¿Quién es Joni Mitchell?». R. Nunca quise ser famosa, de veras, porque no podría salir a la calle. Siempre me ha gustado ir sola por ahí.

Ya me he ocupado de ser lo suficientemente rara para

Con eso ya me resulta todo bastante difícil. Además,

me pongo en situaciones de más vulnerabilidad que

que no me encasillen, no encajo en ningún lugar.

la mayoría de celebridades.

# LOS ASTRONAUTAS DE MUSK DAN EL PRIMER PASEO ESPACIAL PRIVADO

Polaris Dawn. El multimillonario Jared Isaacman y la ingeniera Sarah Gillis prueban en el espacio los nuevos trajes contra la radiación diseñados por SpaceX para los futuros colonizadores de la Luna y Marte

Por Ricardo F. Colmenero

l multimillonario Jared Isaacman y la ingeniera Sarah Gillis se han convertido en los protagonistas del priwado de la historia. Mientras la nave Dragon dibujaba una órbita elíptica a entre 190 y 700 kilómetros de distancia de la Tierra, los astronautas del magnate Elon Musk probaron los nuevos trajes diseñados por su compañía SpaceX para la futura colonización de la Luna y Marte.

En torno a las 12.50 (hora española) de ayer, Jared Isaacman, aventurero, piloto y filántropo de 41 años, fundador de Shift4, una empresa de procesamiento de

pagos on line, abrió la escotilla. En esos momentos la Dragon viajaba a más de 25.000 kilómetros por hora a 740 kilómetros de la Tierra. Era el momento más complicado de la misión Polaris Dawn, la más arriesgada de la historia de SpaceX.

Asomado desde la nave, como si fuera a la barandilla de un balcón, Isaacman ofreció desde la cámara de su casco imágenes de una puesta de sol entre la

Antártida y Australia. «En casa tenemos mucho trabajo que hacer pero, desde aquí, la Tierra parece un mundo perfecto», dijo Isaacman nada más aparecer por la boca de la escotilla.

Aunque estaba conectado a la nave mediante un cordón umbilical de 3,6 metros, enganchado a su traje por el muslo derecho, el multimillonario hecho astronauta no soltó las manos de la barandilla del exterior de la nave, durante su paseo de apenas diez minutos.

A esa distancia de la Tierra, comienzan los cinturones de radiación de Van Allen, que van desde los 680 hasta los 58.000 kilómetros de altitud, y ante los que debían exponer sus trajes. Como referencia, la Estación

Espacial Internacional se encuentra a 400 kilómetros.

Después, a las 13.05 la ingeniera de SpaceX, Sarah Gillis, de 30 años, realizó la misma operación, mientras las cámaras de la Dragon mostraban un paisaje nocturno de lo que, a 614 kilómetros bajo sus pies, era la noche de Nueva Zelanda. Gillis fue la encargada de completar la misión cerrando, mientras los otros dos tripulantes de la misión, el piloto Kidd Poteet, y la oficial médica Anna Menon, se encargaban de dirigir la Dragon, y de supervisar los mecanismos de soporte vital de sus compañeros durante toda la operación. Tras la caminata, la Dragon comenzó a presurizarse lentamente mientras

convertirse en el viaje espacial más lejano desde la llegada del hombre a la Luna hace más de medio siglo.

La nave también rompió el récord de distancia de una órbita terrestre, establecido por Gemini 11 hace más de 50 años, cuando se puso a orbitar a 1.373 kilómetros. Gillis y Menon se han convertido además es las mujeres que más lejos han estado del planeta Tierra en la historia de la humanidad. A esa distancia, en una zona llena de escombros y bajo una radiación extrema, los tripulantes se mantuvieron durante unas diez horas, en las que completaron seis órbitas alrededor de la Tierra.

Durante el descenso, además de prepararse para la caminata, los tripulantes realizaron toda una serie de actividades de investigación, como monitorear cambios salud ocular, evaluar cómo afecta la exposición a la microgravedad a los fluidos corporales y al flujo sanguíneo, y observar cómo procesa el cuerpo humano la medicación estando en órbita.

La tripulación también aprovechó su estancia en el espacio para reunirse con representantes de Folds of Honor, una organización que ofrece becas educativas a cónyuges e hijos de militares y socorristas caídos o discapacitados de Estados Unidos.

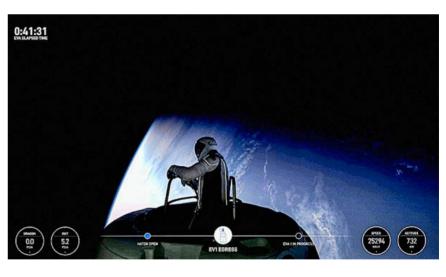

Jared Isaacman asomado a la escotilla de la Dragon. SPACEX

los niveles de oxígeno y nitrógeno volvían a la normalidad.

Las caminatas espaciales habían sido, hasta ahora, una arriesgada actividad realizada en exclusiva por astronautas profesionales, desde que la antigua Unión Soviética abrió la escotilla por primera vez en 1965. El objetivo de SpaceX es obtener información valiosa de cara a futuras misiones que permitan la creación de vida multiplanetaria, así como la fabricación a gran escala de sus trajes.

La Dragon despegó a las 11.23 (hora española) del pasado martes desde el Complejo de Lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. Su primer objetivo fue alejarse de la Tierra a 1.400 kilómetros, y Anna Menon, por su parte, aprovechó para leer su libro, Kisses from Space (Besos desde el espacio), a un grupo de pacientes del St. Jude Children's Research Hospital y sus familias, quienes también pudieron debatir sobre el espacio con la tripulante.

Polaris Down es el primero de los tres viajes que Isaacman compró al fundador de SpaceX Elon Musk hace dos años y medio, poco después de regresar de su primer vuelo espacial privado de SpaceX en 2021, la misión Inspiration4. Isaacman financió ese viaje turístico por una suma no revelada, llevando consigo a ganadores de concursos y a un superviviente de cáncer infantil y recaudando 240 millones de dólares para el St. Jude.

# PAPEL CULTURA

# JOSÉ ANTONIO, PRESENTE...' EL MITO FÚNEBRE QUE FUNDÓ EL FRANQUISMO

Historia. Paco Cerdà reconstruye en su nuevo libro el largo y teatral cortejo mortuorio de Primo de Rivera, con el que el régimen unió a sus partidarios e intimidó a disidentes y adversarios

Por Raúl Conde (Madrid)

l 20 de noviembre de 1939, al alba, azotado por un frío metálico y sobre las cenizas de la Guerra Civil, partió desde Alicante a Madrid el cortejo fúnebre de José Antonio Primo de Rivera. El fundador de la Falange, la versión española del fascismo europeo, había sido asesinado en la madrugada del 20 de noviembre de tres años antes en la prisión alicantina ante dos pelotones de fusilamiento, uno de soldados comunistas y otro de milicianos anarquistas. El franquismo decidió sacralizar su figura con una procesión que le consagró como el mártir mayor del nuevo Estado totalitario. La crónica de aquel peregrinaje permea el relato de Presentes (Alfaguara), el nuevo libro con el que el periodista y escritor Paco Cerdà (Genovés, Valencia, 1985) se consagra como un maestro de la no ficción

«No sabría explicar», dice Cerdà a EL MUNDO, «por qué un hecho histórico tan importante y tan extravagante de la historia de España no había sido abordado en un libro que detallara las circunstancias que rodearon a un viaje que duró 11 días y que fue determinante. En buena parte, cimenta la dictadura y su principal mito». El autor cubre ahora ese hueco y, además, lo hace con el vigor narrativo que ya acreditó en Los últimos. Voces de la Laponia española y en El peón, ambos editados por Pepitas de calabaza, y en el premiado 14 de abril (Libros del Asteroide).

Cerdà narra ahora el desfile mortuorio, tétrico y fastuoso de Primo de Rivera -uno de los hechos seminales del franquismo- desde la sepultura común a la que fue arrojado hasta El Escorial. Y lo hace salpicando estas páginas de historias personales que levantan acta de aquel tiempo de odio y venganza. El autor firma en *Presentes* una gran crónica en la que mezcla reflexión y emoción. Sin maniqueísmo ni

"El franquismo se apropió de la figura de Primo de Rivera para demostrar que era un cajón de sastre libre de disidencias"

'Presentes' demuestra que el Vaticano intentó desentenderse del cortejo fúnebre y de la exaltación fascista



equidistancia. Y con una poderosa prosa escoltada por un exhaustivo trabajo de documentación, al modo de Antonio Scurati con Mussolini, o de Éric Vuillard.

Especialmente valioso es su doble hallazgo historiográfico. Por un lado, la documentación secreta del Vaticano que confirma que no había permiso para enterrar en suelo religioso el cadáver de José Antonio hasta casi llegar a El Escorial. «El Papa se lavó las manos y no quiso interceder por aquellos que iban a erigir una dictadura nacionalcatólica», dice. Por otro, los informes de EEUU que acreditan que, mientras Franco orientaba el foco hacia Primo de Rivera, negociaba que Washington «recuperara su

posición en Telefónica y que el dólar imperara».

El traslado de Primo de Rivera se desarrolló con el féretro a hombros y arropado por la Iglesia. A la intemperie. En un otoño «con muerte y hambre enmascarados de Victoria». La comitiva recorrió 467 kilómetros; cada diez se producía un relevo por parte de falangistas con la camisa azul remangada. De noche, el ceremonial se convertía en un mar de antorchas y de hogueras para que José Antonio, tal como anotó el escritor y entonces propagandista falangista Dionisio Ridruejo, «no sea el lucero lejano propicio a la contemplación en las noches tristes».

Marchaban a paso de entierro en busca de lo que los jerarcas falangistas resumían en un espíritu de «grandeza, austeridad, disciplina». El artefacto teatral escenificado dio lugar a eso que el autor tipifica como «plástica fascista». El régimen no escatimó. Organizó un baño de masas, movilizó a Radio Nacional y fabricó 50 monolitos de mármol negro. Azorín, Cunqueiro, Sánchez Mazas, Foxá, Giménez



Caballero... Todo ellos glosaron una procesión que puede considerarse el mayor culto a un político fallecido en la Europa occidental, solo comparable al de Felipe el Hermoso en 1506 y al de Abraham Lincoln en 1865. Su peregrinaje concluyó en abril de 2023, tras la exhumación de Primo de Rivera en el Valle de Cuelgamuros, en virtud de la Ley de Memoria Democrática.

Más allá de la parafernalia en la procesión que orquestó la dictadura hace nueve décadas, lo que le ha interesado a Cerdà es cómo un dirigente que perdió la vida a los 33 años, que no gobernó nunca y que apenas cosechó el 0,4% de los votos en las elecciones de 1936 pudo alcanzar la categoría de mito después de morir. José Antonio, hijo de dictador, había sido un dirigente seductor, de exuberante oratoria y de ideas violentas y totalitarias. «El cortejo obedece a un interés del franquismo no solo por exaltar la figura de Primo, sino de apropiársela para que el llamado Movimiento sea un cajón de sastre en

Arriba, el cortejo entre las ruinas de la Ciudad Universitaria de Madrid. Abajo, recibido por esvásticas en El Escorial.

# **CULTURA** PAPEL

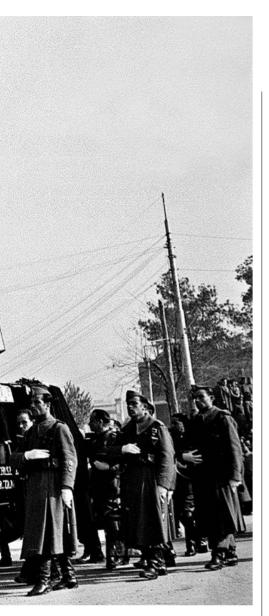

el que no haya disidencias».

Esa voluntad de instrumentalización resulta indisociable de una paz que entonces no era más que miedo. El cortejo enviaba un mensaje de autoridad, entre marcial y ritual, por parte del entonces incipiente régimen. «La idea es: la guerra ha terminado, pero la guerra no ha terminado. La posguerra es la continuación de la guerra por otros medios», matiza Cerdà.

«José Antonio Primo de Rivera: ¡Presente!». Ese era el grito coral en el momento del traspaso del féretro. Pero había otros muchos presentes, testimonios de aquellos días de sangre y furia, que el autor no ha querido olvidar. «Quería mostrar un caleidoscopio no solo de la represión franquista, sino de la resistencia. El gran esfuerzo era intentar contar ya no el viaje en sí, sino todo lo que estaba pasando por debajo de la alfombra».

La comitiva de la memoria joseantoniana es el pilar del relato de Cerdà. Detrás está su interés por recuperar «un coro de voces olvidadas por la Historia». Son

personajes de carne y hueso. Nombres anónimos. «El límite del cronista es la fabulación». recuerda el escritor valenciano. Y por eso, sin ser historiador ni biógrafo, recrea de forma prolija testimonios que explican aquel país que fue España. El preso rojo Mariano Rawicz Majerowicz. Pepe Martín, condenado a un Batallón de Trabajadores. El requeté Francisco Pérez Barrachina Andrés, soldado y Caballero Mutilado de Guerra por la Patria. Eulalio Lalio, recluido en las cárceles a cielo abierto en las playas de Argelès, Bacarès y Saint-Cyprien. Felipe Guerricabeitia Orero, maestro nacional republicano, asesinado en el paredón del cementerio de Paterna, «patio trasero de España», por el delito de ser concejal y miembro de comités revolucionarios en Villar del Arzobispo. Marcelino Sanz Mateo, campesino de Alcorisa, que aceptó ser esclavizado por el Gobierno francés como mano de obra barata a cambio de huir de los piojos en los campos de concentración. Manuel Navarro Ballesteros, periodista y encarcelado por pedir la República antes de hora.

«Hay que mira r esas historias minúsculas que dan idea de aquellos años tan difíciles», explica Cerdà antes de confesar la emoción de su abuelo Pepe cuando, a sus 99 años, leyó el capítulo del libro que evoca la historia de su padre, es decir, el bisabuelo del autor, al que perdió cuando contaba 17 años. Lo fusilaron en 1943 en Paterna Había sido concejal republicano en Burjassot por un partido moderado. Era electricista. «Mi abuelo nunca habló de esto a la familia. Un día, anegado de silencio, lo hizo conmigo. Le pregunté si quería leerle ese pasaje en mi libro. Me dijo que sí y le gustó. Fue emocionante».

Nacho Cano,

pasado 9 de

julio, pocas

detenido.

NAVARRETE

horas después

fotografiado el

«Reivindico la no ficción porque es un campo muy grande que permite la narración, la opinión, insertar un verso poético o una digresión y dislocarte de tu lugar», admite. «El gran contraste entre aquel tiempo de ideales y este tiempo de descreimiento es que entonces había fe en las ideas y en el futuro. Lo digo sin nostalgia. La nostalgia es enemiga de la memoria. Lo digo porque, como defendía Lorca, hay que recordar hacia mañana».

"La idea era: la guerra ha terminado pero no ha terminado. La posguerra es la guerra a través de otros medios"

La comitiva recorrió 467 kilómetros con relevos cada 10. Por la noche, las antorchas velaban al líder muerto

# "SI ME DAN **6.000 EUROS NO VUELVE A** SABER DE MÍ, LO GARANTIZO"

Justicia. Nacho Cano entrega a la juez los mensajes de WhatsApp de la becaria que le denunció. Su defensa considera que la prueba demuestra que ha sido víctima de "un claro intento de chantaje"

Por **Esteban Urreiztieta** (Madrid)

a becaria que denunció a Nacho Cano por la contratación ilegal de inmigrantes mexicanos para su musical Malinche ofreció un acuerdo económico al músico a cambio de no denunciarle. La propuesta la formuló el pasado mes de diciembre a la responsable de Producción de Cano, a la que se dirigió sin éxito en estos términos: «Hablé con mi abogado y me dijo que podría demandarlos por negligencia, discriminación, maltrato psicológico y privación de libertad en el hostal, entre otras cosas

«Por esto», añadió en sus mensajes de WhatsApp, a los que ha tenido acceso EL MUNDO, «solicito como gratificación de daños y perjuicios una carta de recomendación de Nacho Cano; 5.350 euros depositados en la cuenta de mi madre en México; y mi estadía pagada junto con las comidas en un hotel u hostal hasta el 15 de enero». «Mi abogado dice que esta petición les saldrá mucho más barato que un

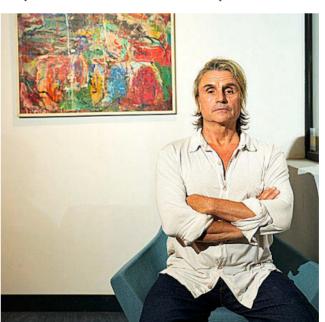

juicio, aparte de manchar su imagen (sic) [...] Necesito una respuesta antes de las 6 PM ya que hoy tampoco tendré dónde quedarme y comenzaré a solicitar ayuda por medio de mis redes sociales», advertía a las tres de la tarde del pasado 22 de diciembre mediante un ultimátum.

En caso de recibir el dinero, cuya cifra elevó acto seguido a los «6.000 euros», se comprometió a desistir de su propósito de denunciar al músico: «Llegando a ese acuerdo yo no procedo legalmente» y «ni me acuerdo (de) que existen». «Firmo lo que me soliciten siempre y cuando no perjudiquen mi

carrera o mi personal y listo. No vuelven a saber de mí. Lo garantizo»

La becaria Lessly Ochoa fue apartada del musical al considerar el equipo de Cano que no respetaba las reglas de convivencia tras las quejas de sus compañeros, que han cerrado filas en torno al ex integrante de Mecano. Según la joven fue expulsada después de presenciar una situación comprometedora entre el músico y otra persona de su equipo, motivo por el cual, sostiene, fue amenazada y expulsada del proyecto.

La denuncia ante la Policía de esta joven provocó la detención del músico el pasado mes de julio y la apertura de una investigación por parte del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid. Las pesquisas se encuentran a la espera de tomar declaración a los becarios mexicanos que participaban en el musical en el marco de un acuerdo con la Casa de México en España, cuyas comparecencias estaban previstas para el pasado 28 de agosto pero fueron suspendidas. Todos ellos arguyen que en ningún momento presenciaron ninguna irregularidad al tiempo de que fueron informados de las condiciones de sus visados y la forma de obtenerlos.

Mientras se resuelve el procedimiento judicial, en el que la Policía sí advierte la comisión de irregularidades en el traslado a España de los becarios mexicanos, la Fiscalía ha archivado una denuncia de la referida becaria de

Malinche concluyendo que «aunque la denunciante puede sentirse defraudada por las expectativas que había puesto en el proyecto, lo cierto es que la publicidad que acompaña es clara». «Si la expulsión referida no responde a estos criterios, deberá hacer su reclamación en la vía jurisdiccional adecuada», zanja el Ministerio Público, que no advierte relevancia penal en los hechos denunciados. En esa denuncia concreta la joven no aludía a un delito contra los derechos de los trabajadores ni explicó que había denunciado el

caso ante la Policía.

Los responsables de Malinche rechazaron la exigencia de la becaria, que acto seguido denunció a Cano. Estos mensajes, según ha podido saber este periódico, ya han sido aportados al juzgado por parte de la defensa del músico para que conste que han sido víctimas de lo que consideran «un claro intento de



# PAPEL CIENCIA

# EL USO DE UN ANTIDIABÉTICO 'FRENA' EL PASO DEL TIEMPO EN EL CEREBRO

Longevidad. Un estudio dirigido por el español Juan Carlos Izpisúa revela que la metformina mitiga los signos del envejecimiento. Ya lo han demostrado en macacos

Por Cristina G. Lucio

a metformina es un fármaco muy común que se emplea en el tratamiento de la diabetes tipo 2 por su capacidad para controlar los niveles de azúcar en sangre. Pero podría ser mucho más que eso y convertirse en un arma contra el envejecimiento. Así lo han sugerido en los últimos años varios estudios y así lo remachó ayer la

última investigación firmada por el español Juan Carlos Izpisúa que, por primera vez, ha demostrado que el medicamento ralentiza el envejecimiento en macacos. Según sus datos, que se publican en Cell, la metformina proporciona un significativo efecto geroprotector en los animales, especialmente sobre sus cerebros, lo que sustenta el potencial terapéutico. El equipo de Izpisúa, que dirige el Instituto de Ciencia de Altos Labs en San Diego (EEUU) y es un referente en la investigación sobre el envejecimiento, realizó un exhaustivo seguimiento durante más de tres años a monos macho de Macaca fascicularis que, al inicio del estudio tenían 13 años, lo que equivaldría en humanos a unos 52 años.

Casi la mitad de la muestra recibió durante el seguimiento una dosis diaria de 20 mg/kg del fármaco, la estándar en el tratamiento contra la diabetes. Cada tres meses, los animales se sometieron a distintos análisis celulares y moleculares, además de exámenes físicos, en total 65 parámetros, para comprobar su evolución. Además, se usaron otros dos grupos de edad con monos más jóvenes para eliminar posibles factores de confusión en la interpretación de los resultados.

Los datos fueron contundentes. Los animales tratados mostraron un mejor estado cerebral, mejor función cognitiva o mejor memoria que los que no habían

recibido la medicación. También aportaba efectos positivos para prevenir la atrofia cerebral y un retraso de hasta seis años en el envejecimiento cerebral. «En conjunto, los resultados sugieren que la metformina podría posponer el deterioro estructural del cerebro asociado a la edad, particularmente en el lóbulo frontal», señalan los investigadores en la revista científica. Se estudió 79 tejidos y órganos del organismo de los animales estudiados a muy distintos niveles, desde lo genómico a lo histológico, lo que también mostró efectos positivos y la capacidad del fármaco para desacelerar el ritmo del envejecimiento. Así, los macacos tratados tenían menos células senescentes,

menos tejido fibrótico y una menor inflamación crónica, un parámetro clave para evaluar la edad del organismo, entre otros beneficios. También demostró seguridad y no alterar el metabolismo de la glucosa en los animales sanos. «Los extensos análisis celulares y moleculares que hemos llevado a cabo en este trabajo, incluido el cerebro, demuestran por primera vez los efectos beneficiosos de la metformina durante el envejecimiento natural en primates», apunta Izpisúa a través del correo electrónico. El mecanismo por el cual el fármaco puede aportar estos beneficios aún se desconoce, señala el investigador. «Sabemos que la metformina es capaz de llegar al cerebro y los efectos neuroprotectores que hemos visto en este estudio sugieren que sus beneficios son directos y no se producen a través de mecanismos paracrinos... En pacientes diabéticos se habían señalado efectos positivos frente a enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Por ejemplo, que los pacientes diabéticos que toman metformina mostraban un riesgo reducido de demencia», indica Izpisúa.

Ese potencial para reducir el envejecimiento cerebral y su posible uso para tratar enfermedades neurodegenerativas y otros trastornos crónicos es una de las principales implicaciones que destacan los científicos en la publicación, donde también se muestran algunas limitaciones del trabajo, como el hecho de que solo se haya llevado a cabo en animales machos.

Para Salvador Aznar-Benitah, líder del Grupo de Células Madre y Cáncer del IRB de Barcelona, este trabajo «es un estudio muy interesante que abre una probable ventana terapéutica». Son resultados muy

Fiordo Dickson, al este de Groenlandia, días después de producirse el deslizamiento de hielo, tierra y rocas que provocó el megatsunami de 200 metros, y el posterior seísmo planetario de nueve días. EJÉRCITO DANÉS

# Resultados contundentes: los animales tratados mostraron un retraso de seis años en el envejecimiento cerebral

importantes porque los macacos son mucho más parecidos a los humanos que los ratones, señala el investigador. «Y en este estudio se muestra que se alarga hasta seis años un estado sin neurodegeneración». Ahora será necesario replicar los hallazgos en ensayos en humanos, pero el avance es prometedor, indica. «Es un fármaco que ya toman millones de personas y ya está aprobado», recuerda Aznar-Benitah.

El investigador
Juan Carlos
Izpisúa
Belmonte
dirige el
Instituto de
Ciencia de
Altos Labs en
San Diego
(California,
EEUU).
EL MUNDO

# CAMBIO CLIMÁTICO

# EL TSUNAMI DE 200 METROS QUE HIZO TEMBLAR LA TIERRA

Por Ricardo F. Colmenero

l 16 septiembre de 2023, científicos de todo el mundo detectaron una misteriosa señal sísmica que se expandió por todo el planeta, y que duró nueve días seguidos. El pico de una montaña de 1,2 km de altura en el este de Groenlandia tenía la respuesta. Unos 25 millones de metros cúbicos hielo, suficiente para llenar 10.000 piscinas olímpicas, se precipitó sobre el fiordo Dickson. El impacto desató una ola de 200 metros, como un edificio de 50 pisos, aproximadamente la misma altura que cualquiera de las Cinco Torres de Madrid.

La ola gigante se desplazó a toda velocidad hasta alcanzar la isla de Ella, situada frente a la costa, a 70 kilómetros de distancia, donde llegó con una altura de 60 metros. Allí destruyó una base de investigación, por suerte abandonada, provocando daños por valor de 200.000 euros. El resto de la ola, de unos siete metros, quedó atrapada en el interior de los diez kilómetros de este fiordo estrecho, sinuoso y deshabitado. E inició un balanceo de un lado a otro cada 90 segundos, coincidiendo con los registros de vibraciones que viajaron en la corteza terrestre, produciendo una señal sísmica de 10,88 milihercios (mHz). Un chapoteo rítmico conocido como seiche. En su travesía fue destruyendo restos que formaban parte del patrimonio cultural y arqueológico del sistema de fiordos, hasta que acabó reducida a unos pocos centímetros.

El Dickson se encuentra en plena ruta de cruceros turísticos pero, afortunadamente, no había ninguno cerca ese 16 de septiembre. Los expertos coinciden en que las consecuencias de haberse encontrado con un tsunami de esa magnitud habrían sido devastadoras.

Según los investigadores, el deslizamiento de tierra se debió a que el glaciar situado al pie de la montaña se estaba quedando sin hielo, y ya no podía sostener la pared rocosa que se encontraba sobre él. Los científicos no dudan de que algo parecido volverá a ocurrir. De hecho, ya pasó. En 2017, un deslizamiento, esta vez en el



oeste de Groenlandia, en el fiordo Karrat, desencadenó un tsunami que inundó la aldea de Nuugaatsiaq, donde destruyó once viviendas y mató a cuatro personas.

El suceso, apuntan los investigadores, demuestra los riesgos complejos y en cascada que plantea el cambio climático en las regiones polares, por lo que será más importante que nunca monitorear regiones que anteriormente se consideraban estables, para tratar de brindar una alerta temprana de estos eventos masivos. «Esto demuestra que hay cosas que todavía no entendemos y que no habíamos visto antes», concluye Carl Ebeling, del Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego (UCS).

# PAPEL VERANO



res mujeres jóvenes echan un vistazo al escenario. Una voz femenina interroga a un treintañero de piel clara, pelo oscuro, conjunto vaquero cubierto por joyería de plata. Una de ellas pregunta en voz alta quién es él y otra, con el móvil ya en la mano, escribe el nombre que reza el cartel en Google. Un diseñador. El trío, etiquetado con logos de los pies a (l pañuelo de) la cabeza, zigzaguea entre las mesas de la zona de restauración del espacio de Ifema en el que se acaba de inaugurar la 80ª edición de la Mercedes Benz Fashion Week y busca un hueco junto al estrado donde Alejandro Gómez, o sea, Palomo Spain, es decir, el último ganador del Premio Nacional de Moda, el más joven de la historia de España, charla sobre su nueva colección de gafas.

El ambiente ha cambiado. En el pabellón 14.1 lo hace cada hora. Algo antes de las 11 de la mañana, al norte de Madrid cayó un chaparrón de colores. Fucsia, verde, turquesa. Corazones, lunares, rayas, estrellas. Ágatha Ruiz de la Prada se disponía a inaugurar la

seguidores ya goteaba sobre el asfalto con vestidos compuestos por volantes de tul, accesorios anidados en la melena y zapatos de plataforma que parecían encaminarse ellos solitos hasta la consulta del fisioterapeuta. Su mujer, no obstante, resulta haber puesto los pies en la tierra. El show se ha quedado en la presentación, más contenida, incluso, que en otras ocasiones. Para la primavera-verano del próximo año, la colaboración de la diseñadora con Carlos Marán y Javier Carrera Acosta ha logrado prescindir de la pieza-espectáculo, de la prenda-disfraz.

El sello de Ágatha Ruiz de la Prada se ha diluido en vestidos que celebran el color, que juegan con las siluetas, que hacen de la diversión un patrón, sin despojarse de su identidad. Una falda de escamas rosas y celestes, un maxivestido blanco y dorado con flecos, un cancán de organza estructurado como una pirámide, tops sin mangas de rayas en tonos pastel. Las fantasías de las influencers portuguesas, conocidas por una inusual capacidad para armonizar la estridencia, se

materializaron en Ifema. La voz de la diseñadora lo había anunciado por megafonía: «Lo estoy cambiando todo». Puede reformularlo, sin vértigo, en pretérito perfecto compuesto.

Noventa minutos más tarde, la oscuridad tomó la Mercedes Benz Fashion Week. Apostados en la puerta, camisetas negras, pantalones anchos, melenas con efecto mojado, *piercings* en el septum, hombreras puntiagudas, una figura cubierta en tul rojo con máscara de cuero y collar de pinchos, medio campeón de lucha libre mexicana, medio escena del crimen a dos patas. La presentación de Acromatyx reunió a lo punk y a lo pop.

Bajo el mismo techo, Samantha Hudson y Blas Cantó. Frente a ellos, en la pasarela, una sensibilidad inesperada. Una novia, ramo al codo, abrió el desfile velada de una seda blanca impecable que insinuaba el rostro como un paño mojado. El blanco y el negro se estructuraron en chaquetas que

Arriba a la izq., modelo de Simorra; una novia de Acromatyx y una de las creaciones de Ágatha Ruiz de la Prada. GTRES dibujaban la cintura femenina, en blusas de organza que dejaban pasar la luz, en piezas metalizadas que la secuestraban. En las pantallas, unas peonías se abrían, crujían, se arrugaban, morían. Tras el carrusel final, otra sensibilidad: rotulados, los nombres del equipo de patronistas.

Al mediodía, la gama cromática nació de la tierra. En las invitadas, el tono de piel se tostaba. Rostros bronceados, mejillas jugosas, melenas largas. Simorra estaba a punto de presentar su primavera. En la sala, silencio. Nieves Álvarez repetía sus planos frente a la cámara. El de la firma catalana había sido elegido por el equipo de Flash Moda para abrir su cobertura de la Mercedes Benz Fashion Week.

La fuerza del resurgir de Simorra se lo había ganado. En los últimos años, la casa ha consagrado la naturaleza (y naturalidad) como su fuente de inspiración. En azules, malvas, blancas y verdes, la casa ha encontrado su paleta segura. El guipur, el calado y la gasa plisada condujeron por la pasarela a una mujer en busca de una sensualidad serena, discreta, dominada por la armonía. Las modelos paseaban alrededor de amigas de la casa, como

las hermanas Villarreal o Aída Artiles, sentadas en taburetes que serpenteaban en el escenario. Los móviles se enristraban con razón: las túnicas de gasa parecían hacer flotar a las modelos; los bolsos de piel enormes secuestraban el ojo al combinarse con faldas plisadas y *bombers* de seda.

Fuera del cubículo de la pasarela, una marca de cereales para el desayuno reparte cuencos con leche y en el *stand* de una clínica de estética, una señora se tumba en la camilla para –hubo que retirar la mirada– permitir que le examinaran el cutis. Una escritora estudia a los periodistas y se acerca para regalarles el libro que acababa de publicar.

La semana de la moda madrileña es bien diferente

# La semana de la moda madrileña es distinta a las internacionales, donde los desfiles se desperdigan por la ciudad

a las internacionales de París, Milán o Nueva York: en aquellas, los desfiles se desperdigan por la ciudad, en ubicaciones remotísimas empecinadas en la sorpresa. En Madrid, con su juego festivalero, todo sucede aquí. Las firmas, en la primera jornada, llegan al presente a través del movimiento, mediante el puente generacional. Y es que la moda siempre es resurrección.

# PAPEL | TV



# MALÚ Y SU 'SUPERPODER' EN LA VUELTA DE 'LA VOZ'

Estreno. La cantante, junto a Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco, vuelve a sentarse en el famoso sillón rojo giratorio en la nueva edición del 'talent' musical, que se emitirá a partir de hoy en el 'prime time' de Antena 3

Por Borja R. Catela (Madrid)

l plató de *La Voz* volverá a encender sus focos esta noche a las 22:00 horas para recibir, una temporada más, a numerosos talentos que intentarán cautivar a unos *coaches* que, año tras año, se vuelven más exigentes en sus preferencias.

Malú, Pablo López, Antonio Orozco y Luis Fonsi se sentarán de nuevo en los famosos sillones rojos giratorios del programa de Antena 3, listos para escuchar con atención las mejores voces de nuestro país, pero también de fuera, ya que, como asegura la productora, por el escenario pasarán 96 personas de 15 nacionalidades distintas.

Sin embargo, tras tantos años de emisión, el formato necesita introducir cambios y elementos nuevos. Algunos de ellos han sido creados en España y exportados a ediciones internacionales del programa, como El mando, que llega este año para aportar un toque más personal y nostálgico al programa. Los coaches han preparado una playlist con sus canciones favoritas, aque llas que les recuerdan algún momento importante de sus vidas. Con el mando a distancia que les proporciona el programa, podrán reproducirlas cuando quieran, creando grandes momentos en cada emisión. Esto ya se vivió durante la presentación de la nueva edición del programa, a la que

asistió EL MUNDO, cuando los coaches, la presentadora Eva González, y representantes de Atresmedia, ITV Studios Iberia y Boomerang TV, bailaron en el escenario de *La Voz* al ritmo de *La bilirrubin*a de Juan Luis Guerra.

Pero Malú es la que se ha llevado el premio de las novedades de esta temporada. Y es que la dirección del formato de Antena 3 le ha otorgado un superpoder por ser la más veterana de los cuatro. En las audiciones a ciegas, la cantante tendrá la ventaja de poder silenciar los micrófonos del resto de los coaches pulsando un botón en su silla. De esta manera, cuando sus compañeros intenten convencer a un aspirante para que se una a su equipo, Malú podrá quitarles el sonido para que nadie escuche sus argumentos. «Es para cuando se ponen muy pesados e intensos», advirtió la artista.

«Se ha relajado con el tiempo, está genial en esta temporada, viene con más fuerza y cachondeo que nunca, está muy sinvergüenza y más sabia», definió así Eva González a la cantante, quien admitió que el formato le «cambió como persona». «Aprendí a salir de detrás de un pie de micro y a ver lo que realmente podía significar la música. Me hizo poner los pies en la tierra», confesó.

Sobre su nuevo *superpoder*, la madrileña reconoció: «Es de todos sabido que mis compañeros son encantadores y les quiero, pero también son muy pesados, grandes poetas, y lo demuestran constantemente, así que llega un momento en el que hay que parar sus alegaciones. Que me den algo a mí y a los demás no ya me parece maravilloso. Eso sí, me han dado

pocas oportunidades al día de usarlo y ya he puesto una hoja de reclamación a la dirección del programa», bromeó.

Dentro del capítulo de novedades también destacan los nuevos asesores de los *coaches*. Mientras que Malú contará con la ayuda de Prince Royce, quien debuta en el formato, Fonsi estará acompañado por Rosario Flores. Orozco formará tándem con Dani Fernández, quien ya fue asesor de Aitana Ocaña en *La Voz Kids 2022*. Por su parte, Pablo López no tendrá un solo asesor, sino tres: Vanesa Martín, Álvaro de Luna (quien fue concursante de *La Voz* en 2019) y Mika, quien compatibilizará este formato con *El Piano* de laSexta, donde también coincidirá con López.

Eva González quiso destacar el esfuerzo que realiza Luis Fonsi por formar parte del programa, ya que no reside en España. «Te van a quitar el pasaporte de Puerto Rico y te van a dar el español porque pasas mucho tiempo con nosotros», soltó entre risas. «Formar parte de *La Voz* es como una especie de terapia, porque, durante el año, centramos nuestras energías en proyectos y giras, pero llegas aquí y sólo piensas en los *talents*, en cómo transmitirles todo lo que hemos aprendido para abrirles las puertas del mundo de la música», explicó por su parte el cantante.

Antonio Orozco coincide con su compañero y admitió que está emocionado por formar parte de un progra-

Eva González (centro), junto a los 'coaches' de 'La Voz': Antonio Orozco, Luis Fonsi, Malú y Pablo López. ATRESMEDIA

"Formar parte de este programa es como una especie de terapia", afirma Luis Fonsi, en lo que será su quinto año

"Quiero mucho a mis compañeros, pero hay momentos en los que son muy pesados con los 'talents'", bromea Malú

ma «que transforma la vida de la gente». «Es que cada vez que le damos al botón, algo pasa, alguna familia cambia... esto es muy real. Durante estos meses, la gente que me veía por la calle me preguntaba cuándo volvía *La Voz*, lo que me dio la sensación de que los espectadores asocian la noche de los viernes con este programa. Y eso es algo muy bonito», concluyó.

# **TELEVISIÓN**

TV3

Els matins.

15.35 Cuines. «Pollastre

rostit amb bolets».

15.50 Cuines. «Cebiche de

llobarro amb magrana».

16.05 Com si fos ahir. 16.40 El Paradís de les

Senyores. 17.30 La selva. 19.15 Atrapa'm si pots.

20.15 Està passant. 21.00 Telenotícies vespre.

22.05 La gran pel·lícula. «El veredicte: La llei del menor». R.U., EEUU. 2017. 105 min.

Notícies 3/24.

Director: Richard Eyre.

Més 324.

Onze.

0.00

2.00

3 35

Telenotícies migdia.

10.30 Tot es mou. 13.55 Telenotícies co-

8.00

#### GENERALISTAS

8.00 La hora de La L 10.40 Mañaneros. 14.00 Informativo territorial.

14.10 Ahora o nunca verano. 15.00 Telediario I. 15.50 Informativo territorial.

16.15 El tiempo. 16.30 Salón de té La Moder-

17.30 La Promesa. 18.30 El cazador stars. 19.30 El cazador.

20.30 Aquí la Tierra. 21.00 Telediario 2.

21.50 La suerte en tus

22.05 La ruta Morancos. «Sevilla, Posadas y Almodóvar del Río, primera parada»

23.15 Viaie al centro de la tele. 1.20 Invictus, ¿te atreves?
3.00 Noticias 24 horas.

Aquí hay trabajo. UNED.

10.55 Documenta2. 11.45 ¡Por fin es lunes!

13.20 Mañanas de cine.

15.45 Saber y ganar. 16.30 Grandes documen

18.05 El escarabajo verde.

19.05 Grantchester.

20.35 Días de cine

cine: coloquio.

Atención obras.

Plano general

22.00 Historia de nuestro

23.30 Historia de nuestro

cine. «Solo para hombres».

Historia de nuestro

Mataharie

Sangre sohre Texas»

12.10 La 2 express. 12.25 Las rutas D'Ambrosio.

Curro Jiménez.

La 2

9.55

#### Antena 3

8.55 Espejo público. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 13.45 La ruleta de la

15.00 Antena 3 Noticias I.

15.30 Deportes. 15.35 El tiempo.

15.45 Sueños de

17.00 Y ahora Sonsoles. 20.00 Pasapalabra. 21.00 Antena 3 Noticias 2.

21.45 Deportes. 21.55 El tiempo.

1.10 La Voz: grandes The Game Show. 3.15

4.15 Ventaprime.

Cuatro

Cuatro

10.25

15.30

20.00

7.30

Minutos musicales

7.00 Love Shopping TV

. ¡Toma salami! Callejeros viajeros.

Viaieros Cuatro.

11.30 En boca de todos. 14.00 Noticias Cuatro. 14.55 ElDesmarque Cuatro.

Todo es mentira.

Noticias Cuatro.

20.45 ElDesmarque Cuatro.

El tiempo.

First Dates.

22.00 El blockbuster. «El

mediador». EEUU Australia.

China. 2022. 104 min. Direc-

21.10 First Dates.

tor: Mark Williams.

sombra del reino»

0.20 Cine Cuatro, «La

El tiempo.

18.00 Lo sabe, no lo sabe. 19.00 ¡Boom!

La tienda de Galería

#### VEO DMax

Telecinco

8.55

La mirada crítica.

10.30 Vamos a ver. 15.00 Informativos Telecin-

co. Presentado por Isabel Jiménez y Ángeles Blanco

15.30 ElDesmarque Te-

15.45 El diario de Jorge.

**21.00** Informativos Telecinco. Presentado por

Telecinco. Presentado por Matías Prats Chacón.

21.45 El tiempo. 22.00 ¡De viernes! Presen-

tado por Beatriz Archidona v

Santi Acosta.

2.00 Casino Gran Madrid

Ventaprime. Previo Aruser@s.

Aruser@s

Al rojo vivo.

14.30 La Sexta noticias la

15.30 La Sexta meteo

21.00 La Sexta Clave.

Zapeando.

Más vale tarde.

20.00 La Sexta noticias 2ª

21.20 La Sexta diave. 21.25 La Sexta meteo. 21.25 La Sexta deportes.

21.30 La Sexta Columna

22 30 Fauino de investi-

«Elon Musk y los X-Men: los

defensores de la bulocracia»

gación. «Anita la Fantástica» 3.00 Pokerstars.

Play Uzu Nights.

Minutos musicales

Reacción en cadena.

17.30 TardeAR.

Carlos Franganillo.

Online Show

6.30 7.00

9 00

3.45 4.30

La Sexta

15.15 Jugones.

21.35 FIDesmarque

8.39 Aventura en pelotas. 11.22 Secretos bajo tierra.

Alienígenas. 14 06 Expedición al pasado Incluye «Las pirámides hundidas del Nilo» y «El misterio de la nirámide inundada».

15.57 La pesca del oro. Incluye «Los hombres de las dragas no cuentan historias y «Duro de bucear: la ven-

17.47 Sobrevivir en lo salvaie, «Una oportunidad de

19.39 El liquidador. 22.00 El Caso Sancho. Fnisodio cero»

22.57 Arqueología en el 23.54 Curiosidades de la

Tierra.

1.48 Muerte en el pantano.

8.00 La tienda de Galería

del Coleccionista. 11.00 Santa misa. Palabra

11.40 Adoración eucarística.

12.00 Ángelus. 12.05 Ecclesia al día

13.40 Don Matteo. «Un

buen año». 14.30 Trece noticias I4:30.

14.45 El tiempo en Trece. 14.50 Cine. «Hielo verde:

18.45 Cine. «Grandes

horizontes».

17.00 Cine. «Los diablos del

20.30 Trece noticias 20:30. 21.05 Trece al día.

21.50 El tiempo en Trece. 21.55 Cine Classics. «Ha

0.50 Cine. «1997: Rescate

en Nueva York». Jan.

TRECE

#### Movistar Plus+

8.40 El imperio Berlusconi. 11.21 Putin y Occidente: la guerra de Ucrania. 13.23 Ucrania: soldados en

14.25 Ilustres ignorantes. 15.01 El consultorio de Berto. «Señores mayores y

cagadas de paloma» 15.45 La pista del tenis. Davis Cup. «Jornada 4.I». 16.00 Davis Cup. «Francia-

17.45 La pista del tenis. Davis Cup. «Jornada 4.2». 18.00 Davis Cup. «Francia-

19.45 La pista del tenis Davis Cup. «Jornada 4.3» 20.14 Davis Cup. «Dobles»

22.30 Cine. «Civil War».
0.13 Poquita fe.

6.45 Mujeres ricas de

Cheshire. 9.05 Venganza: millonarios

10.05 Killer. Emisión de dos

Caso cerrado.

hour. Caso cerrado.

23.05 La casa de mis sue-

Matanza familiar.

Enterrados en el

European Poker Tour. Venganza: super

Venganza: millonarios

Caso cerrado.

4.10 Killer. Emisión de dos

s asesinos

19.00 Ni que fuéramos la

1.05 Rana

TEN

12.05

0.05

1.00

1.55

2 20

3.25

episodios

# AUTONÓMICAS

Telemadrid 6.40 Deportes.

6.50 El tiempo. Buenos días, Madrid.

10 00 Especial informativo 14.00 Telenoticia 14.55 Deportes. Telenoticias.

15.20 El tiempo. 15.30 Cine de sobremesa. «Encuentros en la tercera fase». EEUU. 1977. 138 min. Director: Steven Spielberg. 17.50 Cine de tarde, «Bean, lo último en cine catastró-fico». R.U., EEUU. 1997. 89

min. Director: Mel Smith.

19.25 Madrid directo. 20.30 Telenoticias.

**21.15** Deportes. 21.30 El tiempo.

21.35 Juntos 22.50 El show de Bertín.

1.05 Atrápame si puedes

# ETB 2

Boulevard. Monk.

11.25 Vascos nor el mundo «Lo mejor de Malmo»

11.30 En Jake.

Atrápame si puedes Teleberri. 14.58 Teleherri kirolak 15 35

Eguraldia. 16.25 Esto no es normal.

17.35 Quédate. 20.10 A bocados verano

21.00 Teleberri.

21.40 22.00 Teleberri kirolak. Eguraldia.

22.20 Cine. «The Old Man and the Gun». EEUU. 2018. 93 min. Director: David

23.55 Cine. «Siete años en el Tíbet>

2.05 3.05 Esto no es normal. Atrápame si puedes.

# Canal Sur

Despierta Andalucía. Hoy en día. 12.50 Hoy en día, mesa de análisis. Presentado por

Teodoro León Gross. 14.15 Informativos locales

14.30 Canal Sur noticias I. Presentado por Juan Carlos Roldán y Victoria Romero. 15.25 La tarde. Aguí y ahora.

18.00 Andalucía directo. 19.45 Cómetelo.

20.30 Canal Sur noticias 2. Presentado por Miguel Ángel

21.35 Atrápame si puedes. Presentado por Manolo Sar-

22 50 Flishow de Bertín. Presentado por Bertín Osborne.

1.05 Sí, quiero. Presentado por Maik Alexandre.

# PARA NO PERDERSE

## 22.10 / Antena 3

## Estreno de la nueva edición de 'La Voz'

La Voz vuelve y lo hace para resonar muy alto. Presentada por Eva González, la nueva temporada del talent show cuenta con Pablo López, Antonio Orozco, Luis Fonsi y Malú como coaches. Los cuatro ya conocen el formato y han podido ver cómo se vive desde dentro en años anteriores.

En esta edición del programa, los coaches



Los 'coaches' de 'La Voz'.

volverán a contar con los superbloqueos. Ahora que ya saben del valor de este poder, son mucho más estrategas a la hora de usarlos. Al

igual que en la edición pasada, podrán bloquearse unos a otros una vez ya se han dado la vuelta. También tendrán la posibilidad de darle una segunda oportunidad a uno de los talents en esta fase de Audiciones a Ciegas que empieza a partir de esta noche. Podrán elegir a un aspirante con el que no se dieron la vuelta para que vuelva a presentarse en otra gala con una nueva canción.

# 22.00 / La 2

## Noche de cine con 'Mataharis'

Carmen, Inés y Eva son detectives privadas, pero no llevan sombrero ni pistola, sino que hacen la compra, cambian pañales y tratan de mantener una pareja. Mientras trabajan desvelando secretos ajenos, las tres descubrirán que hay mentiras propias que no han sabido ver y verdades que es mejor no revelar. Es-



Escena de la película.

te drama de Icíar Bollaín sobre la incomunicación y el desgaste de lo cotidiano recibió cinco nominaciones a los Premios Goya.

# A PUNT

7.00 Les notícies del matí. 10.00 Bon dia, Comunitat

**12.55** La via verda. 13.50 Entrada bous i cavalls de Segorbe. **14.05** À Punt Notícies.

15.15 La cuina de Morera. «Peix cru amb vinagreta de

menta». **15.35** Atrapa'm si pots. 16.45 Tornar a casa. «Tornen els dies feliços». 17.40 Escola d'infermeria.

∡l a vida i la mort». 18.30 En directe.

20.25 Grada 20:30.21.00 À Punt Notícies. Nit.21.50 A la saca. 22.45 L'inspector de Chelsea. «El salari del pecat».
0.15 Zoom.

# IB3 TELEVISIÓN

Tothom en forma. My way. «Ulf i Alex». Tal com érem. «Escola

i universitat». 10 05 Al dia

11.58 Ara anam. 13.58 IB3 Notícies migdia.

15.15 El temps migdia. 15.30 Cuina amb Santi Taura. «Albergínies farcides

de formatge».

15.55 Agafa'm si pots! 16.50 Cinc dies.

IB3 Notícies vespre. 20.30 IB3 Notícies ves 21.30 El temps vespre.

21.40 Jo en sé + que tu. 22.30 Cine. «El casament del meu ex». EEUU. 2018. 87 min. Director: Victor Levin. 23.55 Cine. «Què se n'ha fet

dels Morgan?». 1.40 IB3 Notícies vespre. 1.40 IB3 Notícies vesp 2.20 El temps vespre.

#### www.elmundo.es/television sulte la programación completa de 127 canales en

## **SUDOKU**

# FÁCIL 13-09-2024

| ואכו |   | 03-2 | <u> </u> |   |   |   |   |   | _                               |
|------|---|------|----------|---|---|---|---|---|---------------------------------|
|      | 9 |      | 1        |   |   | 7 |   | 2 |                                 |
|      |   | 2    |          | 8 | 7 |   |   |   |                                 |
|      | 5 | 8    |          | 4 |   |   |   |   |                                 |
| 4    |   |      |          |   | 9 | 3 |   | 5 | 8                               |
| 9    |   | 7    | 5        |   | 1 | 8 | 4 |   | , doi: 0                        |
|      |   |      |          | 3 |   | 1 |   | 7 | +ionoi+                         |
| 6    |   | 3    | 8        |   |   |   |   | 1 | 200                             |
|      |   |      | 6        |   |   | 5 |   |   | 1                               |
| 8    |   | 5    |          | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | mon downsonmoitered when NCOC @ |

## **DIFÍCIL 13-09-2024**

|   | 8 |   |   | 5 |   | 2 |   | W |                        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|
|   |   |   |   |   |   |   | 9 |   |                        |
|   |   |   |   | 7 |   |   | 4 |   |                        |
|   | 3 |   |   | 1 | 7 |   |   |   | mo                     |
|   |   |   | 2 |   |   |   |   | 5 | sweb.                  |
|   |   | 9 |   |   |   |   |   | 8 | www.pasatiemposweb.com |
| 6 |   |   | 9 | 2 | 5 |   |   |   | w.pasa                 |
|   |   | 5 | 4 |   |   |   |   | 6 |                        |
| 9 |   | 4 |   |   |   |   |   |   | © 2024                 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                      |

# CÓMO SE IUEGA AL SUDOKU

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado

# SOLUCIÓN FÁCIL 12-09-2024

| 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 1 |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 |  |
| 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 |  |
| 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 |  |
| 4 | 1 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 |  |
| 3 | 8 | 2 | 4 | 9 | 7 | 6 | 1 | 5 |  |
| 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 1 | 4 | 8 |  |
| 1 | 9 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 |  |
| 8 | Э | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 |  |

#### **SOLUCIÓN DIFÍCIL 12-09-2024** 1 2 9 8 6 7 5 4 3

| 1 | _ | 9 | 0 | О | / | כ | 4 | ן כ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 8 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6   |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 7 | 8   |
| 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 7 | 8 | 1   |
| 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9   |
| 9 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2   |
| 4 | 8 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7   |
| 7 | 9 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5   |
| 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4   |

Precio: 2 euros con 'La Lectura'. Teléfono de atención al cliente: 91 050 16 2 **EL**MUNDO

Este periódico se imprim diariamente en papel reciclado y procedente d bosques sostenibles.

Imprime: Corporación Bermont, Artes Gráficas del Atlántico, S.A., Impresa Norte. Dep. Legal: M-28115-2004



MADRID: Avenida San Luis, 25. 28033. Madrid. Tel.: 91 443 50 00. © Unidad Editorial Información General, Madrid 2024. Todos los derechos

reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en partereproducida, distribuida, comunicada públicamente, utilizada o registrada

a través de ningún soporte o mecanismo, ni modificada o almacenada sin la previa autorización escrita de la sociedad editora. Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, queda expresamente prohibida la

de esta publicación con fines comerciales a través de recopilaciones de artículos periodísticos.



## PATIO GLOBAL ANASTASIA TROFIMOVA

**QUIÉN.** Anastasia Trofimova es una documentalista rusa. Colaboró con el medio de propaganda RT y fue traductora de The New York Times'. **QUÉ.** Acaba de presentar *Rusos en guerra*, que ha causado un escándalo y por el que ha sido acusada de diseminar propaganda rusa. **POR QUÉ.** La cinta muestra cómo muchos soldados rusos admiten que luchan por dinero y están decepcionados. Pero no da una idea de la destrucción que Rusia ha causado.

# La documentalista acusada de propaganda por mostrar el lado humano de los soldados rusos

La documentalista Anastasia Trofimova pasó varios meses en una de las unidades del ejército ruso en las regiones ocupadas de Ucrania y entrevistó a militares. Quería mostrar a «la gente completamente normal» que lucha en el ejército ruso. Su película quiere refutar la idea occidental de que to-

 $dos\,los\,soldados\,rusos\,son\,criminales.$ 

El 5 de septiembre se proyectó en el Festival de Cine de Venecia su documental, titulado *Rusos en guerra*. En él, los soldados rusos hablan abiertamente de algunas cosas, aunque no de todo. Algunos dicen que no entienden por qué están luchando y se arrepienten de haber ido a la guerra.



XAVIER COLÁS

Trofimova nació en Moscú y estudió en Toronto y Ámsterdam. En el pasado, lanzó varios proyectos con el canal de televisión RT, fundamentalmente sobre el IS y Siria, una de las dictaduras protegidas por el Kremlin. Al mismo tiempo, también fue asistente y traductora para *The* 

New York Times y The Washington Post.

Su vida coincide con la clásica experiencia vital de moscovita atropellada por la guerra pero que, con el paso del tiempo, encuentra un sitio en el sistema. En 2022, tras la invasión a gran escala, Trofimova mostró su oposición a la guerra: «Ningún líder ha causado un daño tan global y absoluto a nuestro país y a nues-

tro pueblo en toda su larga y difícil historia. Rusia no es Putin ni tampoco es Rusia un grupo de *castrati* de Rublyovka [un barrio donde vive la élite en Moscú] que han tomado al país como rehén».

En esta aventura ucraniana, Trofimova filmó casi todo el material en las zonas controladas por Rusia en los territo-

La directora rusocanadiense Anastasia Trofimova, en el Festival de Venecia. EFE rios ucranianos de Donetsky Lugansk, una zona donde los periodistas normalmente no pueden moverse libremente. Ella asegura que la invitó un integrante de un batallón, y que accedió a la zona

El documental

la destrucción

v los crímenes

no habla de

cometidos

en Ucrania

La directora

canadiense

es contraria

a la guerra

alega que esta

película franco-

diciendo que era esposa de un soldado. OS Y que consiguió colarse en el frente en un camión de combatientes gracias a la complicidad de algunos de ellos.

Políticos y diplomáticos ucranianos expresaron su indignación por la obra de la

documentalista rusa. Algunos espectadores y mucha gente que no lo ha visto, pero ha leído sobre el documental, creen que *Rusos en guerra* es propaganda imperialista rusa. La directora se defiende: «Quiero dejar claro que esta película franco-canadiense es contrala guerra y se hizo con un gran riesgo para todos, sobre todo para mí».

El documental no habla de la destrucción y los crímenes cometidos por el ejército ruso en Ucra-

nia. No aparecen reclutas forzosos ni ex prisioneros, sólo tipos cansados de disparar. Hablan de las condiciones miserables en las que se libra una guerra que salió de la mente de Putin con tintes de glorias pasadas. «Las armas son viejas y las tropas viajan en vehículos que no protegen contra los ataques. Lo único que hay en abundancia son cigarrillos y alcohol», escribió un corresponsal de Reuters al salir de la sala de proyección.

Producido por el estudio parisino Capa Presse, así como por la productora canadiense Cornelia Principe, el de Trofimova es uno de los pocos documentales sobre el lado ruso de la guerra, ofreciendo una estampa muy humana, tal vez demasiado: se ve a un grupo de médicos que recogen los cuerpos de los muertos y todos empiezan a llorar cuando tres de sus compañeros regresan del campo de batalla en bolsas negras. Se ve cómo mueren los rusos, pero no cómo matan.



# Parón sin rumbo

La oposición acusa al Gobierno de tener la legislatura paralizada y el Gobierno culpa a la oposición de bulos y trampas inimaginables hace décadas. Hablan de polarización afectiva, que consiste en amar a su partido y odiar al rival, lo que afecta a la confianza en las instituciones, a la legitimidad de los gobiernos y a los mensajes de odio, con trincheras y barricadas en las redes.

La causa esencial del bloqueo es la mansedumbre y docilidad del Ejecutivo con el supremacismo. Estamos acosados por creencias ideológicas e identitarias. **Pedro Sánchez** declara que la España de hoy es mejor que la que encontró, pero no sé en qué se basa cuando los jóvenes están apelotonados, sin derecho a cocina, y tienen que volver a casa.

La política española parece un viaje a ninguna parte, que es el título de la novela y la película de Fernando Fernán Gómez que cuenta el ocaso del teatro ambulante cuando los españoles se aburrían con la ficción después de las tragedias de la guerra. Los votantes culpan a los partidos de sus propias equivocaciones cuando votan. La desconfianza y el odio desembocan en mayorías insuficientes. Mandan porque tragamos cuando votamos, pero la necesidad de una mayoría se está convirtiendo en una pesadilla; nadie tiene suficientes apoyos. Los partidos viven como enemigos defendiendo sus exiguas mayorías. Culpan al egocentrismo de Pedro Sánchez del bloqueo, pero todos los partidos contribuyen al parón, sin rumbo ni hoja de ruta. No defienden ideas y crean desconfianza y apatía. Frente a la lógica, utilizan la retórica, los falsos relatos y hasta la calumnia. Pero no solo les faltan votos a los partidos grandes, sino a los pequeños que configuran el Gobierno y la Generalitat. ERC-del que dependen el Ejecutivo, el palacio gótico y el Ayuntamiento de Barcelona- se descompone por los carteles en los que están pringados los dirigentes del partido y las burlas del alzhéimer contra los Maragall. Lluís Llach, cantante y presidente de ANC, declara que el independentismo -que tuvo mayoría absoluta- es un desbarajuste, y Sánchez, un trilero que no dará a Cataluña un concierto y que tiene la culpa del retraso de la amnistía.

Ni hay Presupuestos ni amnistía; la financiación autonómica es un caos. Como **Valéry** subrayó, si la aportación de Roma a la civilización fueron las leyes, la de Grecia hizo del hombre el sistema de referencia. Aquí se cambian los hombres por las identidades regionales y desde el Parlamento se atacan las leyes.

